## Portaviones estadunidense llega a Sudcorea



El portaviones estadunidense de propulsión nuclear Roosevelt arribó ayer al puerto sudcoreano de Busan para participar en maniobras militares junto con Japón. La acción se produce luego del reciente acuerdo de Rusia y Corea del Norte para fortalecer su cooperación bilateral. El Freedom Edge incluye ejercicios marítimos, de guerra antisubmarina y de defensa aérea, explicó

el contralmirante estadunidense Christopher Alexander. "La intención es estar preparados para responder a cualquier crisis o contingencia", declaró. Por su parte, la marina de Seúl expresó en un comunicado que esto demuestra que los aliados tienen "la firme disposición de responder a las crecientes amenazas norcoreanas". AGENCIAS / P 21 Foto Ap

## Sólo 50 rehenes con vida, de 116 que retenía Hamas

## Cruento ataque de Israel a Gaza deja al menos 100 muertos

La UE exige una bombardeo a sede de la Cruz Roja

El ejército de Tel investigación sobre | Aviv "se esfuerza" por evitar víctimas civiles: Netanyahu

Crecen protestas contra el *premier*; armas a milicianos se congregaron 150 mil personas ayer

Proveedor de palestinos fue abatido en Líbano

## Sueldo en el **Poder Judicial** es de \$1 millón promedio anual

En la Corte, el CJF y el Tribunal Electoral rebasa 3 millones de pesos

DORA VILLANUEVA / P 4

## Reanudó EU la certificación de aguacate

Paulatino reinicio de exportaciones a ese país: gobernador de Michoacán

E.MARTÍNEZ, CORRESPONSAL/P19

## AMLO: roto, el mito de que el pueblo es manipulable

El poder es para servir, asevera Sheinbaum en gira con el mandatario

EMIR OLIVARES, ENVIADO/P5

## Luis García Montero

**ELENA PONIATOWSKA** 

CULTURA

## Cumbre del **Futuro: temas** y desafíos

JEFFREY D. SACHS, ESPECIAL PARA LA JORNADA

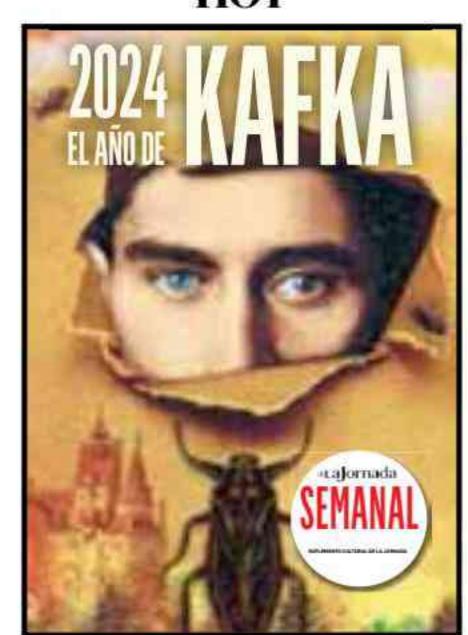



## **PLa Jornada**

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción

Margarita Ramírez Mandujano Opinión

Luis Hernández Navarro

Arte y Diseño

Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones

Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad

Javier Loza Hernández

### **JEFATURAS**

Economía Roberto González Amador Mundo

Marcela Aldama

Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura

Pablo Espinosa El Correo Ilustrado

Socorro Valadez Morales

### Publicación diaria editada por **DEMOS**

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

## INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

## **IMPRESIÓN**

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos: 55-5355-6702 y 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

## DYCOME

Distribuidora y Comercializadora de Medios SA de CV

## CENTRAL DE SUSCRIPCIONES

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos: 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/I/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-000000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

## Vivienda y turismo: buscar el equilibrio

nte la agudización de la crisis de la vivienda en Barcelona, el alcalde Jaume Collboni decidió eliminar el modelo de alquiler de departamentos mediante plataformas digitales. La medida se aplicará de modo gradual al no renovar los permisos de operación de dichos negocios, y se concretará dentro de cinco años, plazo en que vencen las autorizaciones ya otorgadas. De este modo, se espera que .77 por ciento de las viviendas de la capital catalana vuelvan a ofertarse para los residentes, con lo que disminuirían los exorbitantes precios y las dificultades para encontrar casa en la urbe.

Barcelona se encuentra entre las ciudades que más sufren el fenómeno de la turistificación, es decir, de una afluencia masiva de visitantes que en principio se estima positiva por la derrama económica, pero que pasado el tiempo y al alcanzar unas dimensiones insostenibles comienza a generar más problemas que beneficios. Además de que la vivienda se vuelve inasequible porque los propietarios prefieren rentar a corto plazo a los turistas, se da un encarecimiento generalizado de productos y servicios, así como una desaparición dramática de los comercios orientados a la vida cotidiana, desde tiendas de la esquina hasta sastrerías, pastelerías, papelerías, mercerías, ferreterías, entre muchos otros. Pero los daños no sólo son económicos, sino

sociales, humanos y emocionales: conforme edificios y hasta barrios enteros se consagran a los extranjeros, los residentes se ven en la imposibilidad de forjar las relaciones duraderas que conforman el tejido social de un barrio, puesto que los vecinos son presencias efímeras y ajenas a los problemas locales.

Si lo anterior suena conocido, es porque varias regiones de México experimentan el mismo fenómeno, si bien con una magnitud todavía distinta a la barcelonesa. Desde hace años, localidades como Tepoztlán, San Miguel de Allende, Ajijic, Los Cabos o la Riviera Maya padecen la expulsión de la práctica totalidad de sus habitantes originarios hacia las periferias debido a que el centro es reclamado por extranjeros adinerados. Esto mismo ocurre en los barrios más cotizados de la Ciudad de México, que se han vuelto prohibitivos incluso para los chilangos de clase media alta. La turistificación de la megalópolis ha exacerbado la gentrificación precedente hasta volver la ciudad un anhelo imposible para la inmensa mayoría: dada la disparidad entre el costo de la vivienda y los ingresos financieros, sólo 3 por ciento de los habitantes puede abordar el pago de una hipoteca. Como resultado, cada año 100 mil personas son expulsadas de la ciudad y obligadas a buscar techo en las afueras o en otras localidades, lo que supone un drama personal pero también ambiental y urbanístico: 20 por ciento de los expulsados

se instala en suelo de conservación, empeorando la crisis hídrica que puede considerarse el mayor desafío capitalino; y muchos de ellos tienen que desplazarse a diario para trabajar dentro de la ciudad, lo que supone más tráfico, más horas perdidas y más contaminación atmosférica.

En este escenario, cabe saludar y llamar a que se concreten las propuestas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para ejercer un papel más activo en el problema de la vivienda, ya sea construyendo para los sectores a los que el mercado les da la espalda, o a través de otras modalidades, como la formación de un patrimonio público que sea asignado de acuerdo con las necesidades y

no con el poder adquisitivo.

Quienes ven estas ideas como peligrosas y socialistas harían bien en informarse: en Viena, 66 por ciento de los residentes vive en inmuebles que son propiedad gubernamental, pese a que se trata de la capital de uno de los países donde son más fuertes los sentimientos anticomunistas y donde el conservadurismo se encuentra más arraigado. Sin medidas audaces y cambios profundos en los modelos de propiedad que controlen la especulación desenfrenada, el derecho a la vivienda se seguirá deteriorando, con efectos nocivos no sólo para los directamente perjudicados, sino para todo el tejido social.

## EL CORREO ILUSTRADO

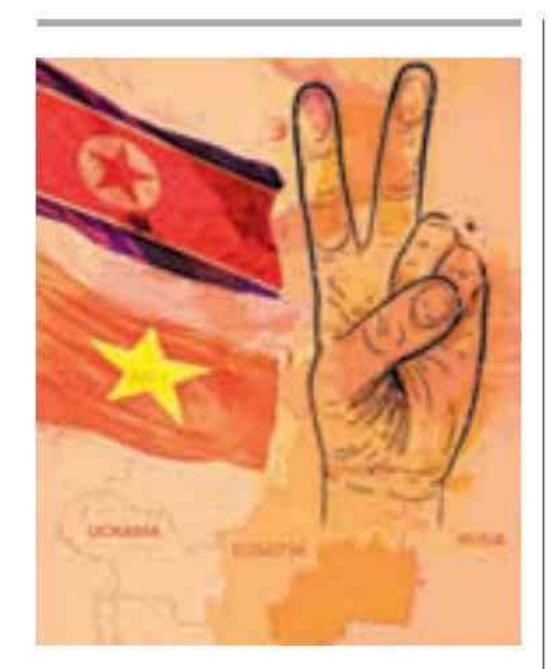

## El juego que todos jugamos

Vladimir Putin ha decidido, al parecer, que las "asociaciones próximas" son un juego que todos, también Rusia, pueden jugar para la guerra de larga duración en la que está enfrascado.

Corea del Norte y Vietnam serían los asociados cercanos al rumbo político y productivo ruso en el futuro inmediato del presente conflicto europeo.

Con ello se diversifican geográfica y estratégicamente las acciones del aparato militar adverso a Ucrania y la OTAN; bélicamente hablando se abre otra etapa de la guerra que culminará, quizá, en el invierno de 2024-2025.

El baño de sangre, no obstante, continuará para los pueblos a ambos lados del "don apacible" amorosamente descrito por Mikhail Sholojov.

Al respecto, México, una vez más, ha hecho mundialmente pública su posición: cese de las hostilidades y diálogo entre todas las partes ya. Ahora. Anselmo Galindo

## Acerca del "Desplome de la fecundidad"

En la nota publicada el pasado viernes, con el título "Se desplomó en 60 años la tasa de fecundidad en países de la OCDE" y en el editorial de ayer abundando en este tema, se sigue describiendo como problemática que "el promedio de hijos por mujer ha descendido considerablemente" y en ambos textos se comentan algunas posibles consecuencias y lo que lo originó.

Sin embargo, se continúa usando un indicador con claros sesgos de género, como si dichos hij@s los tuvieran solamente ellas. El machismo del que se habla incluye la construcción disciplinaria de mediciones para monitorear la posible descendencia, centrándose en las experiencias reproductivas de ellas, a pesar de que el subtítulo del primer texto afirma que "Jóvenes renuncian a la paternidad ante crisis mundiales".

El lenguaje es parte de nuestra cosmovisión y, por ende, necesitamos complejizarlo y volverlo más incluyente también en este tema, además de cuestionar el modelo económico depredador y las diferentes normatividades y políticas que inciden en la posibilidad de asegurar intercambios más equitativos, solidarios y lúdicos, que faciliten las libres decisiones de toda persona.

Juan Guillermo Figueroa

## En memoria de Alan Turing

En este mes del orgullo, es importante recordar a Alan Mathison Turing (23 de junio de 1912–7 de

junio de 1954). Fue un importante matemático y criptógrafo británico considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna.

Durante la Segunda Guerra Mundial salvó miles de vidas al descifrar los códigos nazis de la máquina "enigma". Tras el conflicto bélico, en el campo de la inteligencia artificial brindó avances significativos. Actualmente la prueba de Turing sigue siendo un criterio válido para juzgar la inteligencia de una máquina.

Desafortunadamente, la carrera de Turing terminó abruptamente tras ser procesado por homosexualidad en 1952. Dos años después muere al suicidarse por intoxicación cianhídrica.

No fue sino hasta 2009 que el entonces primer ministro Gordon Brown realizara una disculpa pública en nombre del gobierno británico por "la forma espantosa en la que Turing había sido tratado".

¡Por una ciencia más incluyente! Javier Rivera R

## El tramo final de AMLO

Inicia la cuenta regresiva del mejor presidente que ha tenido México después de López Mateos y su legado en abono a los anhelos recogidos del proceso armado de 1910.

El gigante de la historia moderna de México, Andrés Manuel López Obrador, marcó la patria de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas para colocarse a su lado.

Los últimos 100 días al frente del país, apenas serán suficientes para entregar al pueblo la abundante obra física del dignatario más distinguido y respetado en el mundo contemporáneo.

La Cuarta Transformación permitió rescatar la patria a las puertas del infierno y dejar huella en la memoria histórica de la nación. Sólo nos resta disfrutar los

momentos estelares que vivimos y exclamar: ¡gracias a AMLO que nos ha dado tanto! Daniel Moctezuma Jiménez

## Los 20 años del Curso de Oriente

El 1º de junio en la explanada del CCH Oriente hubo un remanso de lucha independiente.

Y es que el Curso de Oriente cumplió 20 años. Herederos de la heroica huelga del CGH (1999-2000), maestros, trabajadores, estudiantes y padres de familia fundamos este curso gratuito para los hijos de empleados de la UNAM y para muchos más estudiantes de secundaria que no podían o no pueden pagar por un curso privado de preparación para resolver el injusto examen del Comipems.

Mil gracias compañeros asesores de 20 generaciones, esa es la defensa de una institución pública y gratuita que seguirá construyendo la opción de universidad democrática y al servicio del pueblo en la UNAM.

Un reconocimiento al profesor de matemáticas Víctor Manuel Pérez Torres, quien ha participado en este curso desde sus inicios. Rosa María Bayona Celis

## A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)





## CUMPLE TODAS LAS MEDIDAS Y VIAJA CON SEGURIDAD













DATOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

## Costará en promedio \$1 millón cada empleado del PJF en 2024

Sólo en el nivel federal son 55 mil 205 plazas // Ministros de la Corte cobrarán casi 4 millones de pesos

### **DORA VILLANUEVA**

Entre sueldos, prestaciones de ley y seguridad social, "pagos por riesgo" que se dan algunos funcionarios —como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)—, sumados a seguros y fondos de ahorro, el salario de cada empleado del Poder Judicial de la Federación (PJF) costará a las finanzas públicas un millón 31 mil 382 pesos en promedio este año.

Cada remuneración neta de las 55 mil 205 plazas reportadas por el PJF en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 tendrá ese costo –ya descontados los impuestos que en teoría vuelven a la hacienda pública– sólo en el nivel federal. Esto en un país que se ubica como el sexto más impune de América Latina, de acuerdo con un reporte de Eurasia Group.

Muy por encima de la media, los ministros de la SCJN cuentan con remuneraciones anuales que alcanzan 3 millones 793 mil 644 pesos libres de impuestos, y aún más altas son las de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 3 millones 821 mil 230 y 3 millones 836 mil 335 pesos, respectivamente, de acuerdo con datos del PEF.

Sumados a ellos se encuentran los costos de los poderes locales. Los tribunales de justicia de Chihuahua y Morelos, así como el Poder Judicial de la Ciudad de México son los que más proporción consumen de su presupuesto público. Sin

embargo, en ningún nivel se cuenta con indicadores de desempeño—como seguimientos al actuar de jueces— que garanticen que cada peso del erario gastado en sus remuneraciones sirve para dar justicia y no para acosar o atacar a ciudadanos.

Parte del debate permanente que se ha tenido en los últimos años entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial partió de las remuneraciones. La política de austeridad que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que meses antes de que asumiera funciones fue impulsada en el Congreso, encontró un muro en la SCJN.

Los derechos adquiridos por trabajadores del Poder Judicial y organismos autónomos han logrado dar la vuelta al precepto que impulsó el Ejecutivo federal, y se reforzó durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, como ha documentado este medio, la *burocracia dorada* también se ha mantenido en organismos de la banca de desarrollo o en empresas productivas del Estado, que están más cercanos al Ejecutivo.

De acuerdo con datos del PEF sobre el costo anual por plaza en el PJF, en la Corte se desglosaron 3 mil 515 millones 402 mil 674 de pesos para el pago de 3 mil 744 plazas, que incluyen desde ministros hasta decenas de "técnicos en alimentos".

El CJF detalló las remuneraciones de 49 mil 897 puestos, para los que se documentó una necesidad presupuestal de 50 mil 911 millones 127 mil 894 pesos. Y en el TEPJF se desglosó la justificación de mil 774 millones 950 mil 399 para salario, prestaciones y beneficios adicionales de mil 564 trabajadores.

## EL APORTE DE CUITLÁHUAC HERNÁNDEZ

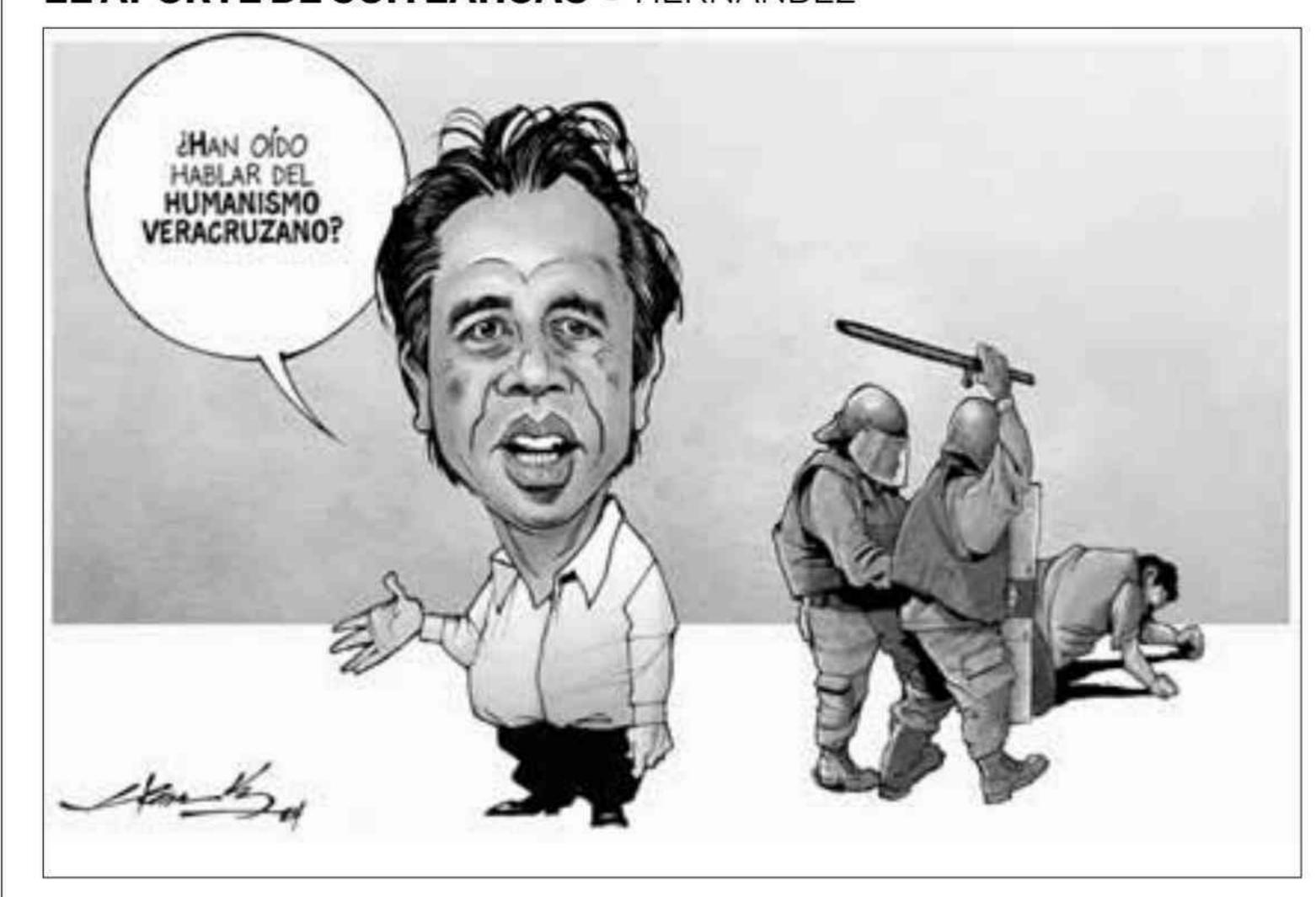

## El PRI no avalará la reforma, dice Alito

El dirigente nacional del PRI, Alejandro (Alito) Moreno Cárdenas, advirtió que no avalarán la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en lo referente a la elección de jueces, magistrados y ministros, ya que la intención es "debilitar la función técnica e imparcial de impartición de justicia, convirtiéndola en una herramienta política y, peor aún, en un instrumento al servicio de intereses criminales".

En un comunicado, Alito sostu-

vo que en esa propuesta del gobierno de Morena "hay una intención de control político, más que un verdadero interés por la justicia".

Destacó que los ciudadanos y los actores políticos "deben permanecer vigilantes y exigir que la reforma verdaderamente fortalezca y no debilite al Poder Judicial de la Federación (PJF)". El hecho de que los juzgadores sean elegidos mediante el voto popular dará al Ejecutivo federal "mayor control sobre el PJF, eligiendo a personas leales al gobierno, en vez de profesionales imparciales y competentes", advirtió.

Insistió en que politizar al Poder Judicial facilita la protección de intereses criminales, especialmente en regiones donde la delincuencia tiene una fuerte influencia. "Esto es una grave amenaza para el Estado mexicano".

El dirigente priísta aseguró que en los comicios pasados se observó la influencia de grupos delictivos en amplias zonas del país, lo que afectó la libre elección de la ciudadanía.

De la Redacción

## Se multiplican en 10 años armas de EU que llegan a cárteles en México

## ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

En menos de una década casi se ha multiplicado por 10 el número de armas que aparecen en escenas del crimen en México y que fueron producidas por nuevos fabricantes estadunidenses, como Palmetto State Armory, fundada en 2008, o Polymer80, creada en 2013.

En 2015-2016, por ejemplo, se recuperaron en territorio nacional 55 armas de fuego Palmetto, y para 2021-2022 fueron 464, de acuerdo con cifras de las autoridades de ambos países citadas en el informe *El río de hierro de armas a México: sus* 

fuentes y contenidos, publicado por el proyecto Stop US arms to Mexico.

En los primeros cuatro meses de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó haber localizado 24 fusiles de este fabricante. "Sin embargo, sólo una pequeña parte del arsenal identificado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en 2015-2022 como Palmetto fueron registradas como tales por el Ejército, por lo que la cifra incautada en el país este año es probablemente varias veces esa cantidad", de acuerdo con el informe, en el que colaboraron las organizaciones Global Exchange y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Palmetto, con sede en Columbia, Carolina del Sur, señala en su sitio web: "queremos vender tantos rifles AR-15 y AK-47 como podamos y ponerlos en uso común en los EEUU de hoy".

Sus artefactos se han encontrado en distintas acciones atribuidas a bandas criminales en México. Por ejemplo, el 20 de octubre de 2020, elementos del Ejército Mexicano informaron de un tiroteo con varios hombres armados, uno de los cuales resultó muerto, en una zona de San Luis Potosí controlada por el cártel del Golfo. Los soldados recuperaron

cinco rifles, entre ellos un Palmetto de asalto, según el informe.

En 2015 y 2016, se decomisaron en México 79 armas de Anderson Manufacturing, que produce rifles de asalto "económicos", y para 2021-2022 la cifra se había multiplicado por 10, hasta 825.

Fundada en 2013, Polymer80 es una empresa con sede en Nevada que vende piezas de armas no serializadas, incluso para rifles de asalto, que los clientes pueden ensamblar por sí mismos. En 2021-2022, se decomisaron 611 armas de esa empresa en el país y se presentaron para su rastreo, mientras en 2015-2016 no se halló ninguna. En ese periodo, por primera vez incautaron cuatro de esa empresa en Guatemala y Honduras.

El informe destaca que las armas son bienes duraderos diseñados para quitar vidas durante muchos años. "El promedio de tiempo entre la compra en Estados Unidos y su recuperación en México es de siete años, según la ATF".

Así, se han hallado armas en escenas del crimen de fabricantes estadunidenses que ya cerraron. Por ejemplo, Jennings Firearms produjo pistolas baratas en California hasta 2006, sin embargo, más de mil 900 fueron recuperadas en México entre 2019 y 2023.



GIRA CONJUNTA POR LA SIERRA SUR DE OAXACA

## Se rompió el mito de que el pueblo es manipulable, dice AMLO ante Sheinbaum

Nada que temer... ya no van a regresar quienes se sentían dueños de México, subraya el Presidente

**EMIR OLIVARES ALONSO** 

**ENVIADO** SANTA MARÍA HUATULCO, OAX.

"No hay nada que temer (...) Ya no van a regresar los que se sentían dueños de México. ¡Ya no!", subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sabedor de que con los históricos resultados electorales se dio un contundente triunfo a su movimiento y a quien será su sucesora, Claudia Sheinbaum.

La gente eligió la continuidad de la transformación, dijo, y el próximo gobierno mantendrá las políticas en favor de la gente, e incluso ampliará los programas del Bienestar. "En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide, y si se equivoca, vuelve a mandar".

López Obrador y Sheinbaum es-

tuvieron ayer en Santa María Huatulco, Oaxaca, y en la sierra sur del estado como parte de las giras conjuntas que empezaron la semana pasada, las cuales abarcarán todas las entidades del país. "Nos faltan 27", sostuvo el mandatario, al recordar que ya visitaron Coahuila, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca.

Ante cientos de personas que se dieron cita en el deportivo municipal, señaló que hoy se viven tiempos interesantes y se están presentado caminos relevantes, como el que México tendrá la primera presidenta de su historia, con lo que se rompen mitos que por años manejó la oposición, como el de que el pueblo es manipulable. "¡Tomen su manipulación!", enfatizó, golpeando con uno de sus puños la palma de su otra mano.

La transición en territorio no estu-

vo exenta de sobresaltos. Justo cuando la próxima mandataria hablaba, se suscitó un sismo magnitud 4.4, causando nerviosismo entre algunos de los presentes que percibieron el movimiento telúrico. Sheinbaum de inmediato reaccionó: "todo está bien; tranquilos", y continuó el acto.

En ese contexto, suscribió un compromiso ante los oaxaqueños: "El Presidente me pidió que lo acompañara en esta gira a un estado que él lleva en el corazón, y que va a seguir en el corazón de la próxima presidenta", lo que causó júbilo.

Horas más tarde, se internaron en la sierra sur oaxaqueña para poner en marcha el camino artesanal que conectará Santa Catarina Coatlán con la cabecera municipal Santa Ana Miahuatlán, en beneficio de 2 mil 900 pobladores de la región.

Entre la alegría de decenas de

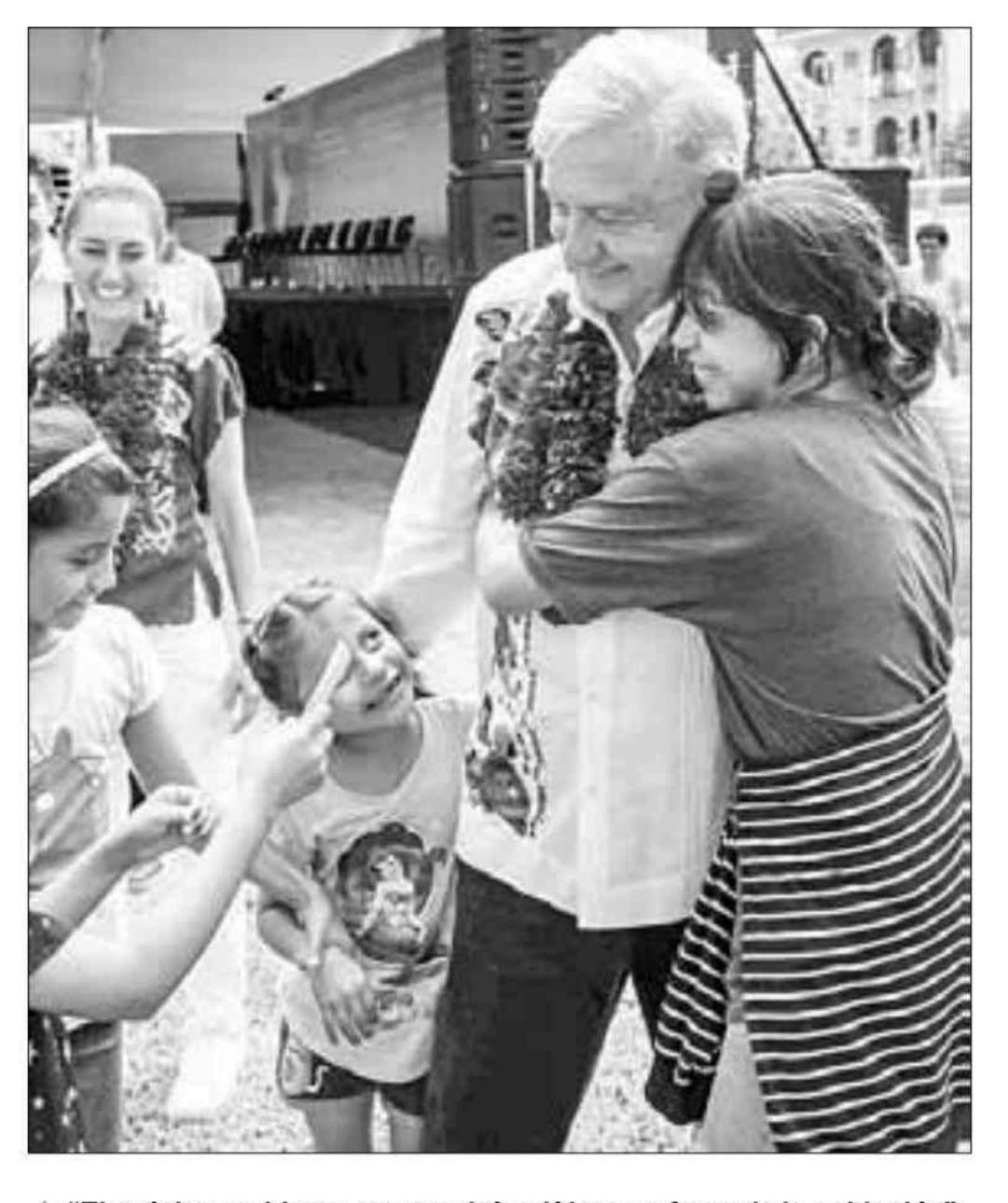

"El próximo gobierno mantendrá políticas en favor de la población", dijo ayer el Presidente en Oaxaca, en el contexto de la gira con su sucesora. La imagen, en Santa María Huatulco. Foto Presidencia

personas de origen zapoteco, López Obrador consideró que la segunda etapa de la transformación será "mucho mejor", por lo que en tres meses entregará el bastón de mando y se retirará tranquilo.

Sheinbaum afirmó que su gobierno se regirá bajo los principios del mandatario: por el bien de todos, primero los pobres; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y el poder es para servir al pueblo.

## Transparencia y máxima publicidad de proyectos de sentencia, ofrece el TEPJF

**FABIOLA MARTÍNEZ Y JESSICA XANTOMILA** 

En un hecho sin precedente, la comisión especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a cargo de analizar los juicios que ponen en entredicho la validez de la elección presidencial ofreció "transparencia y máxima publicidad" durante la integración de los proyectos de sentencia.

Así se expone en el documento "Acuerdo en los expedientes interpuestos contra la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las reglas para su instrucción".

Entre las novedades, se anuncia que el proyecto de sentencia -de las impugnaciones interpuestas por la oposición (dupla PAN-PRD y otro del PRI) y de manera individual por su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez-se divulgará oficialmente antes de que sea votado por el pleno de la sala superior del TEPJF. Además, las audiencias serán públicas y podrán participar incluso ciudadanos en general que se registren antes.

También difundirán las pruebas presentadas durante las audiencias, las cuales deberán realizarse en los

20 días naturales siguientes, es decir, a más tardar el 11 de julio.

Los interesados tendrán la posibilidad de manifestarse por escrito o vía oral; en este último caso, harán uso de la voz por única vez y hasta por 10 minutos. Podrán comparecer académicos cuya labor se desarrolle en temas vinculados con democracia y elecciones, así como el público en general, en la modalidad de "amigos de la corte" (amicus curiae), cuyo propósito es aumentar el conocimiento del juzgador.

Igualmente, se ordena la creación de un micrositio en la página del TEPJF para difundir toda la documentación generada con motivo de la integración y sustanciación de los medios de impugnación que se presenten de la elección presidencial.

Ahí deberán cargarse las versiones públicas de las demandas y las pruebas, una reseña de las etapas de sustanciación y resolución, y una semblanza de los magistrados responsables. Asimismo, las actuaciones, diligencias y requerimientos, los escritos de terceros, material de prensa, cronología y, sobre todo, como se dijo, la publicación del proyecto que será sometido a discusión y resolución del pleno de la sala superior.

## Resolverá el tribunal 284 juicios para calificar la elección por la Presidencia

**FABIOLA MARTÍNEZ Y** JESSICA XANTOMILA

Para calificar la elección presidencial, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá 284 juicios, incluidos tres generales por la presunta violación de principios constitucionales, en el contexto de una "elección de Estado", según los inconformes.

Si bien la mayoría de los recursos fueron interpuestos contra los cómputos distritales, la dupla PAN-PRD interpuso un juicio de inconformidad general; aparte, el PRI llevó el propio, y la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, protestó en los mismos términos, pero a través de un recurso diferente denominado "juicio para la protección de los derechos de la



El nivel de impugnación es similar al de 2018 ciudadanía". Los tres en referencia podrían ser acumulados en lo que se conoce como "juicio madre".

El nivel de impugnación actual es similar al de 2018, cuando el TEPJF resolvió 281 medios de impugnación contra la elección presidencial, en los que se objetaron los resultados de los cómputos distritales y hasta la supuesta inelegibilidad del candidato vencedor. Sin embargo, todos los recursos fueron improcedentes o infundados, por lo que los resultados inscritos en las actas no fueron modificados.

Tampoco prosperaron los alegatos del Partido Encuentro Social contra la elección, en la cual Andrés Manuel López Obrador obtuvo el primer lugar, con 30.1 millones de votos, contra 12.6 del panista Ricardo Anaya.

En el proceso del pasado día 2, Claudia Sheinbaum, de la coalición encabezada por Morena, obtuvo 59.7 por ciento de las preferencias, contra 27.4 de Gálvez, una distancia de 19.4 millones de votos.

La sala superior del TEPJF, máxima instancia constitucional, cuyas decisiones son definitivas e inapelables, tiene hasta el 6 de septiembre para realizar el cómputo final de los comicios, declarar la validez y, en su caso, emitir la constancia a la presidencia electa, una

vez analizado si la candidatura que obtuvo el mayor número de votos reúne los requisitos de elegibilidad marcados en la Carta Magna.

El pleno de la sala superior se integra por siete magistrados, aunque desde octubre pasado opera con cinco; las vacantes deben ser subsanadas por determinación del Senado, a partir de una terna elaborada por la Suprema Corte, asunto que no ha ocurrido.

La sesión para calificar la elección presidencial debe contar al menos con seis magistrados y, de persistir las condiciones actuales, se deberá llamar al de sala regional con mayor antigüedad; este tema sigue pendiente y es responsabilidad del pleno de la sala superior. Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez opinan que se debe tomar esta decisión de inmediato.

Eel TEPJF informó ayer que ya recibió todos los expedientes del cómputo distrital con las actas por la Presidencia; puntualizó que "se presentaron 283 juicios de inconformidad y uno de la ciudadanía".

El magistrado Felipe de la Mata tiene a su cargo 56 y Felipe Fuentes Barrera, 60. En tanto, la magistrada Janine Otálora analizará 54, Reyes Rodríguez Mondragón, también 54, y la presidenta del tribunal, Mónica Soto, 57.



## DESPERTAR EN LA IV REPÚBLICA

La democracia que ¿llegó?

JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI

ACE CASI 35 años escribí La democracia que viene, libro de ficción política acerca de la democracia mexicana, dividido en dos partes. La primera consistió en una serie de ejercicios imaginarios en los que platicaba a mi nieto (en ese entonces también imaginario) los distintos escenarios acerca de cómo sería la democracia mexicana en 2029 y los eventos que darían lugar a ella o que evitarían su desarrollo. En la segunda parte transcribí entrevistas que hice a políticos e intelectuales de la época de diversas formas de pensamiento, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier, Carlos Monsiváis, Roger Bartra, Luis Pazos, Luis Javier Garrido, Luis H. Álvarez y Porfirio Muñoz Ledo.

CUANDO ESCRIBÍ EL libro, a finales de la década de los 80, aún dominaba en nuestro país el partido hegemónico. Sin embargo, comenzaban a observarse señales de una apertura democrática surgida de diversas luchas sociales, como por ejemplo la producida en 1986, derivada del fraude electoral en Chihuahua, o de los ciudadanos inconformes con la respuesta del gobierno de la Ciudad de México a causa del terremoto de 1985.

ENTRE LAS CUESTIONES abordadas, imaginé en uno de los escenarios positivos para la democracia que para 2029 la oposición habría ganado elecciones y de forma pacífica se habría dado una transición a la democracia en nuestro país mediante el respeto al sufragio efectivo. También, en este panorama favorable, el partido que había dominado a México por más de 70 años por medio de un *neotlatoani* se debilitaría al grado de perder gran fuerza sobre la sociedad mexicana.

AUNQUE FALTAN TODAVÍA cinco años para 2029, año para el que imaginé se produciría este escenario, los cambios en nuestro sistema político son evidentes. Después de la elección del 2 de junio, podemos afirmar que el partido hegemónico se encuentra muy debilitado y necesitado de una renovación profunda para sobrevivir en el mapa político mexicano, pero lo más relevante es que la oposición se ha hecho del poder con gran fuerza capaz de llevar adelante un nuevo proyecto político que deberá ser conducido con responsabilidad y sensatez.

LOS EJERCICIOS QUE realicé en La democracia que viene hace más de tres décadas pueden servir de método para todos aquellos que quieran imaginar cómo será el avance de la democracia en los próximos años, pero sobre todo pueden ser útiles para vislumbrar el presente y evaluar si la democracia ha llegado o no a nuestro país.

## Fue un error hacer alianza con el PAN y el PRI: Mancera

**ANDREA BECERRIL** 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no estaría en el riesgo de perder su registro si hubiera participado solo en la pasada elección; fue un error ir en alianza con el PRI y PAN, consideró el coordinador perredista en el Senado, Miguel Ángel Mancera.

En entrevista, expuso que "es un momento triste" que deje de existir un partido que jugó un papel muy importante en la transición política del país. Agregó que él no forma parte de la dirigencia del partido, pero siempre expuso los riesgos de contender en coalición, porque se da "el efecto popote", que las fuerzas más grandes absorben los votos de los más pequeños.

"Movimiento Ciudadano (MC) lo entendió a tiempo; su dirigente Dante Delgado decidió que fueran solos, primero en la elección intermedia y luego en la presidencial. Y hoy, sin importar todas las críticas, las descalificaciones que recibieron, lograron más de 10 por ciento de votación nacional, que le permite tener diputados, senado-

res, representación proporcional y tranquilidad".

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México insiste: "No tengo duda de que si la decisión hubiera sido participar en la elección con un candidato propio, se hubiera conservado el registro. Hasta ahora, en 12 entidades y en la capital alcanzó 3 por ciento de la votación".

Puso como ejemplo al senador Juan Manuel Fócil, que fue candidato a la gubernatura de Tabasco, bajo las siglas perredistas: "No ganó la elección, pero obtuvo una votación consistente y no se perdió el registro. Era asunto de subsistencia".

Respecto a la posibilidad de formar un nuevo partido, como ha expresado Jesús Zambrano, comentó que el tema requiere amplio análisis. "El PRD surgió justo con el objetivo de hacer frente al PRI y al PAN. ¿Cuál sería la convocatoria a quienes quisieran participar ahora? No puede ser un intento fallido". Habría que pensar, expuso, en un movimiento amplio, como lo hizo Morena.

Advirtió que además aún no es un hecho consumado la pérdida del registro, hay recursos pendientes de resolver.

El senador consideró que su ciclo político acabó (perdió la diputación por la que compitió) y se dedicará a actividades académicas y de consultoría jurídica. Terminó ya un libro sobre gobiernos de coalición y está por concluir otro titulado *El derecho penal del enemigo*, a propósito del caso Lozoya.

Afirmó que se va satisfecho después de seis años como coordinador del PRD en el Senado, ya que defendió "contra viento y marea" a esa bancada, a la que en dos ocasiones "quisieron liquidar". Deja a otros grupos el precedente de la "batalla jurídica" que libró a fin de que las minorías tengan representación en los órganos de gobierno y en la Comisión Permanente.

Se dedicó, dijo, de tiempo completo a legislar, sin ninguna falta, con 600 iniciativas presentadas y el impulso de asuntos que traía desde la jefatura de Gobierno, entre ellas el aumento al salario mínimo y otros temas laborales, de seguridad y salud, como cuidados paliativos, que fueron aprobados en la legislatura que casi concluye.

## Le faltan 267 mil votos al sol azteca

Al PRD le faltan 267 mil 158 votos para no perder el registro como partido político nacional, según la previsión del Instituto Nacional Electoral (INE), elaborada con base en los resultados de los cómputos distritales del 2 de junio pasado.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que aceptar los argumentos del sol azteca y modificar la votación en esa magnitud, ya sea a escala distrital o general.

El 2 de junio hubo 57 millones 227 mil 270 sufragios; 3 por ciento de éstos serían un millón 716 mil 818 votos, y el PRD obtuvo un millón 449 mil 660.

El PRD interpuso 524 recursos (189 por cómputos distritales de la elección presidencial, 182 por diputaciones y 153 por senadurías), además de la impugnación general con el PAN.

De la Redacción

## Máynez plantea esperar al gobierno de Sheinbaum para discutir la reforma judicial

ANDREA BECERRIL

El Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) tuvo una reunión a puerta cerrada, presidida por su dirigente, Dante Delgado, a la que se incorporó el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Maynez, quien anunció que hará un recorrido por varias regiones del país y adelantó que no están de acuerdo en que se apresure la aprobación de la reforma judicial, ya que se debe esperar a que el nuevo gobierno que presidirá Claudia Sheibaum tome posesión.

Alvarez Maynez regresó a la escena política después de tomar vacaciones y ayer fue el único en aceptar hablar con la prensa luego de la reunión de consejo, en la que se analizaron los resultados la elección en la que el diputado con licencia obtuvo 10 por ciento de la votación.

Se le preguntó sobre la confrontación de la dirigencia nacional con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y señaló que no comparte todas las críticas que éste ha formulado, pero considera que debe haber siempre disposición a dialogar con él y todos los líderes.

"Estoy orgulloso del gobierno que ha hecho en Jalisco", comentó. Los triunfos de Pablo Lemus en la gubernatura y de Verónica Delgadillo en la alcaldía de Guadalajara "son fundamentales para el futuro de MC y debe haber diálogo, conciliación y apertura", aseguró. Los resultados del partido naranja en la elección del 2 de junio son relevantes, pero considera que no se deben "echar las campanas al vuelo", sino pensar en lo que pueden lograr a futuro y en todos los retos pendientes.

Respecto a la posibilidad de competir por la dirigencia de MC, como ha sugerido el propio Delgado, respondió que "todavía" no lo tiene definido, ya que antes debe hablarlo con su familia y su equipo. Además, "MC tiene dirigente estatutariamente electo hasta diciembre y hay que respetar también esos plazos".

Respecto a la reforma judicial que se pondrá a discusión, comentó que se debe preservar la autonomía del Poder Judicial y hacer realmente una consulta ciudadana para evaluar la opinión del pueblo. Además, no avala que se apresure el proceso legislativo en torno a esa iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de justicia.

"Honestamente creo que ya le toca conducir al país a la virtual presidenta electa", Claudia Sheinbaum, y "una vez que ya tome posesión, se deberán discutir las grandes reformas. No le toca a quien gobernó al país, a quien ya dejó un legado que los mexicanos evalúan en su mayoría positivamente, pero creo que es momento de que esas decisiones se den en el espacio político de la nueva presidenta de México y yo esperaría que eso no se apresure".

## POLICÍA ESTATAL • JERGE

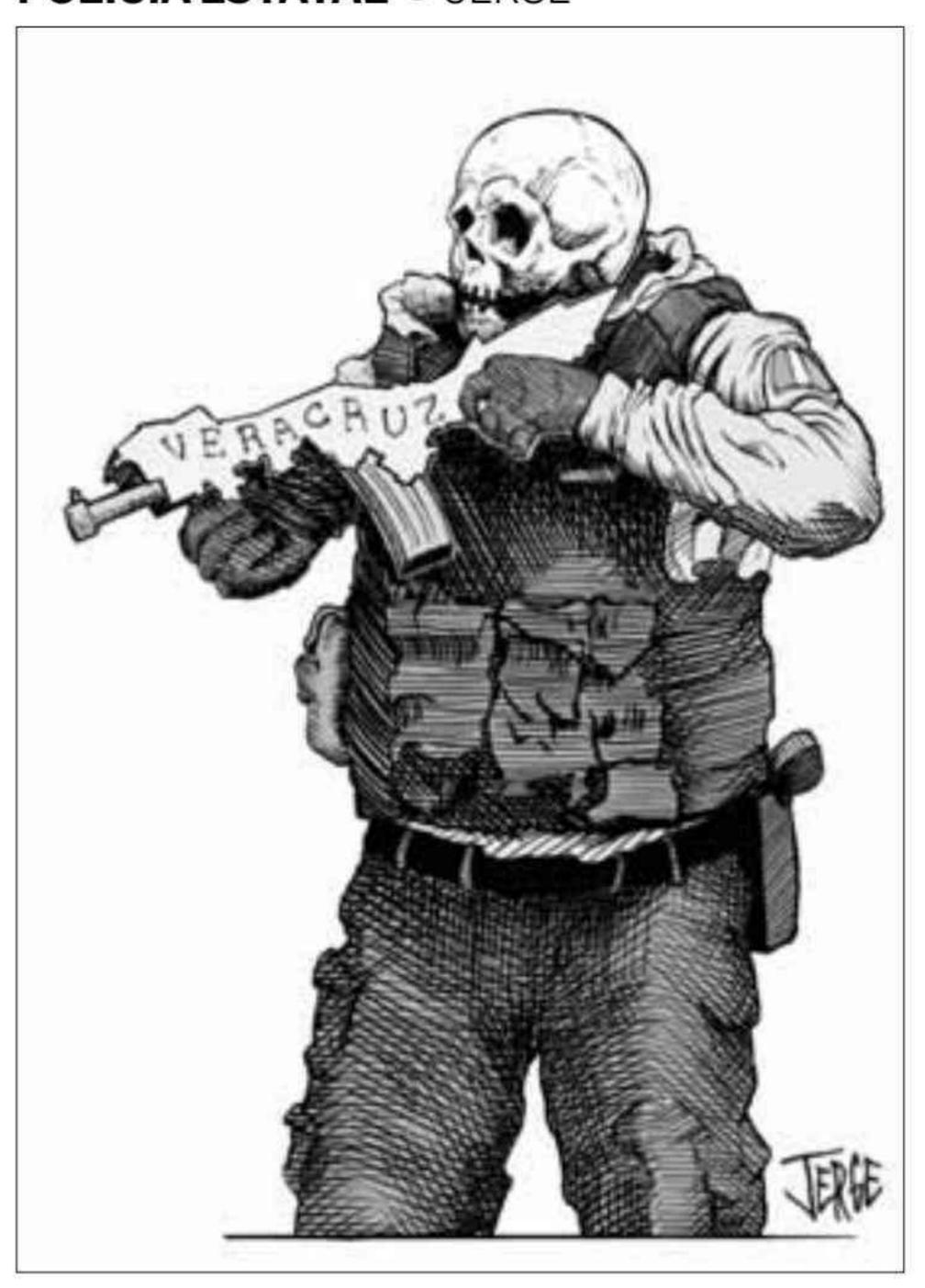











## "Queremos justicia, no sólo rescate", reclaman viudas de Pasta de Conchos

## Insisten en culpar de la tragedia a Larrea, dueño de Grupo México

### SANJUANA MARTÍNEZ

SAN JUAN SABINAS COAHUILA

"¿Qué voy a hacer?" –la pregunta parece retórica, pero a Rosa María Mejía Rivera se le llenan los ojos de lágrimas y le resulta casi de vida o muerte-. "¿Qué voy a hacer cuando me entreguen los restos de mi marido si mi vida está aquí desde hace 18 años? Mi vida es esto: vigilar la entrada a la mina Pasta de Conchos".

Rosa María no sabe de duelos, mucho menos de sicólogos o de la llamada etapa de negación. Aquel aciago 19 de febrero de 2006 su vida quedó suspendida junto a la acumulación de gas metano que cerró la mina con 65 trabajadores dentro. No hubo explosión. Fue negligencia.

Creció en la zona carbonífera donde la prosperidad llena los bolsillos de empresarios y coyotes del carbón, pero hunde en la miseria a los trabajadores que alcanzan paupérrimos salarios, entre 900 y mil 500 pesos semanales. Aquí la esclavitud sigue vigente. Ella sabe que la pobreza muerde el alma y el hambre aprieta el estómago:

"Nosotros comíamos ratas, zorrillos, conejos, aquí no había más", dice sin pretender ocultar su origen; ese mismo origen que a su marido, Rolando Alcocer Soria, lo condenó a ser minero y a la muerte.

Atrás de ella está el viejo edificio de la mina con su irónico lema: "Vea, escuche, piense, viva con seguridad": "Murieron porque no había seguridad. Estoy esperando que me lo entreguen, yo sé dónde lo voy a sepultar, lo que no sé es dónde voy a encontrar justicia. Veo que a este asesinato ya le quieren dar carpetazo. Se nos quebranta el alma. Por eso vamos a demandar. Fue un homicidio industrial. Los dejaron morir. Nosotras siempre lo dijimos y teníamos razón, no hubo explosión. Los mataron de hambre y sed", afirma, sin poder contener la indignación.

Le brillan los ojos del enojo, le tiembla la voz y frunce el ceño. El culpable, dice, tiene nombre y apellidos: Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México: "Él es un monstruo. En el evento donde vino el presidente López Obrador (14 de junio) no se nos permitió el micrófono. Sentí mucha impotencia porque no nos dejaron hablar. Luisa María Alcalde nos advirtió que no se hablara del sindicato de Gómez Urrutia ni de Larrea para evitar problemas. Napoleón es el único que nos ha ayudado. Están muy equivocados. No puede haber reconciliación sin justicia".

Está sentada en un improvisado campamento a la entrada de la mina Pasta de Conchos, un lugar

instalado hace años por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia. La interrumpe Elizabeth Castillo Rábago, viuda del minero Gil Rico Montelongo:

"El responsable de esta tragedia, de este homicidio es Germán Larrea y anda como si nada, a sabiendas de que los dejaron morir ahí abajo, de hambre, sed, cansancio, de espera... los mineros fueron unos rehenes para Grupo México. Larrea y los que le apoyaron todos estos años son unos viles perros malditos, con perdón de los perros."

Elizabeth habla sin ambages. Y va poniendo los puntos sobre las íes. Sirve la comida a sus compañeras de lucha. Esta mañana, eligió un cabrito de los que cría y lo cocinó en salsa, acompañado de arroz rojo. Mientras come, dice que ha intentado dejar atrás la cólera que siente y las malas palabras, pero cuando recuerda a su marido y el sufrimiento que seguramente padeció "enterrado en vida" en la mina, le vuelve el enfado.

## Seguirán luchando

"¡No es justo! Lo peor de todo es que el gobierno quiere dar por terminado este asunto después de enfocarse sólo al rescate. ¿Y la justicia? Germán Larrea es un monstruo, es culpable de homicidio industrial y debería estar en la cárcel. Vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia".

Añade: "La falta de sensibilidad de Luisa María Alcalde ha sido horrible. Nos dio la noticia por videoconferencia frente a mamás, papás, hijos y viudas. Y nos dijo: "no hubo tal explosión", nos lo soltó así, de sopetón. Nos dolió. De perdida nos la hubiera *barajeado*. Nos la dejó caer de bonche. Fue un shock. No sabía si llorar o gritar".

Su hijo Agustín, también minero, ha intentado consolarla, pero no puede olvidar a los culpables del homicidio de los mineros: "Vicente Fox, Marta Sahagún, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se prestaron a que se cometiera el crimen. Yo le agradezco a López Obrador que cumpla su palabra del rescate, pero no estoy de acuerdo que nos venga a imponer el olvido. Germán Larrea debe pagar", dice la viuda.

−¿Usted estaría dispuesta a perdonar y a la reconciliación?

-No, ¿cómo cree? Claro que no. Quiero justicia, la justicia es la que sana el corazón. No es tan fácil perdonar, yo no perdono. Como dicen: ni perdón ni olvido.

Antes de la noticia sobre el hallazgo de 13 mineros, Elizabeth soñó a su marido: "Se apareció como una ráfaga, sin hablarme. Le dije a mi



hijo Agustín: '¿qué querrá decirme tu papá?"

## Exterminio bajo tierra

Caminar por el recién concluido y aún sin inaugurar memorial de los 65 mineros de Pasta de Conchos, es como trasladarse al monumento al Holocausto en Berlín, ubicado cerca de la Puerta de Brandeburgo.

Al igual que en Alemania, a la entrada de Pasta de Conchos fueron construidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 65 bloques gigantes de hormigón y piedra que destacan en medio del desierto. Para acceder hay que descender, simulando el ingreso a una mina. Cada bloque tiene el nombre de un minero. El pasillo lúgubre resulta casi interminable. Aquí, el simbolismo deja enterrados nuevamente a los mineros.

"Nosotras no queremos esa cosa" –dice de entrada Tomasita Martínez Almaguer, viuda del minero Reyes Cuevas Silva, apuntando al monumento- "primero es el rescate, luego la justicia y la cárcel a los responsables; y ya después un monumento. Malamente lo construyeron. Se gastaron un dineral, en lugar de darlo a las familias que tanto lo necesitamos".

Tomasita conserva intacta la ropa de su esposo y sus botas las ha convertido en floreros: "Escuché el sonido de sus botas después de que lo declararon muerto en la mina. Yo siempre tuve el presentimiento de que ellos estaban con vida. Cuando los declararon muertos a los cinco días, yo no podía creerlo. Sentía vivo a mi esposo, pero días después se me apareció con una túnica blanca y le pregunté: ¿dónde has estado todo este tiempo? Me contestó: "En un lugar muy bonito y muy feliz". Vino nomás a despedirse. Los dejaron morir".

Las palabras se le ahogan con el llanto, se seca las lágrimas y continúa: "Ahora sabemos que no hubo ninguna explosión. Nos aseguraron que estaban a 800 grados y que por la explosión los cuerpos se desintegraron. '¿Qué quieres que busquen?', me decían. Ya no quedó nada de ellos, ni polvo. Yo terca, terca, terca".

Desde entonces, durante los últimos 18 años, su vida se concretó a luchar por el rescate. Hacer guardia en la entrada de la mina Pasta de Conchos es parte de su rutina. Dice que a pesar del evento para anunciar el hallazgo de los 13 mineros, el rescate no ha iniciado porque las autoridades aseguran que aún no existen las condiciones para extraer los restos.

"Todavía tenemos muchas dudas. ¿Los rescatarán a todos? Tal vez al rato nos salgan con que hay mucho gas. Esto va a tardar años, no sabemos porque no nos dicen nada. No hay tiempos. Si no rescatan al mío, si sólo sacan unos cuantos, aún así, ahí están las evidencias de que no hubo ninguna explosión. Fue un homicidio, un exterminio".

Recuerda que el posible derrumbe de la mina era un secreto a voces: "A mi esposo le dolía la cabeza desde hacía una semana y le dijo al ingeniero Maldonado, el contratista que los traía: 'hay mucho gas, la mina puede tronar'. Y ese jefe le contestó: 'A ti que te valga. ¿Necesitas el trabajo? ¿Verdad que sí? Entonces, ahí está la puerta muy ancha si te quieres ir".

Tiene cuatro hijos y reconoce que su esposo finalmente se quedó en la mina porque "la necesidad era mucha". Y repite: "Los dejaron morir. El jefe Valverde de Grupo México nos dijo: 'Así brinquen y pataleen, no vamos a rescatarlos'. El señor Larrea debe pagar, aunque ya está grande debe ser llamado a cuentas por la justicia. Ahí está un Dios y las cosas dejadas a Dios son muy buenas. A todos los culpables, la conciencia no los va a dejar en paz. Los mineros de Pasta de Conchos los van a perseguir".

Las viudas Tomasita Martínez Almaguer y Rosa María Mejía Rivera. Fotos Sanjuana Martínez

## ¿Y los 13 mineros?

"Castigo, yo quiero que vaya a la cárcel", dice, refiriéndose a Germán Larrea, Silvia Verónica Cruz Ríos, esposa del minero Jesús Cortés Ibarra: "¿Cómo van a andar libres los responsables, mientras nosotros estamos aquí sufriendo en los calores y los fríos, 18 años después? No es justo".

Va vestida con una camiseta rosa. Tiene la piel morena tostada por el sol del desierto que alcanza 50 grados en verano. A sus 54 años, el pelo cano y la mirada cansada, melancólica: "¿Cómo es que los dejaron vivos? ¿Cómo no les importó? Se me quebranta el alma. ¿De qué están hechas esas gentes responsables de este homicidio? Y ahorita no sabemos nada. No entiendo por qué no sacan a los 13 mineros. ¿No quieren sacarlos? Ahora se va a saber lo que realmente pasó. Por eso tienen miedo. Aquí nos traen nomás, esperando".

El tiempo inexorable sigue avanzando. En este momento, las viudas y sus familias llevan 18 años, 123 días 11 horas, 55 minutos y 3 segundos, esperando ver los restos de los mineros.

Es la primera vez que Daisy García viene al memorial. Camina junto a su hija de 13 años. Va buscando la placa con el nombre de su papá, el minero Arturo García Díaz. Dice no creer las versiones del hallazgo de los mineros. "Puede que sean ellos o no".

La emoción apenas le permite articular las palabras: "A mí lo que me importa es la justicia. Vamos a llegar hasta el final. Es mi papá. Él anda conmigo ahorita caminando por aquí. ¿Usted también lo siente? Está ahí parado a su lado".



## Respaldan mineros de cinco países la huelga en ArcelorMittal de Michoacán

ANDREA BECERRIL

El Frente Internacional Minero (FIM), integrado por organizaciones de Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina y Perú, expresó su total respaldo y solidaridad con los trabajadores del consorcio acerero ArcelorMittal ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y exigieron a las autoridades laborales mexicanas poner especial atención a ese movimiento y obligar a la trasnacional a respetar el contrato colectivo de los sindicalizados.

Los trabajadores afiliados a la Seccion 271 del Sindicato Nacional Minero, que preside Napoleón Gómez Urrutia, estallaron la huelga el pasado día 13, en demanda de un reparto justo de utilidades y un bono especial, ya que si bien esa siderúrgica —conocida como Las Truchas cuando era propiedad del Estado mexicano— mantuvo sus niveles de producción y precios de 2021 a 2023, reportó al fisco ganancias cada vez más bajas.

Eso con el fin de que el porcentaje de utilidades que deben entregar a los mineros fuera menor, expuso el FIM en un comunicado suscrito

## Profesores reinstalados exigen pago de salarios caídos

LAURA POY SOLANO

Profesores integrantes del Comité Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunciaron que a poco más de tres meses para que concluya el actual gobierno federal, no se ha logrado reinstalar a todos los maestros afectados por combatir "la mal llamada reforma educativa".

En entrevista con *La Jornada*, José González Figueroa, luchador social y docente con 60 años de servicio, afirmó que "a quienes nos reinstalaron hace pocos meses, nos niegan el pago de los salarios caídos, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya reconoció que se trató de una injusticia".

Señaló que a más de 125 días de plantón frente a Palacio Naciona junto con al menos 30 educadores, "no hemos logrado la restitución plena de nuestros derechos laborales, incluido el pago de salarios que nos corresponden; seguimos en una lucha ante la cerrazón de quienes tanto en la SEP como en el SNTE charro obstaculizan que avance el proceso de justicia laboral".

El educador, reinstalado hace tres meses luego de ser cesado hace ocho años por luchar contra la reforma peñista, reclama: "no es justo que ahora sólo se den largas para atender nuestros casos, cuando ya hay una instrucción del propio presidente López Obrador".

por United Steelworkers de Canadá y Estados Unidos, el Sindicato Jerárquico Minero de Argentina, el Sindicato de Trabajadores de Minera Yanacocha de Perú y Australian Workers Union.

"Expresamos nuestro más amplio respaldo y solidaridad con los trabajadores de la sección 271 del Sindicato Minero, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quienes han decidido estallar una legítima huelga contra la empresa siderúrgica más grande del mundo, ArcelorMittal."

Reconocen a la dirigencia del Sindicato Minero "encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, quien siempre ha enfrentado a poderes políticos, empresariales y fácticos que anteponen la dignidad y los derechos de las y los trabajadores".

Hoy, "nuestros hermanos mineros de la sección 271 en Lázaro Cárdenas exigen el respeto irrestricto a su derecho al pago de utilidades, que la empresa siderúrgica ArcelorMittal ha intentado violar por medio de argucias jurídicas presentando estados financieros lejanos a la realidad. Desde Canadá, Perú, Argentina y Australia exigimos a la empresa que responda a sus justas demandas".

## CONMEMORAN 89 AÑOS DE LA FECSM



▲ Normalistas rurales se movilizaron ayer en la capital del país para conmemorar el 89 aniversario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Foto Germán Canseco





Utiliza casco y calzado cerrado Nunca más de 2 personas ni menores de 12 años













## AS Y VIAJA CON SEGURIDAD



## Cumbre del Futuro: temas y desafíos

**JEFFREY D. SACHS\*** 

ESPECIAL PARA LA JORNADA

l sistema geopolítico del mundo no produce lo que queremos o necesitamos. El desarrollo sostenible es nuestro objetivo declarado, que significa prosperidad económica, justicia social, sostenibilidad ambiental y paz. Sin embargo, nuestra realidad es pobreza persistente en medio de la abundancia, desigualdades crecientes, crisis ambientales que se profundizan y guerra. Para retomar el camino, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, ha tenido la sabiduría de convocar a una Cumbre del Futuro, la cual se llevará a cabo el 22 y 23 de septiembre próximos en la sede de ese organismo, convocatoria que ha recibido el respaldo de los 193 estados miembros.

La idea central de la Cumbre del Futuro es que la humanidad enfrenta una serie de desafíos sin precedente, que sólo se pueden resolver mediante la cooperación mundial. La crisis del cambio climático inducido por el ser humano (en especial el calentamiento del planeta) no puede ser resuelta por ningún país por sí solo. Tampoco las crisis de las guerras (como las de Ucrania y Gaza) o las tensiones geopolíticas (entre Estados Unidos y China) pueden ser resueltas por uno o dos países únicamente. Cada nación, incluso grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia, India y otras, forma parte de una compleja estructura global de poder, economía y política que requiere soluciones en verdad globales.

La cumbre girará en torno a cinco temas esenciales, todos relacionados con el multilateralismo, es decir, el sistema mediante el cual las naciones coexisten con el resto del mundo. Estos temas son: 1) el objetivo del desarrollo sostenible; 2) el objetivo de la paz; 3) el control de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial; 4) el empoderamiento de los jóvenes y de las futuras generaciones, y 5) la reforma de la arquitectura de la ONU.

La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) de la ONU, que yo dirijo en nombre del secretario general Guterres, ha emitido un comunicado que resume la visión de destacados académicos alrededor del mundo con respecto a la reforma del sistema multilateral. La declaración de la SDSN sobre la Cumbre del Futuro constituye el capítulo 1 del Informe de Desarrollo Sostenible 2024 de la SDSN.

Con respecto al desarrollo sostenible, el reto esencial



se refiere al financiamiento global. Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –incluida la lucha contra la pobreza, el hambre, la enfermedad y la degradación ambiental-requiere cuantiosas inversiones públicas. Las principales áreas de inversión pública prioritaria incluyen educación, atención a la salud, energía de cero carbón, agricultura sostenible, infraestructura urbana e infraestructura digital. El problema es que la mitad más pobre del planeta los países de bajo ingreso y los de ingreso medio bajo- carecen de acceso al financiamiento que requieren para alcanzar los ODS. La más urgente reforma del sistema global que requieren estos países es el acceso a financiamiento de bajo costo a largo plazo.

Con respecto al objetivo de la paz, el reto central hoy día es la competencia entre las grandes potencias. Estados Unidos compite con Rusia y China. Estados Unidos apunta a la primacía en Europa por sobre Rusia y a la primacía en Asia por sobre China. Rusia y China resisten contra Estados Unidos. El resultado es la guerra (en Ucrania) o el riesgo de guerra (en Asia oriental). Necesitamos un sistema más fuerte, dirigido por la ONU, en el que la competencia entre las grandes potencias sea gobernada y restringida por la Carta de Naciones, y no por el militarismo y la política del poder. En términos más generales, hemos rebasado la era en la que cualquier país individual pueda o deba aspirar a la primacía o la hegemonía. Las grandes potencias deben vivir en paz y respeto mutuo conforme a la Carta de la ONU, sin amenazar la seguridad de las demás.

En cuanto al objetivo de la tecnología, el desafío principal es asegurar una gobernabilidad transparente y responsable de las nuevas tecnologías avanzadas, entre ellas la biotecnología, la inteligencia artificial y la geoingeniería. Esas poderosas tecnologías no pueden seguir siendo manejadas en secreto por los militares y por poderosas corporaciones. Se necesita que sean gobernadas con honestidad, transparencia y responsabilidad hacia el público.

En relación con el objetivo de las generaciones jóvenes y futuras, el principal desafío es asegurar que todo niño y niña pueda alcanzar su potencial mediante educación de alta calidad. La educación es esencial para obtener un empleo decente y una vida digna. Sin embargo, cientos de millones de niños, en especial en los países pobres, no van a la escuela o asisten a planteles inferiores a la norma, que no les enseñan las habilidades necesarias para el siglo XXI. Sin educación de calidad, esos niños enfrentarán una vida de pobreza, subempleo o desempleo. Necesitamos un nuevo esquema de financiamiento global que asegure que todo niño o niña, incluso en los países más pobres, tenga la oportunidad de recibir educación decente.

En cuanto al objetivo de reformar el sistema de la ONU. la clave está en dotar de mayor poder a las instituciones del organismo y hacerlas más representativas. La ONU depende demasiado hoy día de unos cuantos países poderosos, sobre todo Estados Unidos. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos no paga sus aportaciones, todo el sistema del organismo se debilita. Necesitamos fortalecer el sistema de la ONU, asegurando que reciba financiamiento apropiado y confiable mediante un nuevo esquema de impuestos internacionales –por ejemplo, sobre las emisiones de CO<sub>2</sub>, embarques, aviación y transacciones financieras-, más que con contribuciones de gobiernos individuales.

Rescatistas trabajan en un edificio residencial destruido por una bomba aérea en el centro de Járkov como parte de la operación militar rusa en Ucrania. Foto Afp

También debemos hacer que las instituciones de la ONU sean más representativas del mundo de 2024, más que el de 1945, cuando se fundó el organismo. Por ejemplo, India debe convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad. Es el país más poblado del planeta, la tercera economía mundial y una potencia nuclear. En 1945, India era todavía una colonia británica, por lo que no se le dio el papel apropiado en el sistema de la ONU en ese tiempo.

Otra recomendación esencial del SDSN es instaurar una Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas como una nueva cámara, al lado de la Asamblea General. Ésta da un voto a cada Estado miembro, con el poder de ese voto en manos del Poder Ejecutivo de cada gobierno. Un parlamento de la ONU representaría a los pueblos del mundo, en vez de a los gobiernos.

Algo más importante: la Cumbre del Futuro es una invitación a una intensiva lluvia global de ideas sobre cómo hacer que nuestro mundo, profundamente interconectado, sea apto para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. En septiembre se abrirá un gran debate, que continuará en los años por venir.

\* Profesor y director del Centro para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Columbia y presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU.

www.jeffsachs.org Traducción: Jorge Anaya

## Urge desarrollar más antibióticos para sustituir a los que pierden eficacia: OMS

**LAURA POY SOLANO** 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que si bien el número de sustancias antibacterianas en fase de desarrollo clínico se ha incrementado de 80 en 2021 a 97 en 2023, "se necesitan urgentemente agentes nuevos e innovadores contra las infecciones graves y para sustituir a los que han perdido eficacia debido a un uso generalizado".

En su informe anual sobre antibacterianos –que se publica desde 2017 – subraya que no sólo hay muy pocos de éstos en fase de desarrollo, si se considera el largo proceso de desarrollo científico para obtener uno nuevo, sino que tampoco se perfecciona lo suficiente, "pues de los 32 antibióticos en fase de desarrollo contra las infecciones de la lista de la OMS de patógenos bacterianos prioritarios, sólo 12 pueden considerarse innovadores".

En mayo pasado, el organismo multinacional actualizó la lista de patógenos bacterianos prioritarios, en la que se identifican al menos 15 familias de microorganismos resistentes a los antibióticos clasificadas como de riesgo crítico, alto y medio.

La OMS explica que las resistencias a los antimicrobianos ocurren cuando estos fármacos pierden su actividad contra bacterias, virus, hongos y parásitos. "Como consecuencia de ello, las enfermedades que ocasionan son más graves y aumenta el riesgo de que se propaguen y se transmitan a más personas, causando más enfermedad y mortalidad".

Subraya que la principal causa de la aparición de resistencias es el "uso excesivo e indebido" de antimicrobianos, proceso que se aceleró durante la pandemia de covid-19, lo que eleva el riesgo de nuevas epidemias.

## Resistencia bacteriana

El organismo de Naciones Unidas señala que los patógenos de prioridad crítica, como las bacterias gramnegativas resistentes a los antibióticos de último recurso y el Mycobacterium tuberculosis, resistente al antibiótico rifampicina, "son amenazas muy peligrosas en todo el mundo a causa de la incidencia de las enfermedades que provocan y de su capacidad de resistir los tratamientos y transmitir las resistencias a otras bacterias".

Ante este escenario, recordó que la resistencia a los antimicrobianos aún es una importante amenaza para la salud pública mundial y se encuentra entre los 10 principales desafíos que enfrenta la humanidad.

"Sólo en 2019, la resistencia a los antimicrobianos se asoció con la muerte de 4.95 millones de personas. Una de cada cinco muertes se produjo en niños menores de cinco años, lo que subraya la necesidad urgente de acción mundial coordinada", enfatiza la OMS.



### FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Aunque las recientes precipitaciones causadas por la tormenta tropical *Alberto* pueden ayudar a aminorar las dificultades de abasto de agua en diversas ciudades del país, una sola temporada de lluvias no resolverá el problema de fondo que es tanto la disponibilidad irregular del líquido como la falta de capacidad de los organismos gubernamentales para gestionarlo.

Así lo advirtió Juan Manuel Núñez, coordinador de la licenciatura en sustentabilidad ambiental de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, quien llamó a modernizar el marco legislativo con respecto al tema del agua, ya que se encuentra "obsoleto".

En entrevista con *La Jornada*, el académico indicó que las precipitaciones recientes podrían evitar la aparición de una cuarta ola de calor en la capital del país y una quinta en el resto del territorio nacional.

## Anuncian contraloría nacional del agua para evitar el saqueo

## CAROLINA GÓMEZ MENA

La integración de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua se anunciará en octubre próximo, señaló Ricardo Ovando Ramírez, de la Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, instancia conocida como la Escuelita del Agua.

Detalló que esa estructura ciudadana coordinará a todas las contralorías locales existentes en el país. Además, reveló que en la primera reunión programada en San Luis Potosí, del 10 al 12 de octubre, se dará a conocer dicha iniciativa.

Ovando Ramírez denunció que "más que un tema de escasez de agua, es de saqueo. Por ejemplo, los niveles del Cutzamala están muy bajos, en 30 por ciento, porque hay 250 presas privadas en la zona de Valle de Bravo que captan los escurrimientos y manantiales, que ya no llegan a la presa Miguel Alemán. Debe cambiar el modelo de administración del agua".

Confió que en la siguiente administración federal se tenga la "sensibilidad de aprobar (la nueva Ley General de Aguas), ya que urge". Llevamos, recordó, un retraso de más de 12 años en el tema.

Citlalli Hernández, del grupo promotor de la contraloría, explicó que "después del incumplimiento de cuatro legislaturas con el mandato constitucional de remplazar la actual ley mercantilista por una ley general de agua centrada en los derechos humanos, la sustentabilidad y la participación, y al considerar a la Conagua como una institución fallida, se tomó la decisión de construir una estructura comunitaria y ciudadana para defender el agua como un bien común".

## Una sola temporada de lluvias no resolverá el estiaje, alerta experto

Lo anterior debido a que hay una transición del fenómeno climático conocido como *El Niño*, el cual se relaciona con el calentamiento del océano Pacífico, a *La Niña*, que trae consigo el enfriamiento de esta región, cuyo efecto en México será la permanencia de los chubascos hasta octubre.

Reconoció que las lluvias podrían darle a las autoridades un "margen de maniobra" un poco mayor para el abastecimiento de agua y la recuperación del nivel de las presas; sin embargo, esas circunstancias son insuficiente para terminar con las graves condiciones impuestas por el estiaje.

"Va a ser difícil que en una sola temporada de lluvias se recuperen los niveles promedio (del nivel de las presas), porque en esta época de sequía llegamos a niveles muy bajos. En el caso del sistema Cutzamala llegamos casi 10 por ciento de su capacidad. Vivimos una situación crítica", recalcó el especialista.

Núñez consideró que entre los principales problemas de México están la irregularidad de las lluvias, debido al cambio climático, con veranos en donde puede haber precipitaciones muy abundantes, pero con muy poco agua en el resto del año, y la falta de capacidad técnica de los organismos gestores del líquido.

"Hemos perdido capacidad en términos del manejo técnico del recurso hídrico. No tenemos un cuerpo que permita desplegar en el territorio ciertas capacidades de observación, vigilancia y sanción para quienes hacen mal uso del recurso, contaminando cuerpos de agua o gastando más de lo que les permite su concesión", lamentó.

A lo anterior, se suma una Ley de Aguas Nacionales "obsoleta", por lo que se debe actualizar dicha norma y buscar modelos de gestión de agua más eficientes.



## SimiMETI presenta a sus nuevos embajadores





 Rigoberta Menchú, Susana González, Susana Zabaleta, Julio César Chávez y Jorge Ortiz de Pinedo se suman a esta causa socioambiental

Conscientes de que la solidaridad con los más desprotegidos es una manera de transformar la realidad de nuestro país, diferentes actores sociales, deportistas, actores y actrices han decidido sumarse de manera voluntaria a la causa de la Asociación Nacional para Ayudar a los que Menos Tienen y al Medioambiente (SimiMETI).

Es el caso de la Premio Nobel de la Paz **Rigoberta Menchú Tum**; el empresario y productor **Jorge Ortiz de Pinedo**; el excampeón mundial **Julio César Chávez**; la actriz **Susana González**, la cantante **Susana Zabaleta**, así como el **Mago Frank** y el comediante **Carlos Ignacio**.

Víctor González Dr. Simi, presidente fundador, y Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor, comentaron que SimiMETI es una invitación a actuar por el medioambiente y tender una mano a quienes menos tienen.

"Es una actitud; una forma de pensar. Es hacer algo por los demás para sentirnos bien... Es una invitación a ser felices", dijo **Víctor González Dr. Simi**, al tiempo de señalar que la idea es que la gente famosa en distintos campos se sume a este plan, lo difundan y ayuden como deseen.

"Ayudar te sirve a ti. Es un ejercicio que tendríamos que hacer todos sin esperar nada de regreso. Es la cadena de favores que no debe de terminar nunca, es empezar ahorita hasta el final de tus días": Susana Zabaleta.

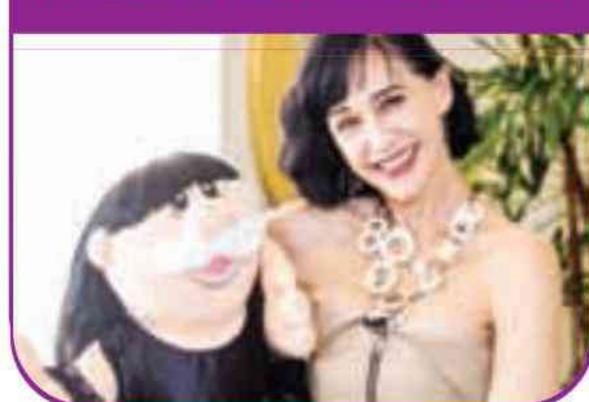

"No hay empresa en la que confié más y le tenga más fe.
Creo profundamente en ustedes y me encanta ser parte de esto.
Estoy aquí para apoyar":
Susana González

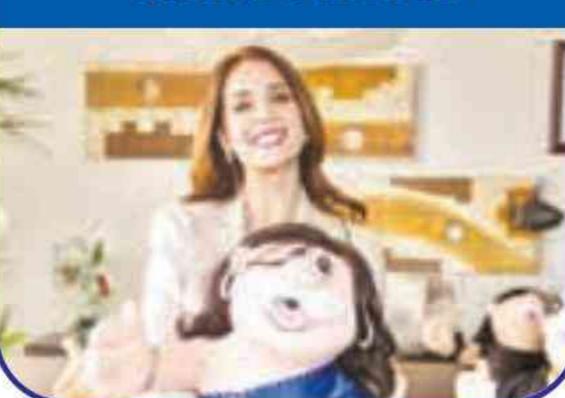

"Yo me sumo diciéndole a la gente que todos tenemos la obligación de ayudar, ¿cómo? como podamos, hablando, dando dinero, haciendo colectas, pero sobre todo teniendo fe en que los seres humanos somos buenos":

Jorge Ortiz de Pinedo

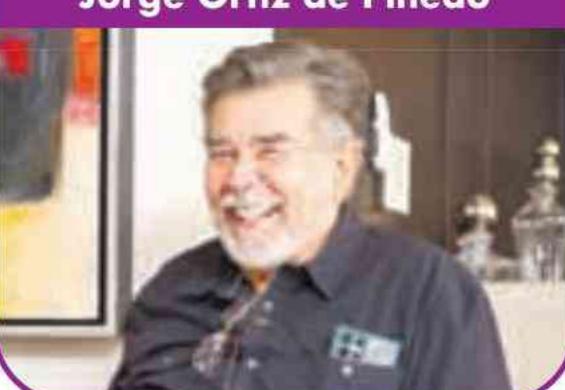

SimiMETI es una asociación sin personalidad jurídica, que nació con el objetivo de fomentar acciones para ayudar a personas con discapacidad, enfermos, adictos, o con problemas emocionales, así como sumarse a la protección del medioambiente.

Es un honor para México que el Dr. Simi haya sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2024.

## **BAJO LA LUPA**

¿Lanzará Netanyahu bombas nucleares tácticas (sic) contra Hezbolá, con el apoyo de EU?

## **ALFREDO JALIFE-RAHME**

**E SOBRECALENTÓ LA** transfrontera del norte de Israel con el sur del Líbano. Se habla sin rubor de una inminente invasión del ejército israelí para pulverizar a la guerrilla chiíta Hezbolá cuando los multimedia cercanos a Biden no ocultan el apoyo irrestricto de EU al operativo (https://cnn.it/3zeQi7e).

EN LA ENTREVISTA del juez Napolitano al coronel retirado Douglas MacGregor (DMG), de 77 años -asesor del Pentágono durante la administración Trump-, el hoy comentarista de asuntos militares expuso la viabilidad de un ataque de Israel a Hezbolá y en el minuto 19:03 sentenció en forma ominosa "no excluir la posibilidad de que Israel usaría armas nucleares tácticas (¡megasic!) contra Hezbolá (https://bit.ly/3KUPc33)".

TAL PARECE QUE le van a cumplir sus deseos nucleares tanto a varios políticos (https://bit. ly/46Uy4ne; y https://bit.ly/3ugl8tu) y rabinos israelíes (https://bit.ly/4cDOowf) como al pugnaz senador republicano Lindsey Graham (https:// bit.ly/4atHM15), quien sugirió que Israel use sus armas nucleares al estilo de Hiroshima y Nagasaki (https://bit.ly/4dHy8uq) para recuperar su "deterrence (disuasión; https://bit.ly/3z5GVqq)".

DMG ESTUVO DE acuerdo con el temerario aserto del "mediador "de Biden, el jázaro Amos Hochstein, de 51 años (https://bit.ly/3zeQ0x9) de doble nacionalidad estadunidense-israelí, nacido en Israel y habiendo servido en el ejército hebreo-, quien "advirtió a los funcionarios libaneses que si Hezbolá no cesa sus casi (sic) ataques cotidianos al norte, Israel podría lanzar un ataque limitado (¡mega-sic!) con el apoyo de EU (https://bit.ly/3VSHxZg)".

DMG COMENTÓ QUE la invasión israelí "coincide con la llegada del 23 al 25 de junio (¡megasic!) del grupo de ataque del portaviones de EU". Afirmó que EU apoyaría a Israel con sus satélites, aviones, misiles, fuerza naval y todo su sistema de vigilancia y reconocimiento con intercambio de datos.

TAMBIÉN ASEGURÓ QUE Hezbolá contaría con un apoyo similar de Irán y que en caso de un ataque de EU contra Irán, entonces Rusia y China no abandonarían a la teocracia chiíta.

ESTO YA ES archisabido cuando desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamas emitimos la hipótesis de que lo que Netanyahu busca en realidad es la destrucción de Irán por EU (https://bit.ly/4eyKyW8).

DMG VISLUMBRA QUE la situación en el Medio Oriente es mucho más peligrosa que la de Ucrania: desde el cierre del estrecho de Ormuz -que dispararía el barril del petróleohasta la explosividad doméstica en Egipto y Turquía, cuyas poblaciones no toleran el genocidio en Gaza.

DMG CONFIRMÓ QUE Pakistán –que posee 170 bombas nucleares (https://bit.ly/45yXeIx)ofreció poner su arsenal a disposición de Turquía –dos potencias regionales sunnitas de primer orden- para reequilibrar el deterrence (disuasión) con Israel.

A PROPÓSITO, LAS publicaciones "occidentales" subreportan el número real de las bombas clandestinas nucleares de Israel y dependiendo de las proclividades las sitúan entre 90 y 400 (¡megasic!). A mi juicio, es más correcta la cifra de 400 bombas nucleares dado que el ex presidente James Carter comentó hace mucho que Israel poseía más de 300 (sic; https://bit.ly/3KTiajZ).

POR SU PARTE, la misión diplomática de Irán en la ONU "previno a Israel de las consecuencias de librar una guerra total contra el grupo de resistencia Hezbolá en el Líbano" y aseveró que "Israel sería el gran perdedor (https://bit.ly/3xCzBSD)".

EL SECRETARIO GENERAL de Hezbolá, Hassan Nasrallah, advirtió que en caso de una invasión israelí "combatirían sin reglas y sin límites" y amenazó a la región griega de Chipre de formar "parte de la guerra", en caso de que Israel siga usando sus aeropuertos y sus bases con propósitos militares (https://politi. co/4eDp1M7).

CADA VEZ QUE los dos jázaros (https://bit. ly/3QqemJr) Antony Blinken (ocho visitas), secretario de Estado, y Amos Hochstein (cuatro visitas) acuden a "apaciguar" tanto la guerra en Gaza como la intensificación de los ataques transfronterizos entre Hezbolá e Israel, ambas delicadas situaciones empeoran.

http://alfredojalife.com https://www.facebook.com/AlfredoJalife https://vk.com/alfredojalifeoficial https://t.me/AJalife https://www.youtube.com/channel/ UClfxfOThZDPL\_cOLd7psDsw?view\_ as=subscriber https://vm.tiktok.com/ZM8KnkKQn/ https://twitter.com/AlfredoJalife Instagram: https://instagram.com/ alfredojalifer?utm\_source=qr (@alfredojalifer)

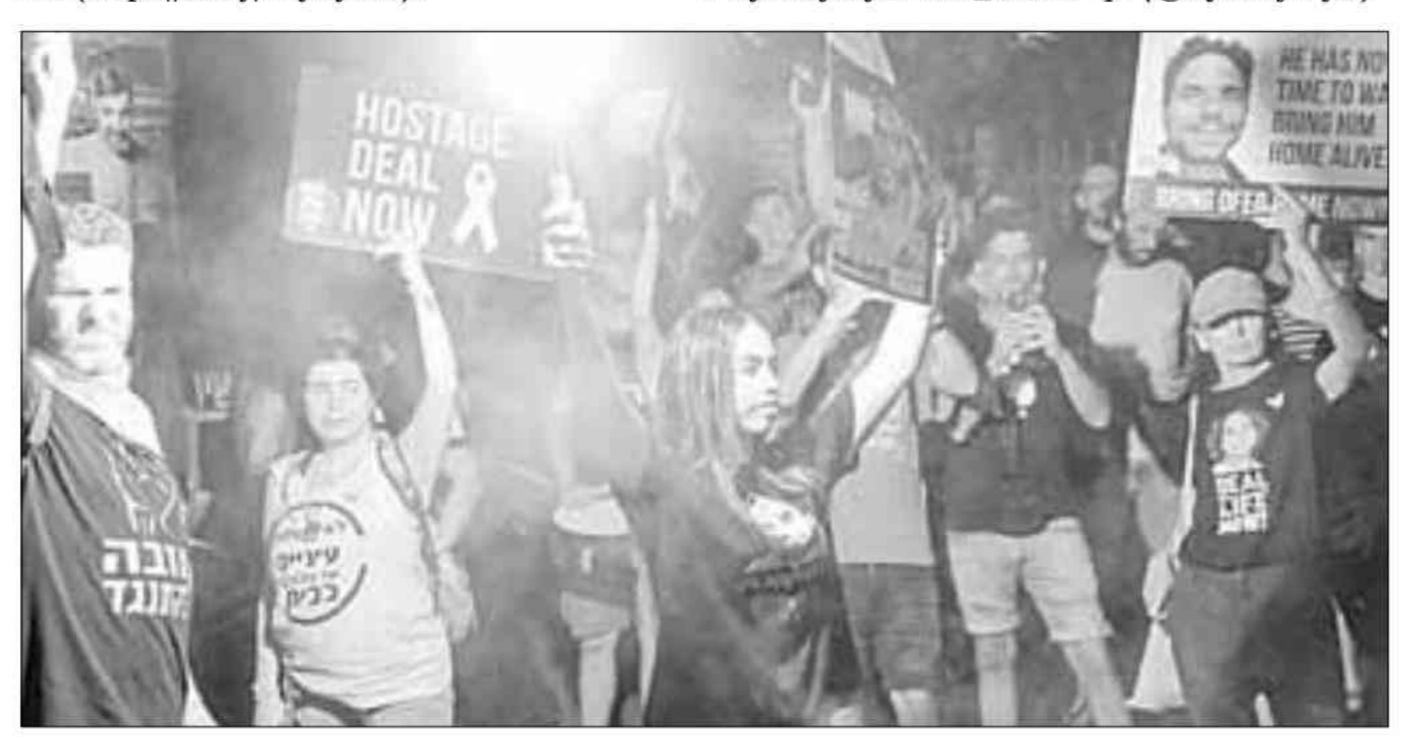

▲ Familiares y amigos de israelíes que fueron tomados como rehenes por palestinos en Gaza el 7 de octubre de 2023, encienden

bengalas y sostienen retratos de las víctimas durante una protesta realizada ayer pidiendo su liberación. Foto Afp



## Casa Mambré, un alivio para migrantes que sufren violencia

Fueron víctimas de desplazamiento, secuestro, tortura y violación

### **JESSICA XANTOMILA** Y JARED LAURELES

Migrantes víctimas de desplazamiento forzado, de agresiones de pandillas, secuestros, tortura, violencia de género contra las mujeres, entre otros delitos graves, han encontrado en Casa Mambré un lugar donde reponerse de las secuelas sicológicas y físicas, y encontrar alivio para continuar con su vida en México o para avanzar hacia Estados Unidos.

El albergue, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, es uno de los pocos espacios en la ciudad que les brinda cobijo por tres o seis meses, pero hay casos de hasta un año. Eréndira Barajas, una de las encargadas del refugio de la organización Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, señala que a la fecha cuentan con 41 personas, incluidas familias, en su mayoría de Venezuela, Colombia, Centroamérica, Haití y Afganistán.

Refiere que las personas han sido víctimas de diversas violencias en sus países de origen y otros más en la ruta migrante por México, de ahí que la seguridad es un tema primordial para su funcionamiento.

Emma, nombre ficticio para resguardar su identidad, llegó hace siete meses huyendo de un grupo paramilitar de Colombia que la reclutó cuando tenía alrededor de 12 años de edad, y que tiempo después hizo lo mismo con su hermana menor.

La mujer, ahora de 30 años, comparte en entrevista que cuando estuvo reclutada en casas de seguridad, donde había "muchísima mariguana, cocaína, armas y también otras niñas", fue forzada a empacar y vender droga, así como "acudir a las fiestas del grupo en las que tenía que hacer lo que me pidieran".

El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, asegura, "es común" en la ciudad donde vivía. Relata que a ella se la llevaron por medio de un hombre que llegó a la escuela donde estudiaba el séptimo grado.

De aquel momento, refiere, "sólo me acuerdo de reflejos de cosas que me pasaban, porque perdí el conoci-

El refugio es uno de los pocos espacios en la CDMX que les brinda cobijo. Foto Marco Peláez

miento. Sé que abusaron de mí muchas personas, y ya cuando reaccionaba estaba en sangre mi cuerpo".

Con voz tímida, señala que su estrategia para sobrevivir seis años fue sólo seguir las órdenes, pues era constante la amenaza de que la matarían. "Hay que hacer que no ves, no oyes y no sabes nada".

## El escape

Recuerda que a los 18 años escapó en un día de fiesta del grupo. Desde ahí se escondió en fincas, hasta que tras varios años regresó a su hogar.

Sin embargo, tras el reclutamiento forzado de su hermana, quien se atrevió a denunciar a los agresores, la familia vive amenazada. Indica que desde que eso pasó han estado en varios albergues, primero en Colombia, y ahora en la Ciudad de México, donde están "en un proceso de reasentamiento en otro país".

Otra de las mujeres que vive en Casa Mambré es Caroline, nombre ficticio, quien salió de Honduras por amenazas de dos pandillas antagónicas. Asegura que pese a que ella no está involucrada con las Maras, la han intimidado por culpa del hermano de su ex pareja, "que vendía información a ambos grupos".

Eso la llevó a abandonar su país junto con su ex pareja en septiembre de 2023. Sin embargo, en la ruta migratoria el hombre que decía amarla se volvió su violentador. "Entrando a México empezó a ser más agresivo, pero nunca le demostré miedo porque sabía que si lo hacía me iría peor", expresa.

La joven finalmente lo dejó, pero aún teme que la busque. Y regresar a su país no es opción, allá "me terminarán matando" las pandillas.

Caroline afirma que en el albergue se siente segura, pero "el miedo no desaparece", por lo que inició trámites para salir del país a uno más lejano y rehacer su vida.

## Nuestra universidad

### **ROLANDO CORDERA CAMPOS**

rimero lo primero: la UNAM, por lo que es y ha sido, no tiene por qué deslindarse de la obra o dichos de sus profesores e investigadores. Los respeta y apoya, facilita sus comunicaciones y publicaciones, pero siempre aclara que los trabajos y sus frutos son de ellos. De su responsabilidad. La autoría se respeta, el plagio se denuncia.

Esta práctica de respeto y apoyo no impide que la institución decida aclarar confusiones, algunas de ellas mal intencionadas, como ha sido el caso a trabajos recientes de destacados estudiosos y conocedores del derecho a quienes el presidente López Obrador quiso descalificar con infundios e invectivas. Esas investigaciones y otras parecidas pueden o no inspirarse en acontecimientos y coyunturas políticas y retóricas, pero ello no les resta valor ni pertinencia.

Esta y otras prácticas similares forman parte de la esencia de nuestra UNAM y de toda universidad digna de tal nombre. No respetarla lleva indefectiblemente a no reconocer y afectar la libertad de cátedra e investigación que define, orienta y confirma nuestra autonomía y pretensión de ser libres y creativos... en la medida de las posibilidades de cada uno.

Hablamos de verdades sabidas y consagradas, en nuestra casa y en prácticamente todas las universidades de México y el mundo. Tener que aclararlo de nuevo se explica por los recientes juicios arbitrarios y sin sustento del Presidente sobre un trabajo colectivo de unos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y otros estudiosos invitados por ellos.

La ignorancia y mala fe del Presidente sobre la UNAM no tiene precedente. Debería disculparse con los investigadores agredidos, con el instituto y con la UNAM, pero eso es pedir demasiado. Lo que sí debe hacerse es reafirmar el apoyo ciudadano a la universidad y concitar a los universitarios a tomar conciencia de la difícil circunstancia que su y nuestra institución encara. Tal es el servicio involuntario que el presidente López Obrador le ha ofrecido a los universitarios.

La universidad ha resentido la absurda política de supuesta austeridad que, como suele ocurrir con este tipo de ocurrencias, recae sobre los más débiles y vulnerables. Entre ellos, aunque no pocos se sorprendan a la vista de sus presupuestos, están las universidades públicas del país. Como lo ha tenido que experimentar todo el conjunto de empeños y proyectos vinculados con la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico.

La carencia ha dañado a muchos jóvenes por la miope política de becas adoptada, con el agravante de que, en su mayoría, los recién graduados simplemente no pueden asistir a las universidades más desarrolladas del mundo no para imitar "extra



La ignorancia y mala fe del Presidente sobre la UNAM no tiene precedente; debería disculparse con los investigadores agredidos, con el instituto y con la casa de estudios

lógicamente", como le gustaba decir a don Alfonso Reyes, sino para que nuestros jóvenes destacados tomen contacto cercano con las mejores prácticas de aprendizaje e investigación, que suelen alojarse en esas universidades.

El aprendizaje no admite falsas adhesiones, mucho menos ocurrencias, y suele verse acosado por la mistificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de por sí siempre difíciles. Estos son los contextos desde los que se abre paso el descubrimiento primero de los grandes continentes de investigación y reflexión.

Aquí no puede haber falsos chovinismos y establecer majaderas distinciones por institución de origen o adscripción. Mucho menos generalizaciones discriminatorias y descalificaciones arbitrarias de quienes se atreven no sólo a difundir sus conocimientos sino a criticar tesis e hipótesis de otros, así como propuestas de los gobiernos y sus gobernantes.

La libertad de cátedra e investigación es nuestra divisa mayor, insoslayable y siempre protegida y respetada. Así se hace y construye civilización y respeto de unos para todos. Y las universidades son y tienen que ser pilares de estas prácticas y estos compromisos. Hay que defenderlas y cuidarlas. Nuestra universidad no es institución enclaustrada, ajena al acontecer nacional, ni voz única. Valoremos nuestra pluralidad académica, política e ideológica, valores esenciales de las comunidades universitarias.

## El brazo armado de las revoluciones

## **ANTONIO GERSHENSON**

uando escuchamos las palabras revolución y brazo armado podemos pensar de inmediato en armas bélicas, en conflictos y desastres que dañan a toda la población y, sobre todo, se piensa en catástrofes subsecuentes y en la inevitable violencia que éstas generan.

En parte, es lo que hemos aprendido de la historia. No obstante, en las primeras décadas del siglo XXI hemos visto otra forma de revolucionar la vida social y política de un país. En México tenemos ese ejemplo. Por supuesto que no han faltado los crímenes como muestra del rechazo al cambio y expresiones de odio y fobias de toda índole.

No es fácil que, quienes pierden sus riquezas mal habidas, defiendan a capa y espada sus áreas de poder, sus redes de influencia y se enfrenten a la limitación o desaparición de sus negocios turbios.

Nos faltan muchos pasos por delante. Entre ellos, el aprendizaje de nuevas formas de analizar nuestro entorno y, además, cómo asumir los cambios, por más intimidantes que éstos sean.

Estamos viviendo nuevas cir-

cunstancias que, aunque parece que no, son muy distintas a otras épocas. Y, si no lo creemos, sólo volteemos a ver lo que tenemos enfrente: la inteligencia artificial, que nos involucrará a todos, tarde o temprano.

Estamos, hoy, sin duda, cursando un periodo de transición política que está dando resultados, uno de éstos es la revolución pacífica, la que tiene que ver con el despertar de las conciencias.

Y no es tan simple, porque la población en general, en forma colectiva e individual, tiene que dejar a un lado actitudes, creencias y prácticas que la han mantenido en la ignorancia, en la comodidad de decir "que otros piensen por mí".

Es posible que estemos a la vanguardia, según lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante sus conferencias matutinas, las que han rebasado la cifra de mil 300, AMLO aseguró que ya el pueblo de México ha transitado por un proceso de cambio de mentalidad que favorece su participación en la vida pública.

Es decir, millones de personas han reavivado su conciencia. Ya nos hemos dado cuenta de que la vida política, desde hace décadas, es la vida en general de un país sometido, asaltado, saqueado, muti-



Estamos cursando un periodo de transición política que está dando resultados

lado política y socialmente y, sobre todo, engañado sin piedad alguna.

Y cuando llega un gobierno por el cual votamos porque nos ha convencido su programa de acción, casi podemos asegurar que la ciudadanía nos convertimos en su brazo armado. Es decir, aquel que protege al nuevo líder y al nuevo futuro.

Ese gobierno está a punto de terminar. Pero hemos seleccionado a uno nuevo que se ha comprometido en llevar las riendas del país hacia la transformación por la que nos decidimos en 2018.

La revolución de las conciencias debe continuar. No hay marcha atrás. Aquel nuevo gobierno de hace seis años ha fortalecido las voluntades de continuar con el cambio que necesitamos para salir del marasmo económico, social y ético en el que hemos vivido los últimos 500 años, y más.

Las grandes revoluciones que conmocionaron al mundo, entre ellas la Revolución Mexicana, la gran revolución de octubre comandada por los bolcheviques y la revolución cubana, con el comandante Fidel Castro al frente, nos han inspirado y lo seguirán haciendo en las próximas generaciones. En éstas, la necesidad de salir de la pobreza impulsó a la sociedad a participar, no obstante el peligro de perder la vida.

Éstas y otras revoluciones y guerras de liberación nacional nos muestran lo importante que es la conciencia a la hora de tomar la decisión por seguir adelante hasta conseguir el triunfo. Así lo hicieron nuestros hermanos de El

Salvador, Nicaragua, Vietnam, el pueblo saharaui, quienes tuvieron la necesidad de constituir la República Árabe Saharaui Democrática, prácticamente en el exilio, uniéndose al Frente Polisario. Estos son grandes ejemplos de que las conciencias despiertan.

Todos esos movimientos sociales y políticos fueron el fruto de un proceso largo de concientización que les permitió incursionar en la vida política, a punta de balas y de estrategias para la liberación de sus pueblos.

Es por esa razón que lo que estamos viviendo en esta revolución de las conciencias tiene un gran significado en la historia de nuestro país.

Y quienes hemos defendido este proceso nos convertimos en el brazo armado de este movimiento de rescate de la nación y de liberación. Nuestra mejor arma: la conciencia social y política.

antonio.gershenson@gmail.com @AntonioGershens



Nuestra mejor arma es la conciencia social y política

## Mi acercamiento a Paulo Freire y Célestin Freinet

## FERNANDO JIMÉNEZ MIER Y TERÁN\*

n entregas anteriores he escrito algunas ideas vinculadas a Paulo Freire y Célestin Freinet. A continuación contaré al lector cómo fue que se produjo mi acercamiento a tan notables educadores contemporáneos, visionarios, de grandes valores y comprometidos con el pueblo.

Yo estaba por concluir la licenciatura en derecho y en mi tesis de titulación alcancé a incorporar algunas reflexiones de Paulo tomadas de su libro *La educa*ción como práctica de la libertad (edición del 20 de junio de 1972). Ese pequeño pero gran libro llegó a mis manos de la manera más curiosa y valorada posible. El artífice fue mi padre, Fernando Jiménez Bajata, Un buen día, El Viejo (así solía firmar algunos escritos dirigidos a mí) me dijo: "Compré un libro muy interesante sobre educación, y me gustaría que hablemos de él. Invita a dos o tres amigos a desayunar el sábado y a reflexionar sobre las enseñanzas de Paulo Freire" (de manera parecida se solía proceder en casa). Fue así como en aquella ocasión (hacia finales de 1972) escuché por primera vez las expresiones "bancaria" y "liberadora" aplicables a la educación. Papá, en plena madurez, murió de un mal cardiaco unos meses después, en mayo de 1973, cuando ya había logrado titularme. El acercamiento inicial a Paulo Freire fue uno más de los regalos que recibí de El Viejo, mi primer gran maestro de vida.

La muerte de papá me cimbró. Dos años después dio un giro mi vida, dejé –como Freire– el derecho, pasé a la sociología y finalmente quedé atrapado hasta el momento actual en el campo de la educación, principalmente la relacionada con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la que vengo indagando desde 1977. En 1982 publiqué El autoritarismo en el gobierno de la UNAM, que fue mi tesis de maestría en sociología, asesorada con lucidez, sencillez, rigor, compromiso y generosidad por Manuel Pérez Rocha, mi segundo maestro de vida.

Pero sigamos con mi aproximación a Freire. Durante el primer semestre de 1984, en fecha que no tengo registrada, tuve la suerte de participar en Ciudad Universitaria en un encuentro con profesoras y profesores de la UNAM, reunidos alrededor de Paulo Freire para escucharlo, pero la gran lección que nos llevamos las menos de 20 personas participantes fue que pronto Paulo, con gran calidez, se quedó en mangas largas de camisa roja a cuadros y nos puso a dialogar a todos, de tú a tú. Papá hubiera sido feliz de haber podido participar en el encuentro y dialogar con Paulo. Mi acercamiento a Freire, entonces, se enriqueció y estrechó en esas condiciones inimaginables.

Recuerdo que en algún receso dije a Paulo algo parecido a esto: "En esta universidad ni siquiera se logra bien la educación bancaria: el profesorado hace como que enseña, el estudiantado como que aprende y la institución como que organiza el proceso educativo rutinario". Me dijo que yo exageraba. A la fecha, no sé todavía quién de los dos tenía razón. Lo cierto es que urge reflexionar para

transformar las prácticas educativas bancarias universitarias.

Por otro lado, el conocimiento de Freinet, sin lugar a duda, lo debo a Manuel Pérez Rocha. Manuel me habló del maestro José de Tapia, introductor de la educación Freinet, primero en España y después en México. El maestro Pepe, desde la primera conversación que tuvimos, me habló del trabajo escolar de Freinet, y ese mismo día pude ver su práctica con los alumnos. Pepe se convirtió pronto en mi tercer maestro de vida y puso en mis manos el libro Parábolas para una pedagogía popular: Los dichos de Mateo, con cuya lectura quedé cautivado. A raíz de entonces estreché una relación muy profunda con el maestro Pepe, establecimos una sólida amistad, obtuve su confianza, abrió su mente y su corazón, aceptó que lo entrevistara, me contó todo lo que le pregunté y los dos, de la mano, construimos el libro Un maestro singular: Vida, pensamiento y obra de José de Tapia y Bujalance, aunque, siempre lo he dicho, Pepe es el verdadero autor del texto.



En un encuentro en CU, Paulo, con gran calidez, se quedó en mangas de camisa y nos puso a dialogar a todos, de tú a tú

Con el paso de los años descubrí la presencia de dos libros sobre educación en la biblioteca de El Viejo. La conservo ahora como parte de la mía; cuenta con muchos volúmenes, en especial de literatura, historia, derecho, filosofía, religión y muy pocos ejemplares sobre educación, y entre ellos uno de Freire, La educación como práctica de la libertad, y otro de Freinet, Técnicas Freinet de la escuela moderna. Me dio un gusto tremendo que papá también haya mostrado interés por Freinet. No está de más decir que conservo los dos libritos, como oro en paño, al lado de muchos otros sobre el tema educativo que he ido estudiando.

Coletilla: no puedo ocultar mi preferencia por Freinet, sobre quien continuaré escribiendo en esta página, y reconocer que conozco mucho menos de Freire, quien es estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por Miguel Escobar Guerrero, uno de los organizadores del encuentro de marras, que además convivió de cerca con Freire y tiene en el tintero cosas originales por contar.

A Fabián, hijo mío, por animarme

¡Elevemos la mirada de la educación!

a escribir estas rayas; te recuerdo como escolar alfabetizador Freire.

\* Profesor en la UNAM jimenezmyt@gmail.com

## El profeta del mercado

## MAURO JARQUÍN RAMÍREZ\*

presidente argentino, Javier Milei, se regocija con el avance electoral de las ultraderechas en las pasadas elecciones europeas. Para él, el resultado está vinculado a su participación en el Foro de Davos, donde afirmó que Occidente estaba en peligro por distintas manifestaciones de lo que denomina colectivismo y aduló a los "empresarios exitosos" del mundo, a quienes llamó a "no ceder ante el avance del Estado". Además, realizó ahí su profesión de fe respecto al libertarismo, el dogma fundamental de la religión del mercado, de la cual él es el principal profeta.

El presidente argentino ha recorrido muchos kilómetros en el mundo luchando contra la amenaza colectivista y esbozando un mejor futuro para el capital, visitando actores clave: con el ultraconservadurismo de Vox y el Partido Popular en España; con el trumpismo, los libertarian think tanks, los monopolios tecnológicos de Estados Unidos o con distintos representantes gubernamentales y think tanks europeos inspirados en la obra de Friedrich Hayek. En todas sus apariciones, Milei ha dejado en el camerino su atuendo de representante político de un país y ha optado por lucir un ropaje con el cual proclama la buena nueva del capitalismo. Una actitud bien representada en una caricatura compartida por sus seguidores –humanos o bots– en redes sociales, donde se le puede ver personificando a Moisés, al mismo tiempo que muestra las tablas de las leyes del mercado.

La llegada de Milei al gobierno argentino representa un cambio de época en el cual el radicalismo de mercado ha logrado dar un paso adelante respecto a las estrategias utilizadas para construir un mundo de libertad (entiéndase un entorno sin restricciones éticas, jurídicas o humanitarias para la acumulación privada de capital): formación de cuadros intelectuales, experimentos locales "libertarios" en entornos rurales, impulso a zonas libres de impuestos y con amplias facultades para la operación empresarial, reformas institucionales para ampliar los espacios de operación del sector privado, creación de "ciudades flotantes" en el mar abierto, lejos de regulaciones estatales, etcétera. Ahora, de lo que se trata es de destruir el Estado desde adentro utilizando, paradójicamente, los mismos medios estatales. Es necesario aclarar que dicha "destrucción del Estado" significa, en realidad, el desmantelamiento del sector público y la consolidación de las instancias de represión institucional. Aunque tal apuesta ha generado ya una gran indignación popular en Argentina, eso no parece ser tan importante para el presidente. En tanto profeta, entiende que el aumento de la desigualdad, la precarización y la indigencia son tragos amargos terrenales necesarios para lograr un bien mayor: el triunfo en la lucha contra el colectivismo y alcanzar el reino de la libertad.

Las muestras de descontento con su mandato no han sido suficientes para minar la popularidad de Milei a escala global. Una amalgama variopinta pero considerable de *libertarians*, populistas de derecha, neofascistas y liberales han encontrado en la expresión "¡Viva la

libertad, carajo!" un faro de luz en su lucha contra el marxismo cultural, el feminismo radical, el progresismo, etcétera, y por la restauración de los valores de Occidente, capitalistas. Por su parte, en Argentina, sus niveles de aceptación se mantenían a principios de junio en alrededor de 45 por ciento. Aunque dicho respaldo puede variar en función de las circunstancias sociales, es significativo el apoyo social que ha logrado mantener.

Distintos autores en la tradición marxista, como Benjamin o Hinkelammert, han discutido ya la sacralización del mercado y la transformación de la economía, la sociedad y la cultura en una máquina destinada a la acumulación de capital. No obstante, el alcance discursivo del radicalismo de mercado que presenciamos actualmente constituye una apuesta más violenta y sistematizada por crear un mundo a imagen y semejanza del deseo capitalista, fundada en el andamiaje conceptual de la escuela austriaca. No se trata ya sólo de mantener un sistema fundado en la explotación y el impulso a la economía hacia un crecimiento sin control, incluso a costa de la propia destrucción humana, sino de impulsar un cinismo de mercado para el cual lo más importante es rendir culto al dios de la ganancia en la vida cotidiana.

Milei ha mostrado prístinamente este dogma con la creación del Ministerio de Capital Humano, una instancia encargada del empleo, educación, cultura y seguridad social de los argentinos. Ya no se habla de personas, ciudadanos o incluso clientes (como planteaban las escuelas más liberales de gestión pública), sino de engranajes de la máquina capitalista reconocidos oficialmente.

Las enseñanzas del profeta han encontrado también adeptos en nuestro país. El dogma de la libertad absoluta del capital ha sido recibido con agrado por organizaciones universitarias que bajo la bandera de la libertad forman a las siguientes generaciones de intelectuales defensores del capitalismo. También por empresarios abiertamente antipáticos con sus obligaciones fiscales; universidades reproductoras de los dogmas del mercado e incluso por sectores sociales que, al perder privilegios económicos, sociales o políticos, se sienten agraviados por el progresismo y las izquierdas, pero a quienes los partidos de oposición no representan ya por haberse desdibujado ideológicamente.



Milei ha optado por lucir un ropaje con el cual proclama la buena nueva del capitalismo

Gracias a la fuerza social y electoral del progresismo, el radicalismo de mercado no ha encontrado aún un terreno fértil en la sociedad mexicana. No obstante, su profesión de fe sigue vigente. Será interesante ver si la visita de Milei a Mont Pelerin Society el próximo año inspira a algún discípulo local competente a convertirse en predicador.

\*Politólogo @MaurroJarquin



## DEFINATION

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS

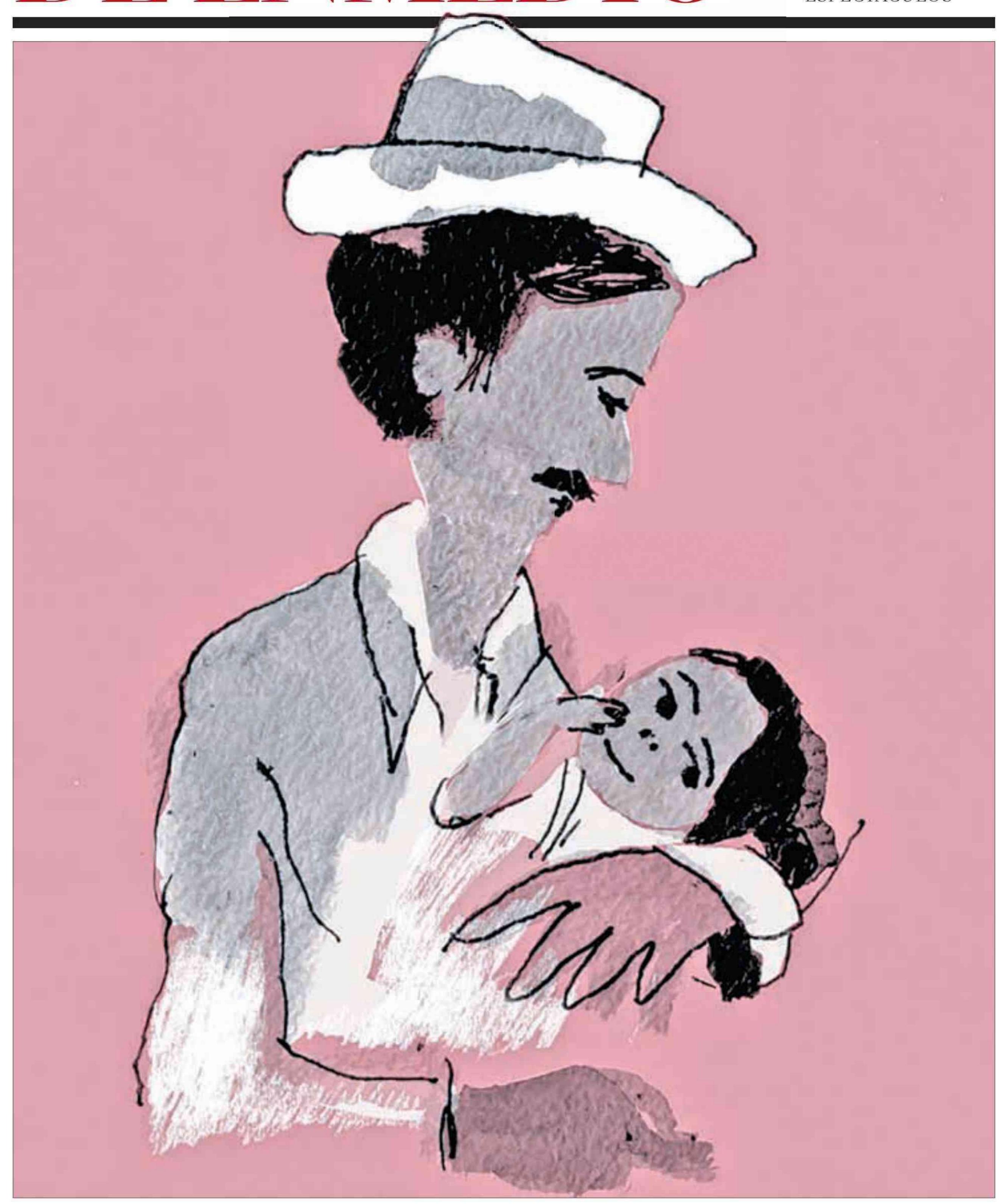

EN SU NUEVO libro infantil *Deche yoo* (*El baño*, en español), la poeta oaxaqueña Natalia Toledo (Juchitán de Zaragoza, 1967) rememora su infancia en zapoteco y en español. La autora dijo que escribe en su lengua materna "porque es donde mejor camino, porque

me gusta, la amo y no quiero que se pierda nunca. Nombrar a mi mundo en mi propia lengua me hace persona". Ilustración de Alejandro Magallanes, incluida en el libro.

CULTURA / P 2a

## Toledo critica el bombardeo de políticas "que hacen sentir vergüenza de lo que eres"

## En su nuevo libro la poeta rememora su infancia en el Istmo

## ANAÍS RUIZ LÓPEZ

La poeta Natalia Toledo (Juchitán de Zaragoza, 1967) presenta su nuevo libro para niños Deche yoo (El baño), publicado por la editorial Almadía, donde con su pluma bilingüe, en zapoteco y español, rememora su infancia.

En entrevista con La Jornada, la autora describe que nació en un barrio de pescadores y solía ir "con el vecino, junto con varios niños, a desgranar el maíz y, a cambio, nos contaba cuentos que provienen de la memoria oral, esta literatura que pasa de boca en boca, de oído a oído y tiene una permanencia.

"Los niños no teníamos baño, sólo los adultos. Caminábamos a la parte de atrás de las casas, deche ca deche, como dicen en zapoteco, que es espalda con espalda, y hacíamos nuestras necesidades. Éramos una unión, una sola comunidad con los animales, nadie estaba por encima de nadie. Igual mientras comíamos, los perros, las gallinas andaban entre nuestros pies, eran como nuestra familia; aunque, más tarde, mi abuelita los hacía chicharrón", dijo riendo.

Toledo cuenta que esa realidad se fue al llegar la pavimentación, cuando cerraron los traspatios, se pusieron zaguanes y bardas a las casas, "eso nos fue limitando y haciéndonos chiquitos. Es diferente cuando vas al baño y te encierras en un espacio tú solo. En cambio, al hacerlo afuera, te vuelve mucho más libre, porque estás en comunión con otros niños, no te fijas cómo es el cuerpo, sino que hay una aceptación.

"No tenemos la cultura de hablar de eso. Es como el sexo, todo mundo hace caca y coge, pero tenemos cuidado y precaución al comentarlo, más si hay pequeños. En la comunidad zapoteca del Istmo, nosotros hablamos con mucha libertad: de hecho, en el lenguaje tenemos mucho la presencia de la mierda porque le damos de comer mierda a cualquiera: 'Ay, come mierda', 'gudó gui', y nadie se ofende. Caca comemos todos de distintas formas."

Escribo en mi lengua materna porque es en la que mejor camino

Para la autora, "es mucho más limpio hacer en el campo; sin embargo, nos hemos casado con ideas muy raras respecto a lo escatológico. Es muy importante la mierda dentro de las culturas, así como en las mesoamericanas. Lo solemos ver como algo sucio, pero para nosotros era natural. Allí estaba esa belleza, de platicar entre los niños mientras hacíamos y después quedábamos para ir a jugar.

"Si estaba ocupada la espalda de tu casa, ibas a otra y si allí había una hilera de niños, seguías buscando. Con los niños que crecí nos conocimos hasta las heces. Incluso en este cuento hay una historia de amor que se desarrolla en estos baños, entre una niña y un niño, y se frustra, pero mientras transcurra la vida hay la posibilidad de que se vuelvan a encontrar", relata con simpatía.

En ese espacio, la también narradora zapoteca detalla que "en el Istmo, cuando yo era niña, tu casa no es nada más tuya, de repente jugaba en otros patios. No conocía la exclusividad, la propiedad privada como en la ciudad. Si hay niños, se vuelven de esa familia. Eso se ha perdido. Pensando en esa nostalgia, fue con la que escribí este cuento, con el recuerdo de esa niña que fui y con todos los niños con los que fui al baño".

## Símbolos zapotecos

A lo largo del libro hay símbolos de origen zapoteco como una llave que, de acuerdo con Toledo, es "un encanto que haces con una seña juntando dos dedos. Es de maldad, nos lo hacía mi hermano. Aplica cuando estás haciendo o pujando y no puedes. Lo más bello en esta tierra se hace pujando, todos nacimos así. Somos de esa casa que se llama dojo, que es cordón umbilical, casa, es el concepto del pensamiento zapoteca. De ese mecate venimos, que es la mamá y una vez que sales, te sientes fuera del paraíso.

"También está la flor guie'tiqui, que es como clavecilla de India. Guie es flor y tiqui es que camina de puntitas porque cuando cae del árbol se va corriendo. Una historia zapoteca cuenta que fue una flor que estaba jugando todo el tiempo y mientras le ponían nombre a las flores, de repente le dicen: 'apúrate porque ya se cerró' y va corriendo de puntitas, al verla, la nombraron 'la flor que camina de puntitas'. Es bellísima, única y está en Oaxaca."

Al preguntarle a la también colaboradora de este diario sobre la presencia de su lengua materna explicó que "no está muy fortalecida, aunque hay muchos programas, talleres y premios como los del Centro de las Artes San Agustín, que creó mi papá Francisco Toledo. Eso ayu-



da a aprender a escribir tu lengua, porque estamos alfabetizados en español. Dejamos afuera nuestra lengua para entrar a la escuela. La tradición oral y la memoria es muy importante, ahí aprendemos cosas que no están en los libros y que, posiblemente, no estarán. Mi obligación es dárselo a la generación que sigue y ésta hará lo propio para mantenernos.

Toledo expresó que hay un bombardeo de políticas que hacen sentir vergüenza de lo que eres, como "si tienes piel morena, aclárate; si tienes pelo chino, aláciatelo. Eso para pertenecer a una cosa homogénea. De joven, es muy fácil irse

con esas ideas. Por eso, todos mis libros, excepto el primero, son bilingües. Escribo en mi lengua materna porque es en la que mejor camino, porque me gusta, la amo y no quiero que se pierda nunca. Nombrar a mi mundo en mi propia lengua me hace persona.

"Me hubiera encantado que mi padre ilustrara este libro, nos parecíamos y discutíamos mucho. Era un intercambio que jamás voy a tener con nadie; primero por la confianza, segundo por el conocimiento, porque mi padre era un gran investigador, muy obsesivo. Nos hubiéramos divertido muchísimo, pero ahora mi papá le perte-

Natalia Toledo retratada en su casa de la colonia Condesa. Foto Pablo Ramos

nece a otros. Jamás voy a tener un ilustrador que tenga el humor del maestro Toledo."

Finalmente, la poeta reconocida con el Premio Nacional de Literatura Nezahualcóyotl 2004 por la obra Guie' Yaasé' (Olivo negro) destaca que le interesa que los niños de otras partes vean la realidad y las formas de las comunidades, "que no todo es igual, que hay otras formas de vivir, de ser y de pensar en este país, eso es lo rico."

## Otorgan a Berta Hiriart el Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón

## ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

Para Berta Hiriart, quien recibió entre aplausos de pie el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2024, "el teatro y la literatura poseen el poder único para colaborar en la educación ética y sentimental que se requiere en forma urgente; abren la posibilidad de revalorar la vida, la propia y la de los otros, porque al entrar en zapatos ajenos, el mundo cobra perspectivas inusitadas".

En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ayer al mediodía la prolífica escritora fue distinguida con el galardón que lleva el nombre del reconocido dramaturgo, el cual no se le pudo entregar en las Jornadas Alarconianas, en Taxco, Guerrero, por la veda electoral.

La dramaturga, contenta y agradecida por sumar otro reconocimiento más a su impecable trayectoria, estuvo acompañada por Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Aída Melina Martínez Rebolledo, titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, así como de la dramaturga Ximena Escalante, quien fungió como jurado del certamen, y de la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda.

Hiriart, nacida el 2 de febrero de 1950 en la Ciudad de México, dijo: "Hay personas que preguntan desconcertadas '¿por qué escribe usted para niños?' Como si no bastara que la tercera parte de la población tenga menos de 14 años. Aún hace falta insistir en que los niños, niñas y adolescentes son personas respetables e interesantes y que trabajar para ellos puede entrañar los más intensos desafíos.

"El asunto es grave porque los cachorros humanos enfrentan mil problemas; viven como el resto de nosotros en un mundo donde imperan la violencia, la desigualdad y otras tantas calamidades. Precisan de herramientas para acomodar lo que les sucede; están recién llegados y tendríamos que escuchar sus preguntas con mayor atención para conocer sus inquietudes."

Por estas razones, "intento con mis obras ofrecer, si no una respuesta -no la tengo-, al menos un motivo de reflexión; una señal que diga 'te he escuchado y el asunto me preocupa tanto como a ti. Aquí va una historia que trata sobre ello, a ver qué te parece'. Y es el público quien señala si la dramaturgia que se le presenta logra tocar su inteligencia y corazón".

El teatro, subrayó Hiriart, "es un acto de comunicación entre artistas



y público; es algo especial, profundo y distinto de lo cotidiano. No se trata de entretener a los espectadores, propósito fácil de cumplir con niños y niñas siempre dispuestos a jugar. Si se les pide que acompañen con las palmas una melodía machacona lo harán con gusto, pero ese tipo de participación nada tiene que ver con el teatro".

Los pequeños "necesitan verse conmovidos por los hechos que transcurren en escena. Desde la seguridad de la butaca pueden presenciar acontecimientos temibles o dolorosos, sabiéndose a salvo.

"Ha sido largo el camino para que el teatro dirigido a las nuevas audiencias empiece a ser reconocido como una expresión artística tan seria e importante como el de adultos, pero todavía falta un buen trecho por andar."

La dramaturga, a quien se definió como "una mujer de teatro y de letras" y cuenta con más de 20 premios y distinciones a escala nacional e internacional por su incansable trabajo, agradeció "con mucho amor a las instituciones que otorgan el reconocimiento, a los colegas del jurado, a las editoras de El Naranjo y a los numerosos compañeros con quienes he tenido la fortuna de colaborar, porque no habría hecho las obras y los libros que han llenado mi vida sin su contribución creativa".

También Hiriart, junto con Ana Laura Delgado, directora editorial de El Naranjo, realizaron para disfrute de los presentes en el acto una lectura a dos voces.

En su oportunidad, Lucina Jiménez comentó sobre la galardonada: "Se agradece el acto de ponerse de pie, porque para hablar de Berta Hiriart hay que hacerlo; estamos hablando de una de las maestras dramaturgas, escritoras, directoras y editoras más prolífica, comprometida y querida de nuestro país".

Además, recordó la funcionaria, "también hace 90 años Juan Ruiz de Alarcón estuvo presente en la apertura de este palacio a través de la obra *La verdad sospechosa*. Al paso del tiempo hemos hecho el compromiso de que el teatro mexicano e internacional vuelva al recinto.

"En Berta es muy importante la postura que asumió a temprana edad para abrirle la puerta a muchas otras mujeres y, como ella lo

Aída Melina Martínez Rebolledo, secretaría de cultura del estado de Guerrero, la dramaturga Berta Hiriart y Lucina Jiménez, directora del Inbal. Foto María Luisa Severiano

ha dicho, esos derechos están reconocidos, pero dista mucho de volverse una realidad, pero sin la lucha de mujeres como Hiriart no estaría abierta la puerta del debate."

La galardonada ha publicado alrededor de 40 títulos (relatos, novelas, obras de teatro, ensayos), principalmente, aunque no en forma única, dirigidos a jóvenes audiencias o a adultos que trabajan con niños y adolescentes. En los años 70 y 80 colaboró en las publicaciones feministas La Revuelta, Fem y Fempress, así como en la serie radiofónica La Causa de las Mujeres.

En esa misma época, participó en el grupo Circo, maroma y teatro, y fundó la Compañía de Teatro para Niños de la Universidad Veracruzana. A partir de los años 90 se ha dedicado a la escritura dramática y narrativa, la dirección escénica y la impartición de clases y talleres.

## Fluyen los sonidos de Charles Daniels en el Palacio de Bellas Artes

## **ÁNGEL VARGAS**

"Trato de componer con sinceridad y amor al sonido". Charles Daniels respondió satisfecho tras el estreno mundial de su obra Calmy borne by celestial waters (Llevado calmadamente por aguas celestiales), efectuado la noche del viernes por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) en la Sala principal del Palacio de Bellas Artes y que fue reconocida por el público con una prolongada ovación.

Es una pieza de factura exquisita en cuyos 12 minutos, como lo sugiere su título, los sonidos fluyen de manera armoniosa y delicada, como el agua cristalina de un río. Fue escrita en 2021 para un concurso en China, de nombre Premios a la creación artística, realizado en la ciudad de Hangzhou, en el cual obtuvo el Premio a la Excelencia.

El compositor y docente mexicano (1985) accedió a una breve charla con La Jornada en el intermedio del concierto, en la cual señaló que fueron varios los años que le llevó desarrollar una técnica que le permite hoy "sentirse muy libre a la hora de escribir y "fluir en la música" que compone.

Precisó que para él es muy importante poseer una narrativa sonora en la que el discurso se desarrolle de manera natural y que cada momento lleve al siguiente, suscitando con ello una serie de emociones y vivencias en el escucha. Incluso, aceptó que muchas personas encuentran un sentido cinematográfico en su obra, aunque no esté concebida de esa manera.

La estrenada por la OSN no se aparta de ese camino, al ser una pieza agradable al oído y que emociona por su solidez, brillo y sutilezas, así como por el poderío con el

que alcanza el clímax para, de manera inmediata, concluir de forma tersa, en una delicada tensión en la que el sonido parece resistirse a desaparecer.

"En esta obra, como en otras, no quería contar una historia específica, sino ver qué ocurre cuando se empieza con una idea. Es como plantar una semilla y dejar que evolucione; escribí cuatro, cinco notas, y las dejé para ver qué rumbo tomaban. Siento que es como plantar un árbol y luego sólo poner lo que sigue para ver hacia dónde van creciendo las ramificaciones", aclaró Charles Daniels.

## Gusto por la música oriental

Aunque creó esta partitura ex profeso para el citado concurso en China, el autor aclaró que las reminiscencias o evocaciones a la música oriental que aparecen a lo largo de

ella no fueron deliberadas, sino que "se cuelan de forma natural" por su interés y gusto por las culturas de aquella región del planeta.

Acerca del título, Calmy borne by celestial waters, precisó que está en inglés debido a que la obra participó en un certamen internacional y que corresponde a una frase retomada del Wen Fu, un tratado sobre la poesía del poeta chino Lu Chi, del siglo III de nuestra era.

"No es que me haya inspirado en ese texto para escribir mi obra; de hecho, ya la había concluido cuando me enfrenté a cómo titularla, y, como tenía que ver con China, busqué algo relacionado con ese país. Fue que me topé con ese escrito y me pareció fantástico. Habla de la vivencia de un artista creando, lo vi y me identifiqué cabrón. Lo impresionante es que se trata de un poeta chino del siglo III diciendo algo en lo que yo me reflejo. Eso quiere decir que lo que yo creo muy personal es algo que ha vivido la gente por miles de años."

Esta fue la primera ocasión que la OSN interpreta una obra de Charles Daniels y también la primera vez que su música suena en la sala prin-

cipal del máximo escenario cultural y artístico del país, según consigna el crítico Juan Arturo Brennan, colaborador de este diario, en las notas al programa.

Este concierto de la Sinfónica Nacional –que será repetido hoy a las 12:15 horas– correspondió al penúltimo programa de su primera temporada. Como parte del mismo, la agrupación, dirigida por Ludwig Carrasco, también estrenó en México el Concierto para *trombón* del compositor y director español Salvador Brotons (1959), con la actuación como solista de su compatriota Ximo Vicedo, vitoreado por la audiencia al final de su interpretación. Es una obra poco convencional, dado que el instrumento para el que está escrita no figura de forma frecuente en las salas de concierto.

La noche cerró con la Primera sinfonía de Johannes Brahms (1833-1897), uno de los autores a los que está dedicada esta primera temporada. Al concluir, tanto la pieza como el desempeño de la agrupación y el director fueron celebrados por la concurrencia con aplausos y gritos atronadores.



## Luis García Montero, de 65 años, ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes

### **ELENA PONIATOWSKA**

omo ya entré a los 93 años y escribo desde los 20, ahora a los 92 me hacen el honor de seleccionarme como jurado de distintos concursos de periodismo y de literatura: el de Bellas Artes; el Rosario Castellanos, en Chiapas; el Carlos Fuentes, en la ciudad de México; el de la UNAM, el de el Poli, el de mi propia fundación y el de universidades y secciones culturales de diversos diarios, tanto de la Ciudad de México como del resto del país. También desde España llegan peticiones de la misma índole.

En la actualidad, ganar un premio te convierte casi sistemáticamente en jurado del siguiente concurso y, por lo tanto, los manuscritos llegan por correo en distintas envolturas y su presencia se convierte en una advertencia cotidiana, una angustia nocturna, porque conceder un premio es SIEMPRE una enorme e ineludible responsabilidad.

En la noche, antes de dormir, suelo pensar que voy a cometer alguna injusticia y constato que a lo largo de los años el nivel de las entregas literarias de todos los concursantes ha ido elevándose y ahora es muy alto, y así de alta también es la responsabilidad de emitir un juicio.

¡Ay, Dios mío, los concursantes son cada vez más numerosos, y su nivel de creación y cultura cada vez más alto! Todo esto viene al caso porque la UNAM concedió el pasado 20 de junio el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el Idioma Español al poeta español Luis García Montero, a quien admiro y quiero y conocí en México hace algunos años con Almudena Grandes, Paloma y Paco Ignacio Taibo.

El ganador del Premio Carlos Fuentes, Luis García Montero, también Premio Nacional de Poesía de España por Habitaciones separadas que, según la crítica, es una de las grandes obras de poesía contemporánea en español, por este mismo libro ganó el Premio Loewe, en 1993. En México, nuestra Cámara de Diputados lo nombró Figura Excelsa de las Letras de la Humanidad, así es que todos nuestros legisladores demostraron que, como legistas, son también buenos lectores y críticos. Al propio Carlos Fuentes le habría gustado que García Montero recibiera el premio con su nombre, ya que el galardonado es uno de los grandes nombres de la poesía contemporánea en español.

Así como Federico García Lorca, García Montero proviene de Granada y, así como él, transitó con su primer libro de poemas por los caminos de España. Ha publicado más de 20 poemarios y más de 17 ensayos, y nuestra UNAM reconoce su obra como "única en el patrimonio literario mundial".

Una de mis grandes tribulaciones es ser jurado. Lo vivo como una ardua tarea, un castigo y un compromiso moral, no sólo literario, y me atormento, como en el caso de narradores con una larga trayectoria, como la mía, pero también con jóvenes hombres y mujeres que cruzan los dedos en espera de que se publique su primera obra, ya sea novela, cuento o poesía. Recuerdo haber sido



jurado en un concurso de literatura convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes con jueces que ya eran escritores consagrados como Salvador Elizondo y Juan García Ponce (antes de su horrible enfermedad), y en alguna otra ocasión con Sergio Pitol, un alma de Dios, quien venía especialmente de la Universidad de Xalapa y vivía durante esos días en un hotel de la avenida Álvaro Obregón.

Para mí, "en lo personal", como suele especificarse, dar un juicio público de cada obra SIEMPRE fue una tortura, una tarea que me provocó escalofríos y un compromiso que me quitó el sueño. Frecuentemente alegué ante mis compañeros jurados: "Espérense, esperen, por favor, aquí hay un detalle muy bueno, un párrafo excelente, una imagen certera, una descripción que nada le pide a Marcel Proust, una prosa que le habría encantado a Juan Rulfo". "¡Ay, Elena, nuestra decisión está tomada, no le des vueltas, habías dicho que sí!" Pero yo regresaba a lo mismo y defendía el texto ante los demás como si hubiera yo descubierto a Cervantes. Salvador Elizondo se enojaba: "Elena, ya párale, nos estamos muriendo de hambre", porque todas las decisiones de Bellas Artes se tomaban en la mañana.

Recuerdo que Juan Antonio Ascencio, escrupuloso a morir, buen escritor él mismo, tallerista y espléndido conocedor de literatura, me ayudó a leer manuscritos que él mismo supo calificar con amoroso cuidado y con una atención menos atormentada que la mía, ya que yo (por costumbre y por índole personal) jamás quiero eliminar a nada ni a nadie, lo cual es una forma ineficaz y muy morosa de juzgar una obra que participa junto a muchas otras en un concurso literario.

En la vida, siempre he sabido qué escritores me hablan al corazón y quiénes no. Obviamente, prefiero a los autores que tratan temas que me son afines y me cuesta trabajo entender textos en que todo gira en torno al "yo" y a la autobiografía por más "sexy" que resulte, aunque desde muy joven en el Liceo leí a Proust y me deleitó Jean Santeuil, pero ya cuando me tocó À la recherche du temps perdu, en primera lengua, el francés, tuve que regresar varias veces a páginas anteriores porque el exceso proustiano me hacía perder el hilo.

Tengo gran inclinación por la literatura que hacen las mujeres, puesto que nací mujer y desde joven, y ya en México, me apasioné por Sor Juana, por Rosario Castellanos, por Elena Garro, sin olvidar el entusiasmo que me causó la lectura de *El libro vacío*, que la misma Josefina Vicens leyó en voz alta en varias tandas de lectura en casa de Guadalupe Amor en la calle de Duero, en la colonia Cuauhtémoc. Como era mi costumbre, hice preguntas y pedí explicaciones. Hacerlo sigue siendo parte de un oficio iniciado en 1953 a través de "¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué y para qué?", que son de ley en el periodismo. Lanzar una noticia requiere siempre una justificación. En el diarismo, el espacio no se puede desperdiciar. Recuerdo que una vez, en una crítica en común a todos los reporteros en el periódico *El Día*, mis compañeros sacaron por la ventana, desde el segundo piso, un rollo de papel del excusado que caía hasta la banqueta de la avenida Insurgentes Norte para darme a entender que escribía demasiado y que lo que yo evidenciaba en tantísimas páginas podía decirse con cuatro palabras y no las 4 mil líneas a doble espacio que yo entregaba con tanta inconsciencia. Cada uno de nosotros, los reporteros, pasamos por la misma guillotina y después íbamos a la cantina a brindar por el significado de la economía en la

▲ El poeta español Luis García Montero durante una entrevista con La Jornada en la Cámara de Diputados, en mayo pasado en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez

escritura y yo me comía toda la botana mientras se rifaban unos pollos. Lo bueno y breve, dos veces bueno, decía don Edmundo Valadés.

No sé si aprendí la lección porque mi rubro siempre fue la entrevista o la crónica, pero no quería yo sacrificar una sola palabra concedida por el entrevistado ni dejar de señalar sus gestos, y retenía por escrito hasta un estornudo porque un estornudo de Siqueiros o uno de Octavio Paz no eran ni son cualquier cosa. A mis diálogos interminables, todavía les añadía una segunda parte y a veces hasta una tercera. El jefe de información me aguantó y el de redacción, muy buena gente y cuentista, también; Edmundo Valadés, por su parte, me aconsejó pegar encima de mi máquina Olivetti un letrero: "Economía es estilo".

Para mí es una alegría recordar a Luis García Montero con una guayabera blanca en la Ciudad de México y pensar en que fue el amoroso compañero de Almudena Grandes. Rosa Montero -una gran novelista que todos amamos en México y hemos premiado-, Beatriz Espejo –viuda de un excepcional crítico mexicano, Emmanuel Carballo, y extraordinaria cuentista-, Elmer Mendoza, que trae a todos los estados norteños en las bolsas de su pantalón, y Fernando Fernández, poeta y editor, que allana cualquier discusión con su sensibilidad y su inteligencia, se congratularon al designar el Premio Internacional Carlos Fuentes al catedrático y director, en este momento, del Instituto Cervantes, por su gran aportación al patrimonio de la humanidad.

## **NO SÓLO DE PAN**

## De devolver su dieta a los mexicanos

### YURIRIA ITURRIAGA

LA CONTINUIDAD AL Segundo Piso, y ruptura justificada con lo que no se pudo hacer antes, aunque se pusieron los cimientos irrenunciables, incluye de manera principal y urgente una revolución pacífica que influya en las conciencias ya despiertas, pero lleve de la imaginación a la realidad mediante la práctica gubernamental. Ya no sería justo, ni con nosotros los contemporáneos del cambio verdadero, ni con las generaciones históricamente marginadas y, mucho menos, con las nuevas generaciones que deben llegar y crecer en un mundo y una práctica virtuosas; y esta última palabra no exagera lo que sería nuestro país si el nuevo gobierno federal hace suyas las opiniones y luchas de todo tipo cuyo análisis confirme que son virtuosas y no ocurrencias. Nuestro trabajo de una década atrás en este espacio y conferencias presenciales adonde nos han invitado, lleva un mensaje que no es casual o producto de un momento de iluminación ni tampoco oportunista ni forzado. Es un trabajo de tres décadas. Repitamos aquí sus premisas:

1) EL FENOTIPO de la población mexicana cambió en 40 años: de ser bajitos, delgados, tal vez débiles por la escasa alimentación en muchos, pero no sistemáticamente enfermos como en el nuevo fenotipo que es, obeso desde la infancia a la presenectud en ambos sexos, y de comportamiento lento, distraído y desmotivado. Mientras el fenotipo heredado de nuestros ancestros: delgados en ambos sexos, fuertes, resistentes, avivados ante cualquier reto y eficaces ante cualquier trabajo, son por todo ello, quienes emigran a Estados Unidos, pero con el fin de mantener económicamente a sus familias.

2) ESTE FENÓMENO está directamente ligado a la transformación de la alimentación mundial, que dio un giro radical con el advenimiento del sistema de monocultivos de alta productividad, medida en cantidad de granos, pero no así en su calidad nutritiva ni sensorial, desplazando los policultivos del arroz, el maíz y los tubérculos farináceos, cultivados con otra serie de plantas comestibles complementarias, en distintas zonas del planeta.

3) CON LA imposición del monocultivo de las diversas especies de trigo, e incorporando a esta técnica el arroz y el maíz, se fue quedando una población cada vez más numerosa sin empleo, sustituida la mano humana por las maquinarias, al tiempo que con esa alimentación además procesada, se fueron

degradando los propios seres humanos e incluso las cocinas prestigiosas del mundo.

4) AL MISMO tiempo, el mercado de alimentos concentró cada vez más circulación de capital y nuestro país cayó, por un lado, en la dependencia de alimentos procesados para dar de comer a su población, y en la exportación de alimentos y materias primas vegetales y animales para las industrias respectivas en el extranjero. En este círculo se puede definir lo que representan los tratados de libre comercio con los vecinos del norte, es decir que les vendimos nuestra tierra, agua, clima, mano de obra especializada en agricultura mecánica, a cambio de envenenarnos con sus productos, que importamos, desde los de primera necesidad a los de lujo, y esto sin mencionar las medicinas y remedios mecánicos.

## 5) AFORTUNADAMENTE,

LLEGAMOS al momento histórico, preparado por el presidente AMLO, para que su sucesora construya el segundo piso de la 4T, transformando de raíz la lógica de la vida de los mexicanos, entre otras cosas, lo básico: recuperando las tierras vivas y reviviendo las moribundas, con mano de obra mexicana razonablemente pagada, para recuperar los sistemas productivos milenarios y sus consecuentes productos en variedad y volumen, abandonando el criterio de productividad que se aplica a los monocultivos depredadores de suelo y agua. O, en otras palabras, recuperando nuestra herencia invaluable que es la milpa mesoamericana que integra muchos elementos alimenticios y medicinales correspondientes al clima, tierra y altura en que se siembren, y que sí alimentó a los mesoamericanos durante milenios fue porque es un sistema basado en un círculo virtuoso que da una mayor masa alimentaria (no de comestibles, que se comen pero no alimentan), sino de alimentos que en conjunto nutren, pues en general se acompañan con criaderos de aves, mamíferos pequeños y otras proteínas de origen animal...

ES UNA GRAN suerte que la doctora Alicia Bárcena, bióloga, especialista en desarrollo sostenible, medio ambiente, economía y especialista en la botánica de nuestras comunidades indígenas, haya sido integrada por la Presidenta entrante a su gabinete, para todos quienes luchamos desde hace años por estructurar una Cruzada por la Milpa que salve a la población mexicana de la mala alimentación, que conlleva una degradación física y mental, para encauzarse hacia el futuro que merece. Hay que dar el salto hacia la recuperación de nosotros mismos.

www.cruzadaporlamilpa.mx

## Rosalba Montero se presenta hoy en el Cenart

El concierto de música tropical Para regalarte cuenta con fusiones de pop, salsa, jazz y latin groove

### DANIEL LÓPEZ AGUILAR

Desde las vibrantes calles de Michoacán hasta los majestuosos escenarios de la Ciudad de México, la compositora y cantante Rosalba Montero ha encontrado en la música tropical "mi verdadero hogar".

La artista independiente se prepara para conquistar la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), hoy y el 30 de junio, donde no sólo compartirá sus composiciones, sino también versiones icónicas de los 90, década que marcó su crecimiento personal y musical.

"Como mujer mexicana, me siento muy orgullosa de consolidar un sueño, con todas las dificultades que eso representa a nivel social y económico, en un mundo en el que predomina el patriarcado", explicó Rosalba Montero en entrevista con La Jornada.

"Cuando era niña soñaba con dedicarme a ser cantante pop; sin embargo, en poco tiempo me ocurrieron varios sucesos significativos: me invitaron a participar en un concurso de boleros, luego formé parte de una orquesta de bolero tropical y se dio la oportunidad de viajar a Cuba, cuna de una gran variedad de géneros musicales que han influido de forma global.

"De vuelta a México, otras agrupaciones me invitaron a cantar salsa brava, estilo que yo no conocía, pero del cual quedé fascinada. Y ahora, mi primer proyecto solista resultó ganador para presentarse en el Cenart."

Con dirección musical de Esteban Abraham Leyva, el concierto Para regalarte se articula por 10 canciones cuyo hilo conductor es el amor y el desamor.

"En este viaje sonoro me acompañan 10 músicos, en formato de orquesta de salsa, pero cada uno de ellos se desarrollan en distintos géneros y escenas musicales, lo cual aporta una riqueza distintiva.

"Mariana Garte y Judd Ceballos serán mis invitadas especiales. El título del recital, Para regalarte, es igual al de mi primer sencillo –de mi autoría- que se lanzó este año: obra que narra una confesión amorosa", puntualizó Montero (Morelia, 1991).

"Los visitantes podrán disfrutar de la música tropical, con fusiones de pop, salsa, jazz y latin groove. Entre las obras que reversionaremos destacan Amores como el nuestro, Quítame ese hombre y Pero me acuerdo de ti, interpretadas por Jenny Rivera, Pilar Montenegro y Christina Aguilera, respectivamente.

"Me encanta la idea de transformar algunas melodías, pues

me permite explorar y expandir mi creatividad. Tomar una balada y convertirla en una cumbia o un jazz es un proceso emocionante que desafía mi imaginación y me permite jugar con distintos ritmos y arreglos."

Además del amor y del desamor, sentimientos que "provocan una conexión profunda y resonante en las personas", para Rosalba Montero es de vital importancia que "mis canciones permitan a las personas sentirse comprendidas o acompañadas. La escritura me ha permitido explorar mis propios sentimientos y compartir ese proceso de autoconocimiento con mi público.

"Las melodías tienen el poder de sanar y unir, eso es algo que quiero compartir con todos. No obstante, es necesario seguir habilitando más espacios para las artistas independientes.

"La música tropical, con su calidez y su alegría, se ha convertido en mi refugio y en mi manera de expresar varias emociones. Espero que los visitantes se den la oportunidad de experimentar un viaje envolvente e introspectivo, en el que hay que dejar atrás las preocupaciones para dar lugar al movimiento del cuerpo."

Con entrada gratuita, el concierto Para regalarte se realizará hoy y el 30 de junio a las 12 horas en la Plaza de las Artes del Cenart (Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México).



## 12:00 EN VIVO CONCIERTO SINFÓNICO **OFUNAM**

Domingo

Sylvain Gasançon, director titular Suite de ballet, de Sanz Sinfonía núm. 9, de Bruckner

## Georges Méliès: El primer mago del cine

El mago chino El maestro Do Mi Sol Do El cakewalk infernal El faquir de Singapur El consejo de Pipelet

## 19:30 DIÁLOGOS POR LA DEMOCRACIA Derecho y transformación social

Con John M. Ackerman Invitado: Raymundo Espinoza Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conahcyt

## 20:30 Vindictas históricas

Con Isabel Revuelta Poo Conversación con la historiadora Patricia Galeana sobre Margarita Maza, republicana, liberal y activista

21:00 EN DIRECTO: FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO **Dubioza Kolektiv** Bosnia y Herzegovina



**Dubioza Kolektiv** 



IZZI - TOTAL PLAY - CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA - CANAL 20.1 | DISH - SKY - MEGACABLE - CANAL 120





## Lily Gladstone denuncia "genocidio" de nativos en EU

Fancy Dance es un filme sobre la desaparición de una mujer de una tribu de Oklahoma

AFP **NUEVA YORK** 

El "genocidio" de los pueblos autóctonos "continúa" en Estados Unidos, denuncia la estrella de origen indígena Lily Gladstone, en un filme sobre la desaparición de una mujer de una tribu en Oklahoma.

Lanzada al estrellato en 2023 por su papel en la película Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la Luna) de Martin Scorsese, por el que fue nominada a los premios Oscar, Lily Gladstone es la protagonista de Fancy Dance, que salió este viernes en algunos cines del país, después de ser presentada el año pasado en el festival de cine independiente de Sundance.

A partir del 28 de junio se podrá ver en la plataforma Apple TV+.

Dirigida por Erica Tremblay, la película está también escrita, producida e interpretada casi exclusivamente por mujeres indígenas, igual que la directora.

La fuerza de esta ficción, que más bien parece un documental, es "hacer saber nuestras necesidades como mujeres indígenas, en particular ante la epidemia de las desapariciones y asesinatos de las personas indígenas", declaró Gladston a Afp.

Para la actriz, originaria de la reserva Pies Negros (Blackfeet) en Montana (noroeste), estas desapariciones y homicidios que nunca son aclarados no son más que el "genocidio" de los pueblos autóctonos, iniciado en EU con la llegada de los

primeros colonos europeos en los siglos XVI y XVII.

## Sola y pobre

En Fancy Dance, que también produce, Lily Gladstone encarna a Jax, una mujer sola y pobre, miembro de la nación Séneca-Cayuga en Oklahoma (sur) –una de las tribus descendientes de los iroqueses que formaron las Cinco Naciones-y cuya hermana ha desaparecido.

Enfrentada a la indiferencia de la policía federal (FBI) y a la falta de recursos que afecta la investigación de su hermano, un oficial de policía de la reserva (interpretado por Ryan Begay), Jax se propone encontrar a su hermana.

En su periplo, la ayuda su joven sobrina (Isabel Deroy-Olson), que espera encontrar a su madre desaparecida para un gran pow-wow, una reunión tradicional de naciones y tribus nativas estadunidenses.

En el estado noroccidental de Oregón, las desapariciones de mujeres aborígenes fueron elevadas a la categoría de "emergencia" en un informe oficial en 2019.

Pero más de cuatro años después, los avances en las investigaciones siguen siendo "limitados", según denunció la semana pasada la revista estadunidense InvestigateWest.

En la pasada década, las autoridades federales y regionales de Estados Unidos han tomado conciencia del desproporcionado número de desapariciones y asesinatos de indígenas, sobre todo mujeres, señala este medio de investigación miembro de la nación Séneca-Cayuga con sede en Seattle, en el noroccidental estado de Washington.

## "Epidemia de desapariciones"

Basándose en estimaciones oficiales, InvestigateWest afirma que, en todo el país, "miles" de casos de aborígenes desaparecidos o asesinados siguen sin resolverse.

Y para las mujeres de entre uno y 45 años, el homicidio es una de las principales causas de muerte.

La documentalista Erica Tremblay,

y cuyo primer largometraje de ficción es Fancy Dance, también está alarmada por esta "epidemia de desapariciones y asesinatos de indígenas".

"Un genocidio sólo se detiene si consigue su objetivo o si le ponemos fin", analiza.

Tremblay denuncia que "no se habla" de este "genocidio que sigue teniendo lugar hoy día en Estados Unidos", en "jurisdiccional" de las tribus y naciones nativas estadunidenses para "perseguir estos crímenes".

Para Lily Gladstone "la situación no mejorará hasta que se colmen

▲ La actriz en el estreno de la película en la ciudad de Nueva York. Foto Afp

estas lagunas jurisdiccionales, se restablezca la soberanía y los indígenas estén en condiciones (...) de recuperar (su) tierra".

La joven actriz Isabel Deroy-Olson está encantada con "lo que Fancy Dance hace tan bien: contar una historia tan real".

"Es una obra de ficción, pero es muy real para nuestras comunidades", dice con una sonrisa.



**JUAN CARLOS G. PARTIDA** 

CORRESPONSAL GUADALAJARA, JAL.

La descentralización en la producción y realización de cine en México se abre camino a paso firme, según las estadísticas presentadas por María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), que se pueden consultar en el anuario 2023, año récord en que se filmaron 234 largometrajes y 808 cortometrajes.

El Anuario estadístico de cine mexicano 2023 muestra cómo la participación de los estados de la República mexicana han logrado ampliar la producción cinematográfica nacional, con "estadísticas contundentes", según Novaro.

"Estamos avanzando muchísimo en la descentralización del cine en México", dijo, señalando que aunque la Ciudad de México tiene el mayor número de producciones con 57.5 por ciento, Jalisco fue la segunda entidad del país en ese tema, con 8.2 por ciento de producciones.

También Jalisco está en segundo sitio como sede de locaciones para hacer cine en México, con 9.3 por ciento (la Ciudad de México es primero con 28.4 por ciento), lo que comprueba que la descentralización se ha hecho realidad junto a la recuperación de esta industria después de la drástica caída que significó la pandemia.

"Nunca en nuestra historia se había producido tanto cine mexicano como el que se ha hecho en estos tres años después de la pandemia", indicó Novaro.

La también directora y guionista encabezó una rueda de prensa conjunta con la directora de promoción del cine mexicano del Imcine, Lola Díaz-Gónzalez, para abundar sobre lo que puede encontrarse dentro el anuario que con esta edición llegó a su 14 entrega anual.

Por ejemplo, se informó que de los 234 largometrajes filmados el año pasado, 44 por ciento contó con apoyo público. Además, se registraron 6 mil 686 funciones en 527 espacios de exhibición y 34 plataformas de *streaming* alojaron en línea a 35 por ciento de estrenos nacionales en salas de cine.

También se dio cuenta de las 30 películas y 32 series mexicanas estrenadas en plataformas digitales. El conocido problema de la falta de exhibición de cine mexicano fue abordado por Díaz-Gónzalez, quien señaló que hace falta eliminar el estigma y el miedo a proyectar cine mexicano que en múltiples ocasiones ha demostrado que puede atraer al público con una buena distribución, promoción y exhibición.

También en el anuario (que puede consultarse de forma gratuita en la dirección electrónica https://anuariocinemx.imcine. gob.mx/) hay información sobre los festivales de cine realizados en el país, los niveles de asistencia, la presencia de cintas nacionales en el extranjero y en plataformas de streaming; la paridad de género y la inclusión desde la perspectiva de las comunidades originarias y de la diversidad sexual.

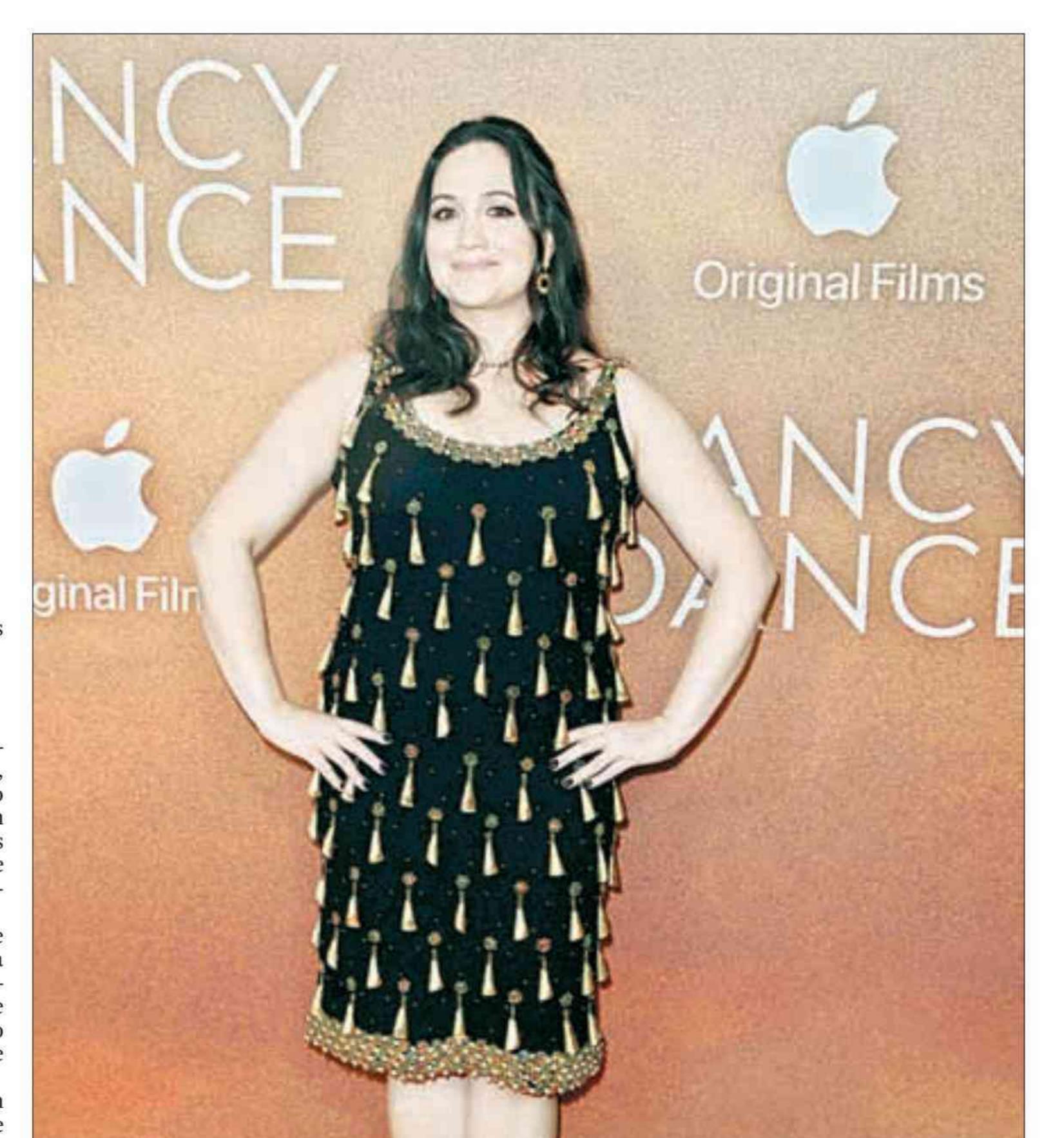



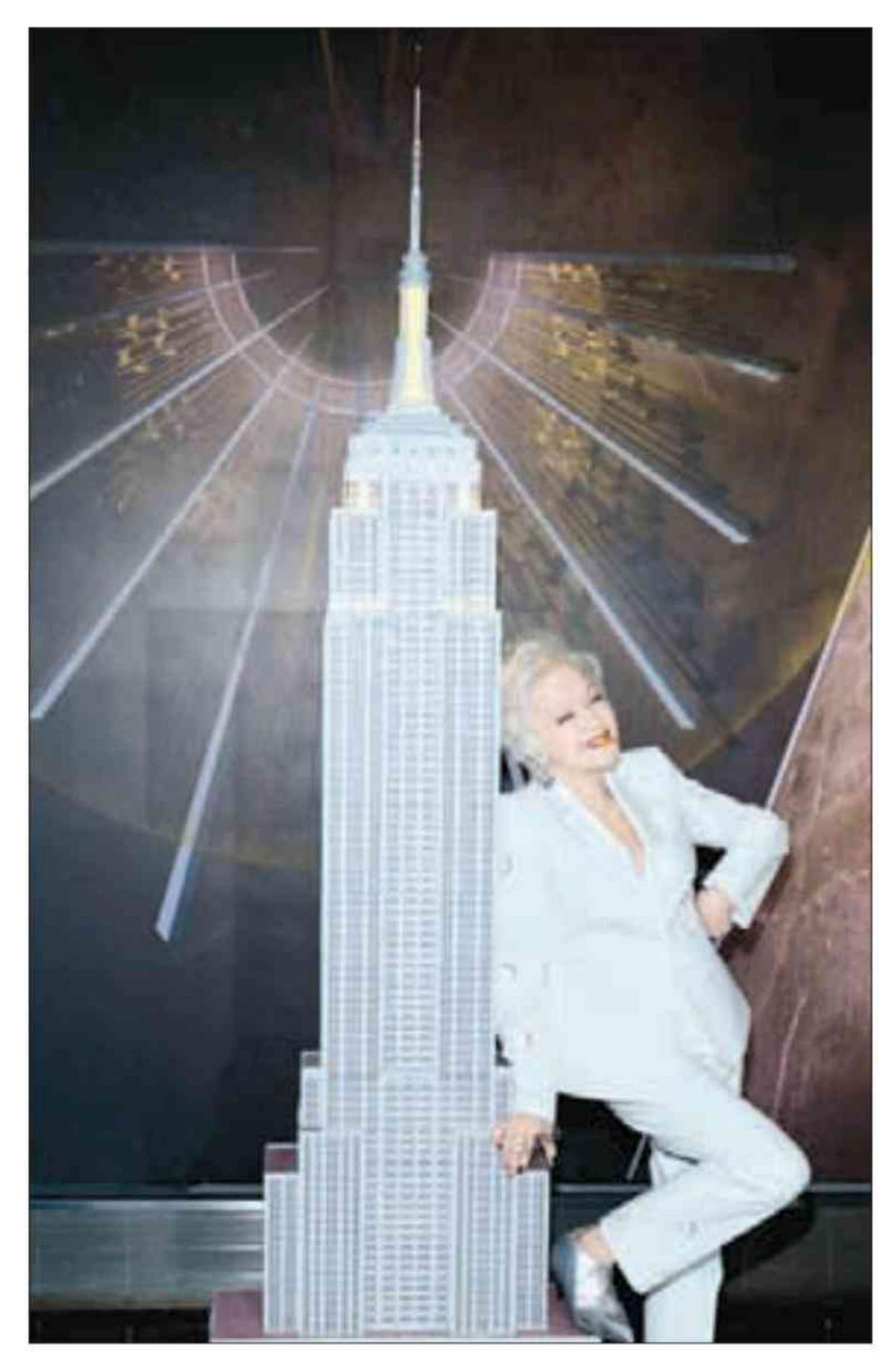

▲ La artista se presentará en 23 ciudades de Norteamérica, del 18 de octubre al 5 de diciembre. Foto tomada de su página oficial

## La cantante y activista Cyndi Lauper cumplió 71 años

## DE LA REDACCIÓN

La cantante estadunidense Cyndi Lauper cumplió 71 años ayer, con varios proyectos en puerta. Además de ser activista a favor de los derechos LGBT+ y en contra de la discriminación racial, cuenta con una carrera de 40 años en la industria musical. Dentro de cuatro meses iniciará su gira de despedida, donde recorrerá ciudades de Estados Unidos y Canadá, además, recientemente se estrenó un documental dedicado a ella.

Saltó a la fama con su álbum debut She's So Unusual en 1983, donde cautivó a la audiencia con su irreverencia, humor y vestimenta; ese disco incluye temas que se convirtieron en clásicos como Time After Time, True Colors y Girls Just Want to Have Fun, esta última considerada por su público como estandarte de la lucha por los derechos de la mujer.

En su próxima gira se presentará en 23 ciudades de Norteamérica, del 18 de octubre al 5 de diciembre, informó la promotora de eventos Live Nation, además el servicio de streaming Paramount+ estrenó en Estados Unidos y Canadá el documental Let the Canary Sing, dirigido por la australiana Alison Ellwood, el cual narra el ascenso a la fama de Lauper, su influyente estilo punk en

constante evolución y su labor de defensa de los derechos humanos.

Cyndi Lauper se sitúo este mes en el Top 10 de la lista de bandas sonoras de Billboard con el álbum que acompaña a su nuevo documental.

Cynthia Ann Stephanie Lauper, nombre real de la artista, es originaria de Brooklyn, Nueva York, inició en la música en 1970, a finales de esa década formó parte del grupo Blue Angel, con quienes publicó un álbum en 1980, pero recibieron una demanda por parte de su ex manager que los dejó en quiebra.

Tuvo su segunda oportunidad en 1983 con su álbum She's So Unusual, el cual recibió buenas críticas por parte de la industria y se convirtió en un éxito comercial a escala mundial.

Lauper participó con otros artistas en la grabación del disco para ayudar a los niños de África titulado We are the world en 1985, al año siguiente publicó su segundo álbum True Colors, compuesto por Bill Steinberg y Tom Kelly.

En el cine, fue protagonista de la comedia Vibes en 1988, la cual fue considerada un fracaso, tanto en crítica como en taquilla.

Durante la década de los noventa, tomó control creativo sobre su música y publicó los álbumes Hat Full of Stars y Sisters of Avalon.

Su disco Memphis Blues se convirtió en el álbum de ese género más exitoso

de Billboard en 2010, el cual permaneció en el número uno en la lista durante 13 semanas consecutivas.

En 2012, publicó su autobiografía titulada Cyndi Lauper: A Memoir, la cual llegó a ser best seller. En el teatro, obtuvo el Premio Tony en 2013 a la mejor banda sonora original por componer el musical de Kinky Boots, convirtiéndose en la primera mujer en ganar en esa categoría. También incursionó en el género country con el disco Detour el que incluyó interpretaciones de sus primeros clásicos compuestos para ese género campirano.

A lo largo de su carrera Lauper vendió más de 50 millones de discos, además tiene el récord de ser la primera artista en posicionar cuatro sencillos consecutivos en la lista de los cinco mejores Billboard Hot 100, en 2020, la revista Rolling Stone ubicó su disco She's So Unusual en el puesto 184 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.



Defensora de los derechos humanos

## **¿LA FIESTA EN PAZ?**

## No creo en superdotados sino en los esfuerzos tras una meta: Andrés Roca Rey

## LEONARDO PÁEZ

OR ESAS COSAS raras de la vida", que cantara el genial ecuatoriano Julio Jaramillo del sabroso vals peruano Que nadie sepa mi sufrir, compuesto en 1927 por los argentinos Ángel Cabral y Enrique Dizeo, ayer me encontré, haciendo las veces de improvisado marcador del libro de un sabio chino, la entrevista que le hiciera al matador peruano Andrés Roca Rey en un hotel de la ciudad de Tlaxcala el primero de noviembre de ;2015!

NO POCOS CONSIDERARÁN que transcurridos ocho años ocho meses se le quita actualidad a cualquier nota, pero hay ocasiones en que la claridad de ideas y la permanencia de conceptos, aunadas a la notable evolución profesional que ha tenido el diestro entrevistado, otorgan a esa charla una vigencia sin desperdicio. Compruébelo el lector y discúlpeme el torero.

"DESDE MI BISABUELO, ganadero modesto -comenzaba un joven de 19 años recién alternativado, ante la mirada atenta de Manolo, su fiel mozo de espadas y de una señora pensante de perturbadores ojos-, mi abuelo,

empresario de la Plaza de Acho, mi tío abuelo aficionado práctico, mi tío rejoneador y mi hermano matador, he escuchado y vivido la tauromaquia desde que tengo uso de razón. Cierto que en Perú se dan centenares de festejos taurinos al año, además de los formales, pero no ha habido una figura peruana de nivel internacional."

"SI LOGRAS SER figura en España -añadía con notable seguridad- lo eres en todo el mundo. Lo importante es ir a España y buscar el aval de profesionales y público. Con 14 años me fui por dos meses la primera vez. Al año siguiente lo hice de nuevo y a los 16 ya pude irme a vivir a España con el matador José Antonio Campuzano, a quien había conocido en Perú. Pero ya a los siete años me había enfrentado a mi primera becerra, de Rafael Puga, como regalo de cumpleaños y a los 10 maté mi primer becerro. Siempre decía: 'quiero ser torero' sin saber realmente lo que decía. Mi padre me lo puso claro: 'si eres feliz, nosotros seremos felices. Debes irte a España; aquí no serás nada'. Y me fui de verdad. Me dolió dejar a mi familia pues sabía que no iba a volver en mucho tiempo o quizá nunca.

"PARA SACAR LA inteligencia hay que luchar por aquello que quieres

ser; no creo en superdotados sino en acumular esfuerzos tras una meta. Mi vocación taurina es paralela a mi esfuerzo. Facilidad y capacidad son muy diferentes. La facilidad es de doble filo; el arte está en demostrar que aquello no es fácil de ninguna manera. Vender no es recurso fácil pues el público siente cuando estás vendiendo sin verdad, la verdad del toreo es sentir y hacer sentir. Perder la razón es muy importante en el toreo, y arrollar la condición para enloquecer a los públicos. Me gustan mucho las suertes capoteras mexicanas, son tan vistosas como difíciles. Mi hermano Fernando y el matador peruano Luis Miguel Rubio, que estuvieron en México, me enseñaron varios quites de aquí. Al toreo lo veo como salir a la plaza a jugarme la vida de verdad.

"LA TAUROMAQUIA LA puedes ver de muchas formas. Divertirse es un nivel superficial, pero emocionar es más importante y muy difícil. El mundo evoluciona cada día y la fiesta tiene que evolucionar pero lo que se hace en el ruedo así se debe quedar; lo de afuera debe cambiar. Por eso a la fiesta le urge salir de las plazas y presentarse en otros medios para contrarrestar prejuicios y prohibiciones. En esta profesión es muy importante tener un profesional a tu lado que haya vivido lo que estás

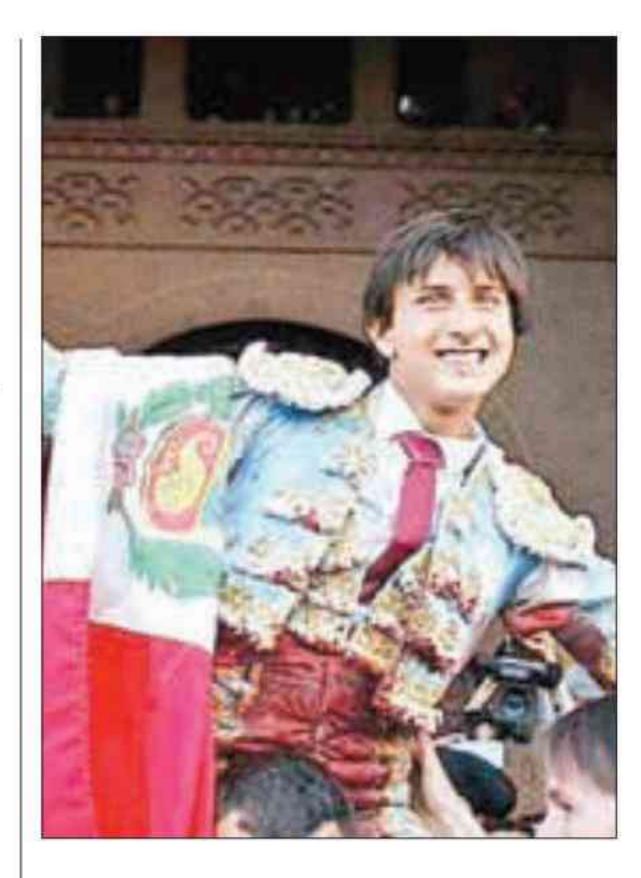

En casi nueve años de alternativa el diestro peruano Andrés Roca Rey logró colarse en el reducido y cerrado círculo de las figuras del toreo español. Foto archivo

viviendo", concluía Andrés Roca Rey la charla, antes de irse a su involuntario escondite, por unos años, entre las esclarecidas páginas de un libro de Lin Yutang.

## Compromiso con la vida

### **CARLOS BONFIL**

a creación en 1996 del Festival Mix México, cine de la diversidad sexual y de género, coincidió con un momento capital para la comunidad LGBT+ en el mundo entero: el descubrimiento de terapias antirretrovirales de alta eficacia capaces de poner un freno a la espiral de mortalidad provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), responsable de la pandemia del sida. El giro radical que significó este avance médico que, sin ofrecer una cura definitiva, sí prolonga la supervivencia y garantiza la calidad de vida de los afectados hasta volverla equiparable a la de las personas no infectadas, fue importantísimo. Para quienes se creían condenados a morir en un plazo no mayor a cinco años, este fenómeno restaurador de esperanza y renacimiento fue muy valioso, al punto que se le llegó a conocer como síndrome de Lázaro.

A cuatro décadas del inicio de la epidemia, la historia es conocida y el cine y la literatura la han venido relatando periódicamente. Con la experiencia global de la pandemia por covid, el asunto cobró un mayor significado por los inevitables paralelismos que existían entre los dos flagelos devastadores. Uno de ellos, y no el menor, fue el contraste entre los gestos espontáneos de solidaridad hacia los enfermos y el cúmulo de prejuicios morales y religiosos,

con su carga de discriminación y odio que llegó a suscitar la tragedia sanitaria, sobre todo en el caso del sida.

Este año, el Festival Mix México ofrece en su programación al menos tres títulos relacionados con ese tema: *Có*mo contar un secreto (Irlanda, 2023), de Anna Rodgers y Shaun Dunne; Baldiga, corazón sin candado (Alemania, 2024), de Markus Stein; y el documental Compromiso con la vida (Commitment to Life, 2023), de Jeffrey Schwartz. Este último título es referencia al nombre de la campaña de apoyo por parte de figuras destacadas de Hollywood (Elizabeth Taylor, Tom Cruise, Madonna o el magnate gay de la industria fílmica David Geffen) para contrarrestar la indiferencia gubernamental hacia los afectados por la epidema y, en especial, la violenta embestida moralista de pregoneros del odio como el senador Jesse Helms, quienes propusieron poner en cuarentena y reclusión forzada a las personas enfermas. El documental de Schwartz aborda este clima opresivo de suspicacia y desprecio hacia las minorías sexuales, con fuertes ecos con la vieja cacería de brujas macartista, y se concentra en la manera en que lo vivió el mundo del espectáculo y los deportes, en especial en un Hollywood donde figuras como Rock Hudson o Brad Davis o Magic Johnson padecieron los escarnios de una exposición mediática amarillista, al tiempo que propiciaron una visibilidad inesperada y necesaria para las personas seropositivas hasta entonces ignoradas. No fue sino a peti-



Fotograma de la película Góndola, del director alemán Veit Helmer.

ción expresa de Elizabeth Taylor que el presidente Ronald Reagan accedió, después de varios años de desdén abierto, a finalmente pronunciar en público la palabra sida.

Compromiso con la vida se construye a partir de testimonios de sobrevivientes de la epidemia y de amigos y familiares. Es una síntesis de cuatro décadas de activismo político, centrado aquí en la labor del Proyecto Sida Los Ángeles, cuya intención evidente es también mostrar hasta qué punto la pandemia sigue hoy provocando estragos en un sur global sin acceso oportuno a los medicamentos. El documentalista Jeffrey

Schwartz ofrece aquí un trabajo bien estructurado, sin énfasis en el victimismo y con una perspectiva crítica actualizada y muy oportuna. Otros títulos sugerentes de la programación Mix México: Sebastian (Mikko Mäkelá), Queer Exile Berlín (Jochen Hick), Góndola (Veit Helmer), Un viejo Narciso (Tsuyoshi Shoji), Memoria de pez (Cheng Hung-I) y Los demonios del amanecer, de Julián Hernández.

Horarios y sedes: www.mixfilmfest.com











**GANA 1-0, PERO PIERDE A EDSON ÁLVAREZ** 

## Del drama al alivio; el Tricolor debuta con triunfo sobre Jamaica



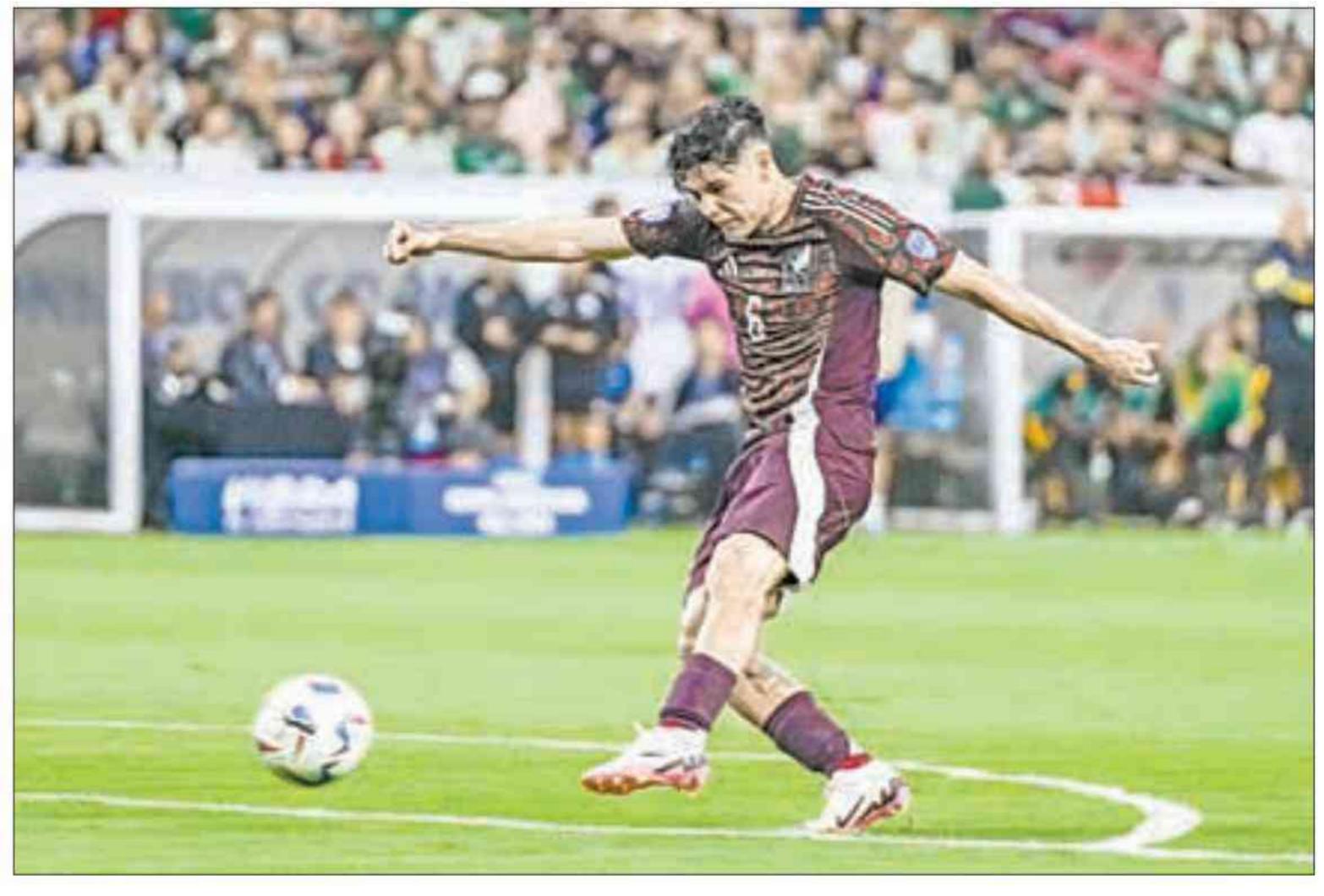

## DE LA REDACCIÓN

El futbol puede ser un dique de contención contra los malos momentos. México puso en el horizonte la meta de dar su mejor Copa América en Estados Unidos, donde su relación con los aficionados no ha resultado sencilla. En su debut ante Jamaica en el estadio NRG, en Houston, el Tricolor intentó enderezar un camino que ha revelado duras verdades, pero el deseo de querer competir en la élite apenas le alcanzó para ganar 1-0 con la lesión incluida de su capitán, el mediocampista Edson Alvarez.

El de ayer fue uno de esos partidos cuya trascendencia se conocerá con el tiempo, cuando todo pase. Álvarez era el péndulo que oscilaba libremente en el accionar del equipo, un líder consolidado, el referente europeo con el que el técnico Jaime Lozano se sintió arropado. Su salida a los 26 minutos, en un contragolpe del jamaicano

Demarai Gray, voló por los aires la confianza de sus compañeros. Los médicos lo asistieron, comprobaron la gravedad del dolor en el muslo de la pierna izquierda y pidieron al cuerpo técnico su salida de manera urgente.

La imagen del jugador del West Ham United dejó a su paso preguntas sobre el efecto que podía tener su ausencia en la Copa. Después de la primera gran oportunidad de Luis Chávez en el inicio, en una acción en la que el portero Jahmali Waite se interpuso en su remate, el Tricolor sufrió el impacto de no tener equilibrio en su zona creativa. Los jamaicanos, elementos de una fortaleza física superior a la de los mexicanos, esperaron con paciencia su momento para atacar. Cuando lo encontraron, metieron más de una vez en problemas al portero Julio González con un ataques profundos y centros que probaron sus reflejos.

Uno de los más peligrosos lo tuvo a su alcance el delantero Michail

Antonio, quien entró sin marca en el segundo poste y remató un centro directo alas redes. El árbitro Ismail Elfath, encargado de conducir el encuentro, validó en un primer momento el 1-0 de los Reggae Boyz, pero luego, con ayuda del VAR, echó atrás su decisión por un fuera de juego. Más que una señal de alerta, Lozano y su cuerpo técnico encontraron ahí la prueba de que el Tricolor debía torcer de manera definitiva su estrategia. Eso apresuró el ingreso de Carlos Rodríguez y Guillermo Martínez, este último pieza fundamental para generar la reacción.

Como lo hizo justo al principio, el representativo mexicano empezó a resolver los errores que le impidieron mostrar su jerarquía. No fue sino un lateral con experiencia europea, el jalisciense Gerardo Arteaga, quien finalmente marcó el gol que activó un estado de liberación en el terreno de juego (69). El futbolista del Monterrey recibió un pase retrasado de Luis Romo, quien

heredó las funciones de Álvarez, y envió un zurdazo que cruzó el área grande para vencer el lance de Waite. Sólo así, el imperativo de ganar en su presentación se fue alargando hasta llegar al éxtasis.

La presión de Jamaica aun así continuó. Kaheim Dixon, Antonio y Greg Leigh, los tres en clubes de Europa, intentaron todo tipo de remates desde fuera del área. El Tricolor entonces se movía lento, sin exigirse demasiado, lo que ayudaba a desmentir un dominio abrumador y reflejaba la poca distancia que ahora existe con sus rivales en Concacaf. Si el empate de los Reggae Boyz no fue posible, mucho tuvo que ver una atajada salvadora de Julio González a un potente disparo de Dexter Lembikisa, que estuvo a punto de colarse por el poste izquierdo.

Lozano, siempre serio y con pocas estridencias en sus indicaciones, pidió al silbante el final del partido cuando transcurría el tiempo de compensación. Su angustia representó la de miles de

Con el rostro totalmente desencajado, el capitán tricolor Edson Álvarez (4) abandonó la cancha tras lesionarse. Por su parte, Gerardo Arteaga fue el autor de la anotación de la victoria. Fotos Ap

aficionados que colmaron las gradas. Sin su capitán en su siguiente enfrentamiento ante Venezuela, el equipo tricolor tomó el liderato del Grupo B con sus primeros tres puntos.

"Un gol cambia el estado de ánimo de un equipo para bien o para mal. Sabemos que en una Copa América no va a haber un rival sencillo. Contra Venezuela, nos jugaremos el pase a la siguiente ronda. Hay muchas cosas por mejorar", señaló en su camino hacia el vestidor Arteaga, autor del tanto de la victoria. "Teníamos que levantar el ánimo, no podíamos caernos. Salimos a buscar el partido y lo conseguimos", agregó Julián Quiñones.

## La renovada Venezuela reacciona y se impone 2-1 a Ecuador

## DE LA REDACCIÓN

Venezuela encontró en la Copa América el escenario idóneo para confirmar su renovación. Después de un funesto proceso mundialista que la dejó fuera de Qatar 2022, La Vinotinto pretende hacer frente con dignidad a las potencias regionales y ahora superó una desventaja en el marcador para debutar en el torneo con una victoria 2-1 sobre Ecuador en Santa Clara, California.

Aun cuando tenían ventaja numérica tras la expulsión del capitán ecuatoriano Enner Valencia, los venezolanos tardaron en reaccionar para alcanzar las redes con goles de Jhonder Cádiz (64) y Eduard Bello (74) para dar la voltereta en el marcador y sellar el triunfo después de que Ecuador se adelantó con un tanto de su joven estrella Jeremy Sarmiento (40).

El técnico Fernando Batista ha guiado de manera positiva a los venezolanos, que ahora quiere con-

firmar que no es un espejismo el buen paso que han mostrado en la eliminatoria de la Conmebol, donde marchan en el cuarto peldaño.

Si bien se esperaba la magia de sus estrellas Salomón Rondón, ariete estelar del Pachuca, o Yeferson Soteldo, en esta ocasión los artífices de los goles fueron jugadores de menor cartel, pero que supieron responder en el momento adecuado.

El sufrimiento persiguió a los ecuatorianos desde el inicio. Valencia salió expulsado apenas a los

23 minutos por una jugada imprudente al cometer una fuerte entrada sobre José Martínez tras haber dejado escapar el balón cuando estaba frente al arco.

El duelo podría haber estado condicionado en favor de los venezolanos, pero Sarmiento, uno de los talentos juveniles más destacados de Ecuador y quien juega en Inglaterra, desplegó su potencial al mandar el balón a las redes.

Fue hasta el complemento cuando La Vinotinto encontró la estra-

tegia para aprovechar la ventaja numérica. Cuando se acercaba el cierre del juego, Cádiz reaccionó para rescatar el esférico dentro del área y sentenciar a bocajarro.

El triunfo se concretó con una jugada similar. Salomón Rondón conectó un remate de cabeza que fue rechazado por el arquero; sin embargo, Eduard Bello, ariete del Mazatlán y quien entró de cambio, tomó el balón en un movimiento veloz para desatar la euforia de los venezolanos con un gol que les dio los tres puntos.





## Mbappé regresa a la cancha tras fractura de nariz

PRENSA LATINA Y AFP BERLÍN

La estrella de la selección francesa Kylian Mbappé marcó ayer dos goles en un partido de entrenamiento contra jóvenes jugadores del club Paderborn, en su regreso a la cancha después de fracturarse la nariz en el debut de su selección en la Eurocopa.

En el Home Deluxe Arena, donde Francia tiene su campo de prácticas en el torneo que se lleva a cabo en Alemania, los reservistas de los *Bleus* enfrentaron en un encuentro de preparación al discreto equipo local, donde el delantero de 25 años jugó con una máscara de protección.

El flamante refuerzo del Real Madrid sufrió un fuerte golpe en el rostro el pasado lunes en la victoria 1-0 sobre Austria en choque correspondiente al Grupo D, lesión que lo dejó en el banco este viernes en la segunda presentación de los campeones mundiales de Rusia 2018, que terminó en un empate sin goles frente a Países Bajos.

El entrenador de la selección francesa Didier Deschamps explicó que no quiere correr riesgos con el atacante, quien estuvo cerca de perderse el resto de la Euro, si la decisión de los médicos hubiese sido operar la nariz.

Mbappé dio en el amistoso contra el Paderborn un paso importante hacia el retorno a la alineación con los *Bleus*, sin que esté claro aún si será titular el martes en el cierre del sector D frente a la ya eliminada Polonia.

Los franceses marchan segundos en la llave detrás de Países Bajos y no deben tener problemas para avanzar a octavos de final del certamen.

Por otro lado, la UEFA infligió una nueva multa a la Federación Croata de Futbol (HNS) debido a los incidentes ocurridos durante el partido de la Eurocopa entre Croacia y Albania.

La HNS deberá pagar 29 mil 900 dólares debido al "encendido de bengalas y al lanzamiento de objetos por parte de algunos aficionados durante el partido del 19 de junio en Hamburgo".



El astro francés marcó dos goles en un duelo amistoso contra el Paderborn

## BÉLGICA CORRIGE EL CAMINO Y VENCE 2-0 A RUMANIA

## Portugal golea 3-0 a Turquía y sella boleto a octavos de final

DE LA REDACCIÓN

Con un desempeño notable, cimentado en un juego coral y en la jerarquía de sus futbolistas, Portugal goleó 3-0 a Turquía ayer en Dortmund y selló su boleto a los octavos de final de la Eurocopa.

Gracias a este triunfo, el equipo luso aseguró el primer puesto del Grupo F con seis puntos, tres más que su rival (segundo).

Bernardo Silva (22), Samet Akaydin (28, en propia puerta) y Bruno Fernandes (56) firmaron una victoria solvente para la selección dirigida por Roberto Martínez.

Dortmund repetía como sede de la selección turca y se vivió un sábado de apoteosis. El equipo otomano probaba su euforia ante una potencia continental.

Con su cotizada nómina de futbolistas, Portugal se apoderó enseguida del balón para tratar de encontrar una rendija ante un equipo inferior técnicamente, pero poseído por el fervor de los suyos.

La Seleçao no tembló, aunque prácticamente se movían los cimientos del BVB Stadion, y la lógica se impuso cuando Nuno Mendes dobló a Rafael Leao y el balón se paseó hasta llegar a Silva, letal al primer toque ante el portero Altay Bayindir.

Turquía arruinó su fiesta con el fallo del torneo, luego de que Akaydin cedió la bola a Bayindir, pero ésta entró en su propio marco. Un desastre que acabó en el 2-0.

El italiano Vincenzo Montella, seleccionador turco, había dejado en el banquillo a sus dos perlas de 19 años, Kenan Yildiz y Arda Guler, cuyo nombre retumbaba en la catedral del Borussia Dortmund.

Entonces apareció Ronaldo, dos décadas mayor que el nuevo fenómeno del Real Madrid, para quedarse solo ante el portero y ceder a Bruno Fernandes, quien no perdonó.

El cinco veces Balón de Oro estuvo a un disparo de batir un par de marcas –goleador de más edad y en seis ediciones del torneo–, pero prefirió compartir.

Con su familia en el palco, CR7 estaba de buen humor. Un niño saltó al campo y eludió agentes de seguridad para tomarse un selfie. La leyenda aceptó y posó con su mejor sonrisa. Le emularon otros tres, de más edad, pero ya no fueron tan bien acogidos, y los aplausos al primero se convirtieron en abucheos.

Para entonces ya había entrado Guler (70), recibido como el mesías, pero no tuvo tiempo para mostrarle a Ronaldo que aspira a tomar su testigo algún día.

Por otro lado, Bélgica corrigió su camino en la Eurocopa, tras caer 1-0 ante Eslovaquia en su debut, y venció 2-0 a Rumania en Colonia, con lo que aún aspira a clasificar a la siguiente ronda.

Yuri Tielemans tardó sólo 73 se-



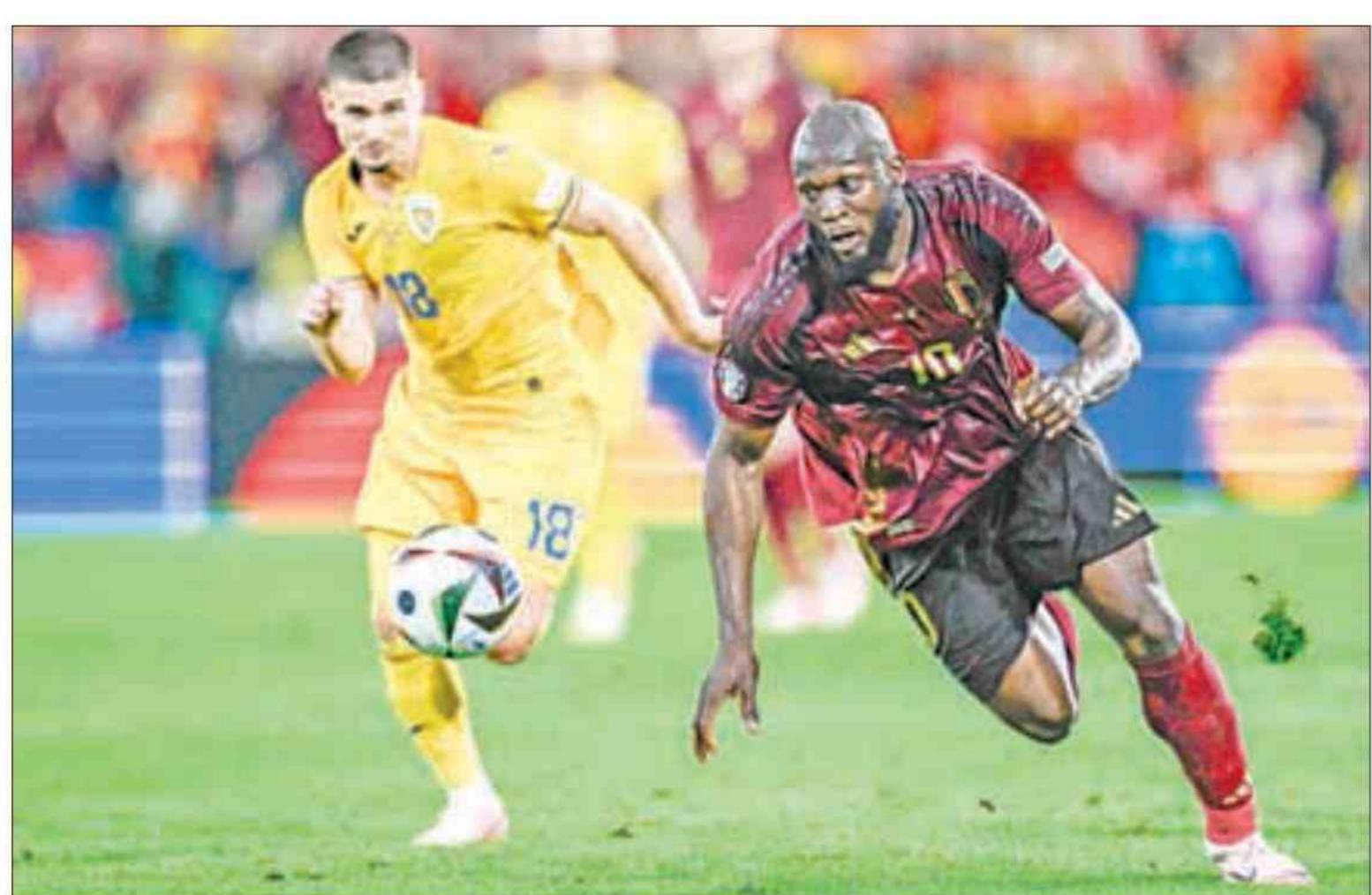

gundos en abrir el marcador contra los rumanos, pero los Diablos Rojos tuvieron que esperar hasta la recta final para que Kevin de Bruyne (80) sentenciara el encuentro.

Pese al triunfo, el conjunto belga dejó dudas sobre la eficacia de su ofensiva, tras las numerosas oportunidades desaprovechas por Romelu Lukaku y Dodi Lukebakio.

El resultado deja a los cuatro equipos del Grupo E (Rumania, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania) con tres puntos, por lo que la tercera jornada será decisiva para el pase a octavos. ▲ Un niño, quien eludió agentes de seguridad para tomarse una selfie con Cristiano Ronaldo, fue correspondido por el astro luso, quien posó sonriente y de buen humor. Por otra parte, el belga Romelu Lukaku (abajo a la derecha) estuvo errático a la ofensiva, aunque eso no impidió el triunfo de su equipo. Fotos Ap y Afp

En el otro partido del sector F, Georgia y República Checa igualaron 1-1 en Hamburgo. George Mikautadze adelantó a los georgianos de penal (45+4), siendo su segundo tanto en el torneo.

La derrota dejaba a los checos al borde de la eliminación, pero evitaron ese escenario gracias a un gol de Patrick Shick, al 59. De esta manera, ambos equipos sumaron un punto y conservan sus opciones de clasificar a octavos, al menos como mejores terceros de su sector.

Con información de Afp



## CELEBRAN DÍA OLÍMPICO EN EL CDOM

## Voleibolistas mexicanas se colocan a dos victorias de la plaza a París

DE LA REDACCIÓN

Atenas Gutiérrez y Susana Torres avanzaron a las semifinales del Preolímpico de Voleibol que se lleva a cabo en Tlaxcala.

Las mexicanas se pusieron a dos triunfos del boleto tras vencer 21-12 y 21-14 a la dupla de Costa Rica integrada por Ximena Núñez y Kianny Quesada.

Con el público a su favor en la plaza de toros Jorge *El Ranchero* Aguilar, la dupla demostró superioridad ante las ticas, quienes nada pudieron hacer contra la experiencia de las anfitrionas.

Gutiérrez y Torres sentenciaron el primer set en apenas 18 minutos; en el segundo parcial las costarricenses ofrecieron un poco más de resistencia, pero no consiguieron la remontada.

Con el *Cielito lindo* de fondo, las tricolores concretaron el triunfo

que las acerca a la clasificación. En semifinales enfrentarán este domingo a las dominicanas Jubileth Payano y Crismil Paniagua en busca del boleto a la justa veraniega. En ambas ramas sólo el equipo campeón se llevará la plaza para los Juegos de París 2024.

## Fiesta deportiva

En tanto, Marijose Alcalá encabezó la celebración del Día Olímpico en las instalaciones del CDOM, donde más de 100 pequeños vivieron una fiesta deportiva.

Con distintas islas en las que los participantes pudieron practicar algunas disciplinas como el atletismo y una nueva cancha de baloncesto interactiva, el Comité Olímpico Mexicano (COM) instó a los jovencitos a mantenerse activos y fomentar la práctica del deporte.

Durante el festejo, la ex clavadista dijo que en pocos días se dará a



conocer la lista de seleccionados que participarán en París 2024.

"Estamos cerca de conocer a la delegación mexicana que competirá en los Olímpicos, el 30 de este mes se cierra el registro y debemos tener la lista nominal de los atletas, después tenemos cinco días para realizar cualquier ajuste y concluir el proceso", comentó Alcalá.

El Día Olímpico, celebración del deporte, la salud y la convivencia, se realiza desde 1948 con la finalidad de conmemorar la fecha en la que Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional (COI). "Los Juegos siempre construyen puentes, nunca levantan muros. Unen pueblos en paz y solidaridad. Esta es la belleza del deporte: nos inspira a movernos, saca lo mejor de nosotros, nos mantiene sanos y nos une a todos,

como amigos y como comunidad", señaló hace un par de días el titular del COI, el alemán Thomas Bach.

En la celebración participó el pentatleta y abanderado nacional para la justa parisina, Emiliano Hernández, quien destacó la garra y disciplina con la que compiten los seleccionados nacionales.

Por otra parte, la *breaker* mexicana Swami Mostalac compitió en el Olympic Qualifier Series, la última oportunidad de la disciplina para clasificar a la cita veraniega. La quintanarroense se enfrentó a la corena B-Girl Starry, y aunque sólo obtuvo cinco votos, la puntuación final fue de 71.3, que le valió la posición 18. Mostalac tendrá que esperar los resultados finales de las siguientes rondas para conocer la puntuación final en sus aspiraciones por obtener el boleto.

▲ Susana Torres y Atenas
Gutiérrez avanzaron a las
semifinales del voleibol de playa
y hoy buscarán su lugar a la justa
veraniega en el Preolímpico que se
realiza en Tlaxcala. Foto Conade

### Campos logra oro en Canadá

El velocista mexicano Guillermo Campos logró el primer lugar en La Classique D'athletisme en Montreal, Canadá, al cruzar la meta de los 400 metros con vallas con tiempo de 50.11 segundos.

A una semana del cierre oficial del *ranking* rumbo a los Juegos Olímpicos de París, el seleccionado se encuentra cerca de los 48. 70 segundos necesarios para obtener su clasificación.

## **IMEXICA, MONARCAS!**



▲ La Liga Mexica de beisbol, categoría 9 y 10 años, se proclamó campeón del Torneo Asociación de la Liga Infantil y Juvenil de la Ciudad de México. Foto La Jornada

## Norris se lleva la pole y lanza advertencia a Verstappen; Checo arrancará undécimo

AFP MONTMELÓ

Lando Norris y su McLaren lanzaron una advertencia al líder del Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen y su Red Bull, al hacerse con la pole position del Gran Premio de España que se disputa este domingo. Perder el lugar de privilegio es un golpe que se suma al revés que también sufrió el compañero del Toro Rojo, el mexicano Sergio Pérez, quien a pesar de terminar en octavo sitio, arrancará desde el once, debido a tres lugares de sanción que arrastra de la anterior carrera en Canadá.

De este modo, el joven británico de 24 años tratará de conquistar su segunda victoria en F1 para McLaren, sobre el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, después de la lograda en el GP de Miami a comienzos de mayo.

Aventajó al neerlandés, segundo, y a los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton y George Russell, tercero y cuarto, respectivamente.

Los Ferrari tuvieron que conformarse con la quinta y sexta posición del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, quienes saldrán por delante del inesperado Alpine del francés Pierre Gasly (7º). El mexicano Sergio Pérez tendrá otro GP difícil y deberá remar contra la corriente tras el castigo que recibió en Canadá por circular con el auto dañado.

"No hemos encontrado el balance durante todo el fin de semana y con la penalización salimos fuera de los puntos. Mañana (hoy) vamos por una gran carrera. ¡A remontar!", publicó Checo en su cuenta de X, antes Twitter.

Menos presionado, Verstappen se mostró optimista para la carrera. "Fue difícil encontrar el equilibrio para el coche, pero podemos al menos estar muy felices con esta actuación, porque nos da buenas armas para la carrera".

Mientras tanto Lando Norris, actual tercer clasificado en la general del Mundial después del líder Verstappen y del monegasco Charles Leclerc, reconoce que la tarea será complicada ante el neerlandés, quien ya suma seis victorias esta temporada, después de haberse coronado campeón del mundo los tres años anteriores, a sus 26 años.

La victoria "es el objetivo. Pero será difícil ante Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton), quienes saldrán justo detrás. Pero ese es el plan", declaró el piloto británico.

Su pole confirma que los McLaren son actualmente los rivales más duros para Red Bull, que domina pero con menos solvencia que los dos campeonatos anteriores.

En cuanto a Hamilton, el siete veces campeón del mundo que cambiará Mercedes por Ferrari a final de temporada, regresa a la zona noble de la parrilla luego de un inicio de temporada complicado que le dejó en octava posición del Mundial.

Hamilton no gana una carrera desde el GP de Arabia Saudita a finales de 2021.

La Scuderia, por su parte, volvió a decepcionar ayer luego de su fin de semana catastrófico en Canadá hace 15 días. Charles Leclerc, segundo en la general del Mundial por detrás de Verstappen y delante de Norris, saldrá quinto, justo delante de su compañero español Carlos Sainz.



## **LIBRIS**

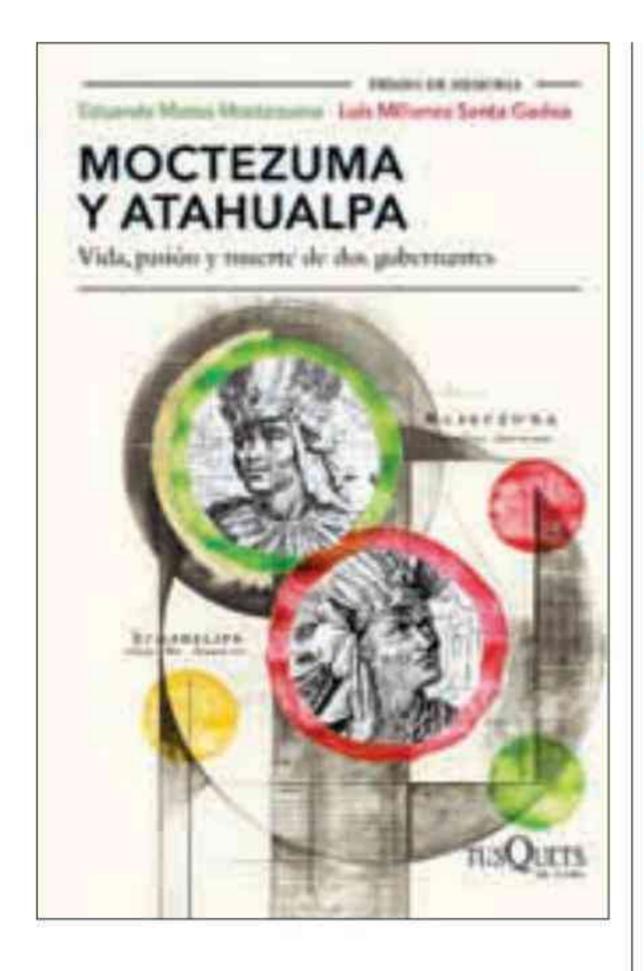

## Moctezuma y Atahualpa: Vida, pasión y muerte de dos gobernantes

urante el siglo XVI se materializaron los funestos augurios del fin de dos grandes civilizaciones; el ocaso de los míticos gobernantes: Moctezuma Xocoyotzin y Atahualpa y, con ellos, el de los únicos estados imperiales del nuevo mundo precolombino, mexica e inca: la Triple Alianza y Tahuantinsuyo. Varios paralelismos existen, asimismo, entre los estadistas: ambos enfrentaron la llegada de los españoles y presenciaron la caída de sus pueblos, uno fue hecho prisionero por Cortés y el otro por Pizarro, pero sobre todo atestiguaron el advenimiento de un nuevo orden que emergió sobre las ruinas de sus imperios. Una cruel sintonía que ha intrigado por igual a historiadores, arqueólogos y etnólogos. Eduardo Matos Moctezuma (Premio Princesa de Asturias) y Luis Millones Santa Gadea (historiador y antropólogo peruano con mayor reconocimiento internacional) contraponen los perfiles de estas figuras legendarias en un fascinante libro que desvela los misterios acerca de su origen y destino

Autores: Eduardo Matos Moctezuma y Luis Millones Santa Gadea Editorial: Tusquets Editores Número de páginas: 201



Eduardo Matos Moctezuma y Luis Millones Santa Gadea contraponen los perfiles de estas figuras legendarias

Autor: Francisco Hinojosa Editorial: Fondo de Cultura Económica Número de páginas: 22



Qué haces, pinche chamaco. Deja allí, pinche chamaco. Son cosas que oigo todos los días. Y es que las cosas que hago, en honor a la verdad, son las que haría cualquier pinche chamaco

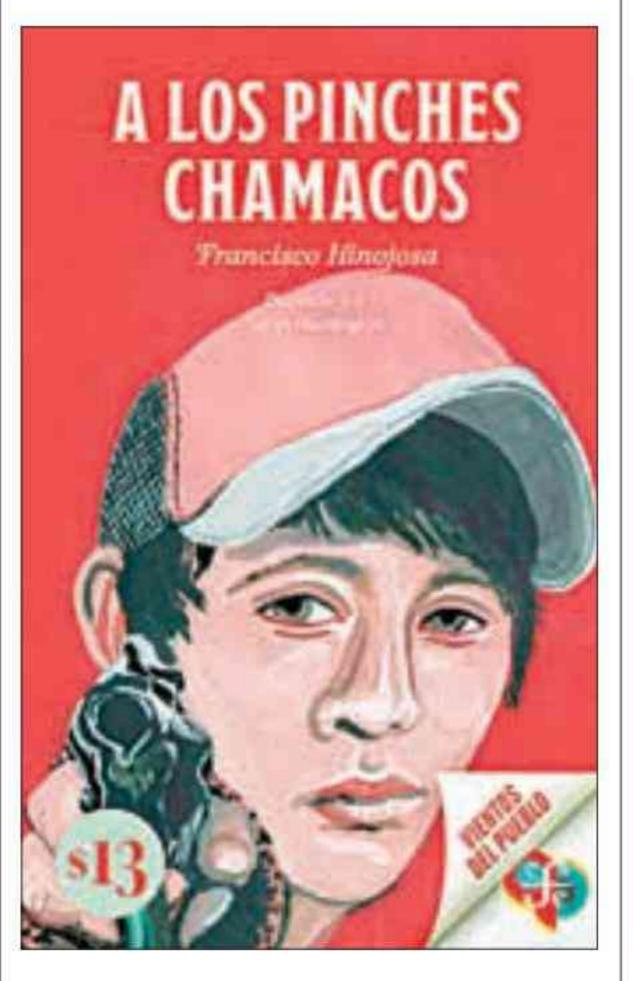

## A los pinches chamacos

"El ruido del disparo fue horroroso, yo pensaba que los balazos no sonaban tanto. Al pobre señor Miranda le salió mucha sangre de la cabeza y se quedó muerto. ¿Está muerto? Pues sí, ¿qué no te das cuenta? Ya ven cómo sí sé disparar pistolas".

El cuento "A los pinches chamacos" de Francisco Hinojosa, parte de la colección Vientos del pueblo, relata una historia violenta acerca de la irónica ingenuidad de un grupo de amigos que al estar rodeados de un entorno hostil, no dimensionan el alcance de sus travesuras; además, muestra la forma despectiva y adultocéntrica con la que se suele tratar a las infancias.

"Qué haces, pinche chamaco. Deja allí, pinche chamaco. Son cosas que oigo todos los días. No importa quién las diga. Y es que las cosas que hago, en honor a la verdad, son las que haría cualquier pinche chamaco". Con este texto, Javier Cadena Cárdenas debutó como dramaturgo y dio voz a cinco personajes (tres mujeres y dos hombres. Uno de estos últimos aseguró que "modificando el dicho 'en la enfermedad y en la cárcel se conoce a los amigos', se podría considerar que en los velorios y en los sepelios se conoce a los familiares". En términos estrictos, ese es el hilo conductor de esta obra en la que se advierte al lector que "se le hará pensar y recapacitar en eso que pomposamente el ser humano denomina 'vida familiar', y todo con la seriedad y el humor que el momento de duelo amerita. Cadena Cárdenas ha incursionado en varios géneros, entre ellos poesía, ensayo y narrativa.

Imitando a las luciérnagas

Autor: Javier Cadena Cárdenas Editorial: Crisol Acatlán Número de páginas: 98

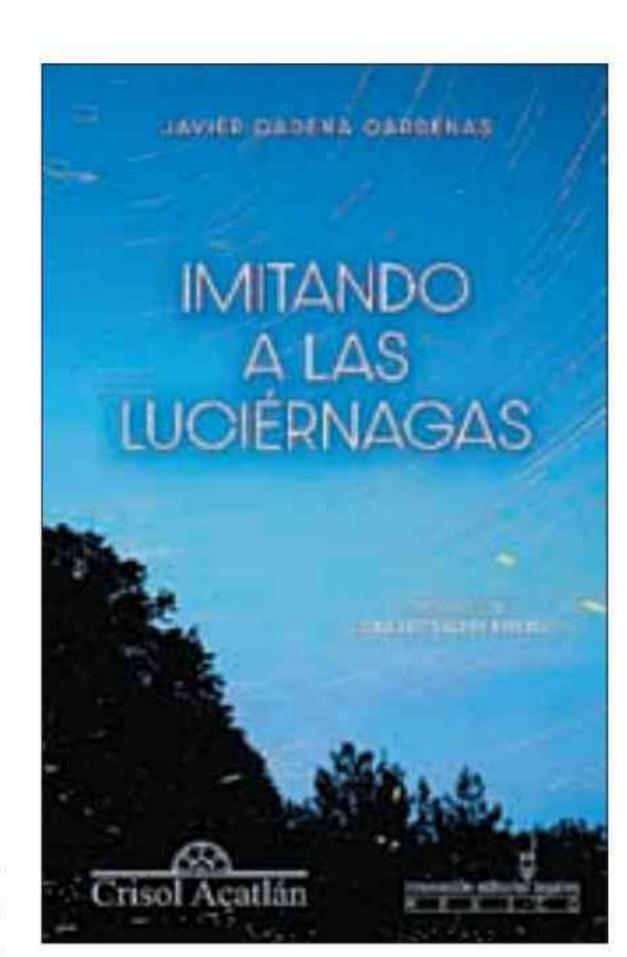

## No es como te han dicho

Desmantelar tópicos e ideas ineficaces sobre la salud mental es el eje de esta obra, en la que se detallan alternativas chocantes pero útiles, acompañadas de ejemplos para facilitar la comprensión por parte del lector. ¿Esta seguro de que la adolescencia es una edad difícil? ¿Hay que poner límites a los niños para educarlos bien? ¿La esquizofrenia y el alcoholismo son enfermedades? Tenemos muchas ideas preconcebidas acerca de éstos y muchos otros temas que, en no pocas ocasiones, han avivado nuestro propio sufrimiento y el de los demás. El problema de base es que "no todo es como nos lo han dicho". Los autores plantean una perspectiva diferente, basada en la psicología de las relaciones. Esta es, aún hoy, una gran desconocida, pero es clave para comprender nuestros problemas.

> Autores: Yolanda Alonso, Esteban Ezama y Yolanda Fontanil Editorial: Herder Número de páginas: 303

# Carte of regled manual formula per the convente. Herder

## Diez batallas que cambiaron a México

En este libro, los autores hacen una revisión crítica de 10 sucesos bélicos que transformaron las sociedades mexicanas del pasado, en las voces de autores o testigos de las gestas, recopiladas en documentos y archivos originales, e intercalando reflexiones de historiadores de nuestra época. En busca de una explicación a su origen, y desde la perspectiva de la historia militar, se esclarecen definiciones de conceptos como asedio, campaña, emboscada y sitio. Aunque las 10 batallas elegidas por los autores no fueron decisivas, sí son algunas de las más significativas de la historia de México, y presentan un panorama de ejércitos, regulares o revolucionarios, y de sus formas de cambiar al país desde su acción colectiva. Entre ellas, se encuentra la victoria mexica de 1520; la gesta de Cuautla, de 1812; la Guerra de Reforma, y las batallas del Bajío, que, sin olvidar la tragedia humana, se volvieron sucesos épicos memorables.

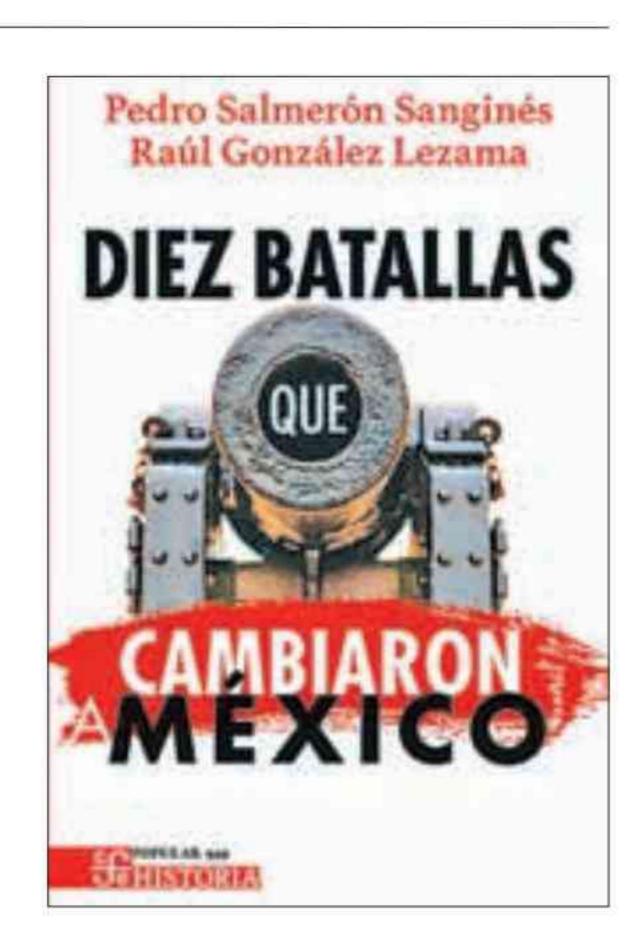

Autores: Pedro Salmerón Sanginés y Raúl González Lezama Editorial: Fondo de Cultura Económica Número de páginas: 359 ACELERA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

## Autoriza China las primeras pruebas de autos con conducción autónoma

DANIEL GONZÁLEZ DELGADILLO ENVIADO

WUXI

China concedió la aprobación a un primer grupo de nueve fabricantes de automóviles y autobuses, conformado por las empresas BYD, Nio, BAIC BluePark, SAIC Hongyan, China FAW Group y Yutong Bus, así como las estatales Changan Automobile, GAC y SAIC, para realizar pruebas en vehículos con tecnologías avanzadas de conducción autónoma, lo que permitiría acelerar los procesos para introducir este tipo de manejo en la vida cotidiana.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información indicó a inicios de este mes que la pruebas serían de nivel 3, conocido como automatización condicionada, en la que el vehículo decide cuándo cambiar de carril, regula velocidades y frena para evitar coaliciones, mientras el conductor realiza otras tareas, aunque el factor humano aún sería clave ante cualquier eventualidad.

Las pruebas se desarrollarán en siete ciudades del país, incluidas Beijing, Shanghái y Guangzhou, según el ministerio.

La ciudad de Wuxi, en la sureña provincia de Jiangsu, que no figura en la lista, es ejemplo del avance tecnológico en la conducción autónoma al ser pionera en China, junto con la empresa automotriz WeRide, en el monitoreo de rutas inteligentes, la fabricación de naves sin piloto, la creación de Internet de los vehículos (para la conectividad con los autos), la elaboración de redes de transporte público y la regulación de leyes para este tipo conducciones.

Sobre la ciudad, ya hay al menos 5 mil vehículos autónomos en funcionamiento, muchos son utilizados para entregas u otros servicios y aunque actualmente hay unas 50 naves de WeRide dedicadas al transporte público, los llamados robotaxis están en fase de prueba, y los robobuses ya operan de manera oficial, explicó a *La Jornada* Caí Yu, subdirector de la Oficina de la Eco-



nomía de Altitud Baja de la Agencia Municipal de Transporte de Wuxi.

Aquí se encuentra el Centro de Servicio Operativo de Conducción Inteligente, compuesto por una plataforma de regulación de vehículos conectados a su red, un mando de control remoto que supervisa el manejo de las naves y el sistema de una sola parada para los usuarios del transporte público.

La red de monitoreo funciona con las cámaras y los sensores que están montados en los semáforos de las calles, y cuya conectividad se da con tecnologías especiales, como el Internet de los vehículos y la red 5.5G. La conexión de todo este sistema termina en la configuración de los automóviles, debido a que las rutas, ya sean personalizadas o prestablecidas, se guían a través de esta gran red.

Los usuarios indican a los robotaxis desde las aplicaciones de sus celulares su ruta o esperan a los robobuses en las estaciones de una sola parada, mientras el centro de conducción monitorea las señalizaciones y el tráfico para evitar aglomeraciones viales o accidentes entre los automóviles.

El minbus, probado por *La Jornada*, está equipado con botones de parada de emergencia, un extintor y martillos para romper las ventanas en caso de un accidente, debido a que no está segregado del tránsito no autónomo.

En su interior no hay volante ni un conductor, y sólo hay un empleado de WeRide con una tableta sentado en la parte trasera, tratando de pasar inadvertido entre los pasajeros, para tomar el control de ser necesario.

Sus sensores tienen una capacidad de detección de 360 grados sin puntos ciegos y tienen un alcance de detección de obstáculos de 200 metros. Con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, puede circular en carreteras abiertas durante 24 horas ininterrumpidas bajo todo tipo de condiciones climáticas, además de reportar terrenos complicados de conducir o hasta accidentes viales.

La presencia del trabajador se debe a que Wuxi ha formado un sistema relativamente completo de leyes, regulaciones, garantías ▲ Robobus en la ciudad de Wuxi. Foto La Jornada

políticas y operaciones comerciales, respaldado por la legislación local sobre Internet de los vehículos y conducción autónoma, precisó Caí.

Se espera que el empleado sea reasignado a otras labores y retirado del autobús una vez que WeRide pueda demostrar que la conducción autónoma de nivel 4 está fuera de toda duda.

Los estándares de la industria definen seis niveles de automatización de conducción, desde cero, sin automatización, y hasta 5, con automatización total. Acorde a la tecnología, la asistencia se aplica al piloto o al piloto automático.

Actualmente, un sector de los vehículos vendidos en China ofrece funciones de asistencia al conductor del nivel cero al 2, que es de automatización parcial. Aquellos con funciones tecnológicas avanzadas van del 3, con automatización condicionada, al 4, de alta automatización, que están en pruebas piloto en otras ciudades de China y del mundo.

## Buscan Pekín y la UE conjurar guerra comercial

El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y el comisario de Comercio del bloque europeo, Valdis Dombrovskis, acordaron el sábado iniciar una serie de consultas para evitar los aranceles anunciados por el bloque europeo a los vehículos eléctricos chinos de hasta 38.1 por ciento, un día después que el gigante asiático alertó que estas medidas podrían "desencadenar una guerra comercial". Así lo informó el ministerio chino en su cuenta en la red social X. Las medidas punitivas entrarán en vigor a partir del 4 de julio si las partes no llegan a un acuerdo. La Comisión Europea sustenta en su investigación que los subsidios del gobierno de China a los autos afectan a los fabricantes del bloque, al menos de ser exportados. Más información en: https://bit.ly/45DXfe1

Daniel González, enviado

Esta es la culminación de los esfuerzos que comenzaron en 2009, cuando Wuxi obtuvo el visto bueno para construir una "zona de demostración de innovación de red nacional de sensores", junto con la primera zona piloto del Internet de vehículos a nivel nacional, lo que destaca su labor en el área del Internet de las Cosas.

El permiso concedido por el Ministerio de Industria y Tecnología a las nueve empresas de autos para realizar pruebas de conducción autónoma, refleja las intenciones de desarrollo a nivel nacional para el avance de este tipo de tecnologías, y así comenzar con una producción en masa de estos vehículos.

## Vehículos eléctricos consumen 0.22% de la energía producida en México

## ALEJANDRO ALEGRÍA

Los vehículos movidos con electricidad en el país—sector que incluye autos eléctricos e híbridos para transporte de carga o pasajeros—utilizaron 0.22 por ciento del consumo total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en 2023, según revelan estadísticas oficiales.

Datos de la Secretaría de Energía (Sener) revelan que el año pasado la movilidad eléctrica consumió 774

gigavatios hora (GWh), que representó una cantidad mínima del total de la demanda utilizada en el país, la cual fue de 345 mil 439 GWh.

Según la Sener, el consumo eléctrico anual de los servicios de transporte colectivos eléctricos —que incluye el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Tren Ligero, Trolebús, Cablebús, Tren Suburbano y Metrobús en la Ciudad de México, así como el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey de Monterrey y el Sistema de Tren Eléctrico Urba-

no de Guadalajara-ascendió a poco más de 528 GWh, que equivale al 0.20 por ciento del consumo neto del SEN en 2023, mientras que 246 GWh fue consumido por el resto de los vehículos.

La dependencia mencionó que en 2023 se vendieron 72 mil 524 vehículos eléctricos e híbridos, que representaron 5.3 por ciento del total de vehículos automotores comercializados en el país.

Lo anterior significó un aumento de ventas de 21 mil 459 unidades o

42 por ciento con respecto a 2022.

Las cinco entidades federativas con mayor concentración de vehículos eléctricos son la Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Estos cinco estados representan 73.4 por ciento de la concentración de vehículos eléctricos.

La dependencia recordó que algunos de los beneficios por el uso de estos vehículos es el ahorro de 40 a 41 por ciento de energía para un recorrido de 300 kilómetros, así como la disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales van de 39 al 70 por ciento en comparación con vehículo de combustión interna.

La Sener indicó que expertos han advertido que en tanto México migra hacia la electromovilidad, se necesita alistar más estaciones de carga. Hasta 2021 había un total de 2 mil 541 electrolineras públicas, pero para 2038 se estima que existan alrededor de 21 mil 799 estaciones de carga.



AFECTAN LA SALUD Y EL CAPITAL HUMANO

## BdeM: crece el gasto familiar en alimentos ultraprocesados

**BRAULIO CARBAJAL** 

Entre 2006 y 2022, el gasto real de las familias mexicanas en alimentos procesados creció 30 por ciento, mientras el destinado a ultraprocesados lo hizo 20.5 por ciento, reveló el Banco de México (BdeM). Se trata de productos con altos contenidos calóricos que tienen repercusiones en la salud.

En contraste, destacó el banco central en un estudio reciente, el gasto en alimentos no procesados apenas registró un incremento de 0.5 por ciento en el mismo periodo.

El BdeM destacó que la incorporación de más productos ultraprocesados en los hábitos alimenticios tiene implicaciones importantes en la salud: problemas de obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer y un mayor riesgo de mortalidad.

Además, el mayor consumo de alimentos ultra procesados tiene implicaciones que van más allá de la salud individual.

"Entre otras consecuencias, se encuentran la disminución de la productividad laboral y la reducción del capital humano del país, así como una mayor presión sobre el sistema público de salud."

Los alimentos ultraprocesados son productos que han sido fabricados mediante el uso de múltiples técnicas industriales, que incluyen hidrogenación, extrusión, fritura previa y/o adición de colorantes, emulsionantes y conservantes, como por ejemplo los refrescos, cereales para desayuno, pasteles, botanas y embutidos.

De acuerdo con el análisis del BdeM, la tendencia de la proporción del gasto en alimentos no procesados respecto del gasto total en alimentos se ubicaba en 60.2 por ciento para 2006, hacia 2010 experimentó un leve aumento y posteriormente disminuyó constantemente hasta ubicarse en 55.8 por ciento en 2022.

En contraste, las proporciones del gasto de las familias en alimentos procesados y ultraprocesados aumentaron de 9.6 y 26.5 por ciento respectivamente en 2006 a 11.6 y 29.5 por ciento respectivamente en 2022,

"Estas cifras confirman una tendencia en los hogares a destinar cada vez una menor proporción del gasto en alimentos considerados



más saludables", señaló el banco central.

## Se consume más en el norte

A nivel regional, en 2022 el centro destinó la mayor proporción del gasto en alimentos no procesados, seguida por el sur y el centro norte. En ese mismo año, el norte mostró la menor proporción del gasto en este tipo de alimentos y, por tanto, destinó la mayor proporción del gasto en alimentos procesados y ultra procesados.

Según el BdeM, el cambio en el gasto en alimentos hacia aquellos más procesados, puede atribuirse a variaciones en los precios, dado que suelen ser más baratos.

Destacó que de 2006 a 2022 el consumo calórico en los hogares mexicanos ha tenido una tendencia hacia una dieta menos saludable. A escala nacional el consumo calórico total ha aumentado 12.1 por ciento, con un incremento del consumo de alimentos ultraprocesados de 33.8 por ciento y 4.8 por ciento en no procesados.

Como proporción del consumo calórico total, el consumo en alimentos no procesados disminuyó en este periodo, mientras la participación de los ultraprocesados avanzó de 23.6 a 28.2 por ciento.

"Una dieta saludable es esencial no sólo para el bienestar de los ho▲ El cambio en el gasto en alimentos que privilegia a los procesados puede atribuirse a que suelen ser más baratos. Foto Yazmín Ortega Cortés

gares, sino también para el potencial de crecimiento del país. Una alimentación balanceada reduce la incidencia de enfermedades crónicas, disminuyendo así los costos de atención médica y aumentando la productividad laboral. Además, mejora la calidad de vida de los individuos, lo que se traduce en un mayor capital humano y un desarrollo socioeconómico más robusto", concluyó.

## Del pensamiento heterodoxo: la cuarta

JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO

is profesores me convocan a seguir con el estudio del interesante economista poskeynesiano Jan Kregel, En particular de su debate con autores de la Teoría Monetaria Moderna (TMM). No obstante su acuerdo en buscar una perspectiva heterodoxa alternativa a la ortodoxia en complicidad con la financiarización del mundo actual, crecientemente especulativo y rentista.

En ese marco sobresalen críticas internas en torno a la necesidad de cambiar la política económica. A pesar de los riesgos –indican– de "reacciones de los mercados", como les llama mi querido amigo José Yuste.

Contrastan, por cierto, con la "satisfacción" expresada en mayo por los banqueros y se manifiestan –dicen– en el ataque reciente al tipo de cambio. Lo menos que debemos hacer es revisar la pertinencia o no de esa continuidad exigida. Sí, por los mismos que aceptaron el incremento real anual del 12 por ciento al salario mínimo en el sexenio y la extensión de los beneficios sociales, pero que han recibido incrementos reales anuales de 6 por ciento en los beneficios netos de su banca múltiple.

Los críticos aseguran que se permitió

–al menos eso– a los bancos –grandes y
chicos, nacionales y extranjeros– tener
uno de los mejores sexenios en ganancias.
No obstante –poco se menciona– que al
interior del sistema bancario hay una

radical asimetría. Se concentran los beneficios en unos cuantos.

Sí, efectivamente, oficialmente se registra ese crecimiento anual de 6 por ciento real, que permitió 273 mil 314 mil millones de pesos en 2023 en el resultado neto, a pesar del pago de 95 mil 445 millones de impuesto a la utilidad. Son beneficios concentrados (82 por ciento) en sólo siete de los 49 organismos de la banca múltiple.

Muy muy concentrados en BBVA, la tercera parte del total, que le permitió tener poco más del doble de Banorte, siguiente en la lista de beneficios. Además, con sólo la quinta parte de activos y la quinta parte de capital contable de la banca múltiple.

Con ello, los bancos superaron el estancamiento de resultados netos de 2019 (0.2 por ciento real) y el derrumbe de 2020 (casi 40 por ciento también real). Ese monto de 2023 –ilustro con mi "electricismo" – equivale a la inversión que la Comisión Federal de Electricidad requeriría en un sexenio para prestar el servicio público vinculado al ritmo del PIB. O poco menos, con mayor eficiencia.

Aunque –a decirlo una y otra vez, y cada día con más fuerza– si lo hiciera, como debiera hacerlo, entre cinco y seis puntos por encima del PIB, ese monto de beneficios bancarios altamente concentrados sólo atendería los requerimientos de un par de años, orientados ya a combatir la catástrofe climática. Por lo demás, en una perspectiva en la que la electricidad avance de manera significativa en el balance de energía final. ¿Por qué? Por ser la única forma relevante actual de abatir radicalmente la emisión de gases de efecto invernadero por la generación y el consumo de energía y su huella de carbono. Y de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico.

Regreso a lo que estaba, y me disculpo de nuevo por mi "electricismo", que mucho me preocupa. No sólo por los apagones y el mal manejo que hemos hecho del agua últimamente. También por la ausencia de una perspectiva a largo plazo que debiera impulsar al máximo al menos siete virtudes: 1) Eficiencia integral; 2) Penetración eléctrica en usos finales; 3) Participación de renovables y limpias con confiabilidad; 4) Abatimiento de emisiones de GEI antes, durante y después de producción y consumo de energía; 5) Productividad integral con disminución de costos que permita bajar tarifas y racionalizar subsidio a consumidores; 6) Distribución racional de la "renta eléctrica", derivada del uso de recurso naturales altamente fértiles; 7) Fortaleza y conducción sociales, condición ineludible de un proceso energético virtuoso.

Bueno, termino mi desviación prometiendo hablar de Jan Kregel y sus útiles notas sobre la Teoría Monetaria Moderna. Específicamente de lo que llama "respuesta equivocada a pregunta equivocada", para modificar la política económica ortodoxa. Una disculpa por mi "electricismo". Me urgía compartir estas ideas. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx

## Adiós al asado; se desploma el consumo de carne en Argentina

**BUENOS AIRES.** Famosos por sus extensos campos de ganado y sus asados, los argentinos están consumiendo la menor cantidad de carne bovina jamás registrada, debido a una inflación cercana a 300 por ciento y una recesión que ha obligado a los comensales a apretarse el cinturón. El consumo de carne vacuna ha bajado casi 16 por ciento en lo que va del año, en una nación donde los cortes son una parte esencial del tejido social, junto al futbol y el mate. Datos recientes muestran que este año los argentinos consumieron carne de res en alrededor de 44 kilogramos per cápita por año, una brusca caída frente a los 52 kilos del año pasado y los 100 kilos de la década de 1950. La pobreza ha aumentado y obligado a las familias a reducir el consumo de alimentos básicos como carne, leche y verduras para volcarse a productos más baratos como la pasta.

En las tierras agropecuarias, los ganaderos están sintiendo la presión. "La baja del consumo es preocupante", dijo Luis Marchi, de 48 años, ingeniero agrónomo y tercera generación al frente de una empresa agraria familiar que produce granos y ganado.

"El consumo de carne viene bajando bastante fuerte este último tiempo", y culpa a la inflación.

Reuters



## Se reanudó la certificación de aguacate en Michoacán, asegura el gobernador

**ERNESTO MARTÍNEZ** 

CORRESPONSAL MORELIA, MICH.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que ayer se reinició la certificación de aguacate y mango por parte de las autoridades de Estados Unidos para ser exportados a dicho país.

En un video difundido en la red social Facebook, señaló que "de nueva cuenta se envían los embarques a Estados Unidos, va a ser paulatino, pero yo creo que tendremos muy buenas noticias este lunes que venga el embajador Ken Salazar, lo vamos a recibir con todo gusto".

"Hay que recordar que el estado es líder en producción de agroexportación, somos el número uno en el país, prácticamente un dólar de cada tres que ingresan al país por exportaciones agrícolas son de Michoacán."

Ramírez Bedolla añadió que también será abordado el aspecto medioambiental pues se está "preparando una certificación para eliminar ya el cambio de uso de suelo y que sólo el aguacate certificado ambientalmente pueda ser exportado a Estados Unidos de América".

Refirió que también tratará con el diplomático el tema laboral, "todos los trabajadores de las industrias aguacatera, de *berries* y de agroexportación deben estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y también, hay que decirlo, vamos a tratar el tema de seguridad".

Recordó que hace una semana se suspendió la certificación del aguacate y el mango, pero después de varias gestiones y de toda una semana de trabajo está ya listo el protocolo.

## Antecedentes

El pasado 18 de junio el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio a conocer que suspendió la inspección de aguacates y mangos en Michoacán, debido a que dos trabajadores fueron agredidos en ese estado, cuando realizaban sus actividades.

El embajador de Estados Unidos indicó que la suspensión se mantendría hasta que se resolvieran los problemas de seguridad para el personal.

De acuerdo con fuentes del sector, las exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos fueron "pausadas" desde el sábado 15 de junio. La suspensión de las supervisiones por parte de las autoridades estadunidenses generaron pérdidas de alrededor de 7.5 millones de dólares por día, de acuerdo con información de los productores del fruto.

PROPOPONE EL ALCALDE ELIMINAR MÁS DE 10 MIL PISOS PARA VIAJEROS

## Degradación por el turismo masivo pone a Barcelona en la encrucijada

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL MADRID

Marc Ripoll es un escritor barcelonés que nació y creció en la ciudad, con lo que ha sido testigo de su evolución al menos las últimas cinco décadas, vive en pleno centro, donde es más sonora la ebullición del turismo masivo.

"Vivo desde hace 25 años en el centro de la ciudad, a dos minutos de plaza Cataluña y de las Ramblas, y la invasión turística ha cambiado mi barrio por completo. En los últimos 15 años aproximadamente han cerrado seis librerías, tres pastelerías, una ferretería, dos anticuarios, una mercería, dos colmados y otros pequeños comercios de proximidad. En la actualidad casi todos los comercios que hay son grandes cadenas de ropa o tiendas de souvenirs."

Es el precio que ha pagado la ciudad por su "éxito" como destino turístico, que tan sólo el año pasado registró datos históricos: alrededor de 15 millones 600 mil personas visitaron Barcelona durante 2023, dejando un benefició económico de 9 mil 600 millones de euros, lo que representa alrededor de 9 por ciento del producto interno bruto de la capital catalana.

Pero ese turismo masivo ha dejado en evidencia la paulatina degradación de la ciudad y la expulsión de los barrios históricos de los vecinos habituales, efecto colateral en el mercado de la vivienda, que no sólo ha incrementado su precio, tanto de alquiler como de venta, más de 70 por ciento en un lustro, sino que hace de la escasez su condición habitual si se trata de buscar un departamento en renta.

Por esta razón, el nuevo alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, decidió adoptar una medida radical y a largo plazo: eliminar de un plumazo todos los departamentos de alquiler turístico que hay en la ciudad—más de 10 mil—en un plazo máximo de cinco años. Es decir, que se prevé que en 2029 ya no operen, al menos de forma legal, este tipo de alojamientos, la mayoría administrados desde plataformas internacionales como Airbnb.

Marc Ripoll relató a *La Jornada* ese proceso de degradación, que en estos momentos está en su punto más álgido: "En el mercado de la Boquería, mi lugar habitual, más de la mitad de las paradas se han transformado para ofrecer productos de consumo inmediato, claramente orientadas a los turistas. Algunos días desplazarse a pie por la calle es engorroso debido a la densidad de gente. Y las paradas de transporte público (bus, metro y taxi) suelen estar abarrotadas. Además, vivo en una calle estrecha que suple a la perfección la falta de urinarios públicos de la ciudad".

Además, advierte que "en Barcelona, tal y como sucede en otras ciudades, el turismo está concentrado en unas pocas zonas, las cuales claramente se han degradado debido a la afluencia masiva de visitantes. Además, convertir áreas de la ciudad en parques temáticos quita atractivo para turistas más interesados en temas culturales, tradicionales o históricos".

Una de las señales que alertaron al ayuntamiento de Barcelona de que algo andaba mal, que volcarse en el turismo sin otra alternativa al final podría ser una catástrofe irreversible para la ciudad, fueron los datos del éxodo paulatino, pero continuo, que se ha registrado en años recientes en uno de los barrios históricos de la ciudad, El Raval, donde ahora hay un grave problema de convivencia por la incesante movilidad de los vecinos

y la huida de los habitantes más añejos.

Barcelona tiene poco más de 10 mil departamentos de uso turístico y se sospecha que los pisos ilegales que se usan para este mismo fin son también miles. El plan del alcalde Collboni se basa en aprovechar al máximo la regulación autonómica para este tipo de alojamientos, que exige la renovación cada cinco años, para que en cuanto pueda se anulen las 10 mil licencias que están en vigor y, por tanto, dejar de concederlas a partir de este año.

Además, la normativa autonómica fija un límite de 10 departamentos turísticos por cada 100 habitantes, lo que permite a un gobierno local incluso aumentar sus pisos turísticos. Porque con ese límite, Barcelona podría permitirse hasta 160 mil pisos turísticos. En el plan del alcalde esos más de 10 pisos turísticos se convertirán en viviendas para uso familiar.

El testimonio de Marc Ripoll es elocuente, ya que él ha sufrido en carne propia la proliferación de este tipo de alojamientos, que por otro lado se han convertido en uno de los más utilizados por los turistas: "En el edificio contiguo al mío hay numerosos pisos turísticos, donde a menudo hay fiestas en días laborables hasta altas horas. La mayoría de los turistas son respetuosos, pero con tal cantidad, es elevada la probabilidad de que te toque cerca alguno que no lo es. Y tal y como he comentado antes, el cierre de comercios de barrio resulta incómodo y la falta de urinarios públicos es un problema bastante desagradable. Y muchos vecinos se han visto forzados a mudarse a otros barrios por el aumento en el alquiler de los pisos".

El plan del ayuntamiento todavía tiene que resolver varias cuestiones antes de que concluya con éxito, entre otras las numerosas demandas que tendrá que resolver la justicia y que ya anunciaron las asociaciones de propietarios de pisos turísticos, que alegan que es un sector vital para la ciudad.

Desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona se emitió un comunicado en el que señaló al alcalde Collboni de "hacer un llamamiento para que la ciudad se llene de pisos turísticos ilegales", al sostener que "con la desaparición de los pisos turísticos se perderá la totalidad del turismo familiar, el cliente principal de este tipo de alojamiento". Además, señalan que los pisos turísticos suponen 0.77 por ciento de las viviendas que hay en la ciudad, por lo que considera que el anuncio del alcalde es "una cortina de humo por su fracaso en política de vivienda, que el consistorio ahora repercute expropiando a los pequeños propietarios que con su actividad económica dan trabajo a unos 5 mil empleados en Barcelona".

Entre vecinos, como el propio Marc Ripoll hay dudas sobre la forma en que se llevará a cabo el plan: "Si realmente lo llevan a cabo (cosa que dudo) estoy convencido de que ayudará un poco al problema del precio de la vivienda, que es uno de los más graves de la ciudad. Y también podría servir para frenar la avalancha turística, siempre que se mantenga la moratoria a la construcción de nuevos hoteles en las áreas con más densidad turística. Además, el plan debería ir acompañado de alguna medida contra las viviendas de uso turístico ilegales, que son muchas".

▼ Autoridades de Barcelona pretenden eliminar todos los departamentos de alquiler turístico que hay en la ciudad en un plazo máximo de cinco años. Foto Ap

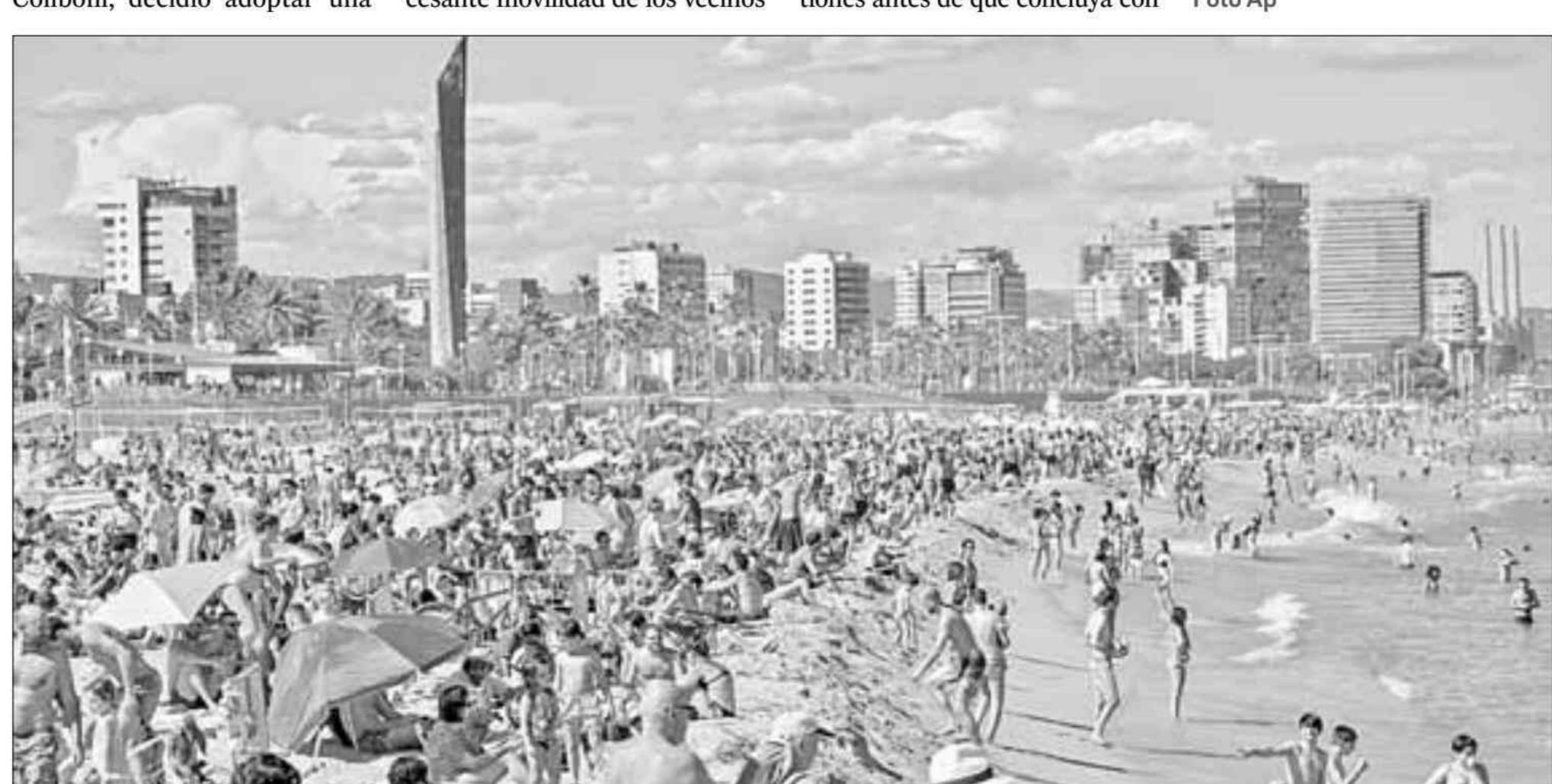



"iministro del crimen!", gritan israelíes a netanyahu

## Más de 100 muertos en un solo día en la franja de Gaza

Exige la UE indagar bombardeo que deja 22 fallecidos en oficina de la Cruz Roja

EUROPA PRESS, REUTERS Y AFP EL CAIRO

Al menos 101 gazatíes murieron tras una intensa jornada de bombardeos sobre la franja de Gaza, mientras que 169 más resultaron heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, tras una jornada de intensos bombardeos y ataques israelíes en Rafah y el área central del enclave palestino.

"La ocupación israelí cometió tres matanzas contra familias en la franja de Gaza, causando 101 mártires y 169 heridos atendidos en los hospitales en las 24 horas antes de este reporte", expuso el organismo ayer, informó Deutsche Welle.

El número de víctimas desde el 7 de octubre se elevó a 37 mil 551 muertos y 85 mil 911 heridos, informaron las autoridades sanitarias del enclave.

Por otro lado, un ciudadano israelí de unos 60 años falleció ayer por herida de bala en la ciudad de Qalqilya, noroeste del territorio palestino ocupado de Cisjordania; se desconoce el motivo pero fue encontrado en la zona donde las fuerzas israelíes realizan operaciones, según fuentes castrenses.

En tanto, el número de rehenes israelíes que aún se mantienen con vida en Gaza podría ser "tan bajo como 50", de los 116 que permanecen en manos de Hamas, según un informe publicado por el diario *The Wall Street Journal*, basado en datos proporcionados por mediadores en las conversaciones sobre los cautivos y por un funcionario estadunidense familiarizado con

información de inteligencia. Israel, por su parte, indicó que son 73, al confirmar oficialmente que de esos 116 secuestrados, 43 están muertos, informó el noticiero argentino *Página/12*.

Por otra parte, la Unión Europea (UE) exigió ayer una "investigación independiente" sobre el bombardeo que dañó la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el que también murieron al menos 22 refugiados palestinos, que se habían instalado alrededor de sus oficinas.

El máximo responsable diplomático de la UE, Josep Borrell, exigió ayer la indagatoria inmediata. "La Unión Europea condena el bombardeo que causó daños materiales a la oficina y dejó decenas de muertos", lamentó Borrell en la red social X. Además, recordó que "la protección de los civiles es una obligación de las Convenciones de Ginebra y que todas las partes en conflicto", en referencia a Israel y a Hamas, tienen que cumplir con ella.

A pesar de los sistemáticos ataques contra objetivos civiles, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el ejército israelí se "desvive" para evitar las muertes de civiles en Gaza.

"En términos de tratar de evitar víctimas civiles, el ejército israelí ha llegado a extremos que ningún otro en la historia ha llegado. Los esfuerzos de Israel no tienen precedentes. Enviamos millones de mensajes de texto, panfletos, llamadas telefónicas a los civiles palestinos, renunciando al elemento sorpresa, diciéndoles que se alejen del peligro", aseguró.

En otro tema, desde el 7 de octubre, miles de mujeres israelíes decidieron armarse, una iniciativa que el gobierno favorece y los grupos feministas critican; antes del ataque de Hamas, en Israel unas 5 mil mujeres poseían permiso para portar armas, ahora, 42 mil solicitaron autorización, aunque sólo 18 mil han sido aceptadas.

Por otra parte, con consignas como "¡Ministro del crimen!" y "¡Alto a la Guerra!" en Tel Aviv, Haifa, Jerusalén y Cesarea, principales ciudades de Israel, continuaron las protestas contra el premier Netanyahu, en las que decenas de suburbio de Shejaiya, al este de la ciudad de Gaza, luego de unos de los bombardeos israelíes de ayer. Foto Afp

El humo se eleva sobre el

miles exigieron su renuncia y que se convoque a nuevas elecciones, así como a conseguir el retorno de los rehenes.

Según la organización Hofshi Israel, que convocó la protesta, la concentración de esta jornada fue la mayor hasta el momento con unos 150 mil participantes, informó Deutsche Welle.

## Desmiente EU daños de los rebeldes hutíes a un buque militar

**REUTERS Y EUROPA PRESS** 

EL CAIRO

Los hutíes de Yemen aseguraron ayer que realizaron un nuevo ataque al portaviones estadunidense *Eisenhower* en el mar Rojo y al buque *Transworld Navigator* en el mar Arábigo.

El grupo militante hutí comunicó que el *Transworld* recibió el impacto directo de un misil. Asimismo, indicaron que "el *Eisenhower* fue atacado en el norte del mar Rojo con varios misiles balísticos y de crucero, con una operación efectuada con éxito", anunció el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea.

No obstante, el mando central de las fuerzas armadas de Estados Unidos desmintió ayer las declaraciones de los hutíes de Yemen, calificándolas de "categóricamente falsas", en un mensaje en la red social X.

Washington confirmó que los rebeldes yemeníes, "respaldados por Irán, lanzaron tres misiles balísticos antibuque (ASBM)" desde Yemen hacia el golfo de Adén, aunque aseguraron que "no se han reportado heridos ni daños significativos" como consecuencia de este ataque.

Aún así, el enorme buque USS Dwight D. Eisenhower, que ya había sido blanco de ataques rebeldes anteriormente, tiene órdenes de abandonar el mar Rojo tras ocho meses de misión para volver a su base en Virginia, informó RT. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, optó por no extender la misión del navío, según un funcionario citado por el Instituto Naval de Estados Unidos y será sustituido por otro de sus portaviones desde el Pacífico.

## Sube la tensión bélica entre Israel y Hezbollah

Un ataque con drones de las fuerzas de defensa de Israel (FDI) en Líbano se saldó con la muerte de uno de los principales proveedores de armas de Hamas, anunció ayer el ejército israelí.

Al tiempo que en otra ofensiva israelí sobre el vehículo de un supuesto "miliciano" cobró la vida de dos personas en el sur de Líbano, mientras Hezbollah llevó a cabo nuevas acciones contra blancos militares israelíes, en demostración de apoyo al pueblo palestino.

Ayman Ratma viajaba por el valle de la Bekaa, en Líbano, antes de ser alcanzado por un dron teledirigido, informó Euronews.

Ratma ayudaba a dirigir los suministros de armas para Hamas y Jamaa Islamiya (una rama de los Hermanos Musulmanes) en Líbano, según las FDI. Informaron que Ratma fue abatido por su "implicación en la promoción y ejecución de actividades terroristas contra Israel en un futuro inmediato, así como por su implicación en la promoción de actividades terroristas contra civiles israelíes".

Un mensaje en X, de la agencia de noticias libanesa Al-Akhbar, mostró el supuesto vehículo en el que viajaba Ratma ardiendo en llamas.

Por otra parte, ayer otras dos personas fueron asesinadas en el sur libanés, en un ataque israelí contra un vehículo que circulaba por el municipio de Becá Occidental, según fuentes de seguridad citadas por el periódico L'Orient le Jour.

Mientras, en un comunicado,

Hezbollah anunció que sus combatientes atacaron con misiles guiados y drones un edificio utilizado por los soldados ocupantes en el asentamiento de Al-Manara, como parte de sus acciones contra blancos militares israelíes, en demostración de apoyo al pueblo palestino.

Por otro lado, el ejército israelí bombardeó con artillería las afueras de las aldeas de Khiam y Kafr Hamam, mientras una incursión aérea tuvo como objetivo la periferia de la localidad de Ramia.

En tanto, el gobierno de Kuwait pidió a sus ciudadanos residentes o de visita en Líbano abandonar ese país "lo antes posible" luego de que la tensión se elevó de manera drástica.

Europa Press y Prensa Latina



## Destruye Rusia infraestructura eléctrica ucrania, afirma Zelensky

## Moscú lanzó nuevo bombardeo masivo

AFP, EUROPA PRESS, **SPUTNIK Y AP** 

**KIEV** 

Las fuerzas rusas ejecutaron un nuevo ataque "masivo" sobre la infraestructura energética de Ucrania, el octavo de gran magnitud, que se saldó con al menos dos ingenieros heridos, informaron autoridades ucranias.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que los bombardeos fueron realizados "con armamento de largo alcance y alta precisión desde el aire y el mar" y con drones, con el objetivo de golpear "instalaciones energéticas ucranias que alimentan la producción de armas". También informó que atacaron arsenales "aportados por países occidentales al ejército ucranio. Todos los objetivos fijados fueron alcanzados", añadió.

El ejército ucranio comunicó que Rusia lanzó 16 misiles y 13 drones contra su infraestructura energética; su defensa antiaérea derribó 12 proyectiles.

El Ministerio de Energía ucranio detalló en su cuenta de Telegram que el resto de los misiles impactaron en Leópolis, Ivano-Frankivsk y Zaporiyia.

"Uno de los bombardeos cortó la línea eléctrica aérea oriental y provocó una disminución de la carga en la instalación generadora. Las consecuencias están por determinarse, pero estamos comenzando las tareas de reparación", mencionó el ministerio.

Rusia ha atacado de forma sistemática la infraestructura energética de Ucrania, pero, en los últimos meses, Kiev también reivindicó una serie de bombardeos contra refinerías y depósitos de petróleo no sólo en regiones fronterizas de Rusia, sino en zonas a cientos de kilómetros de su territorio. Los ataques rusos para-

lizaron gran parte de la capacidad de generación de electricidad de Ucrania y han obligado a Kiev a importar suministros de la Unión Europea o imponer cortes.

Rusia ya destruyó la mitad de la capacidad energética de Ucrania, afirmó el presidente ucranio, Volodymir Zelensky.

### Kiev ataca inmediaciones de central nuclear

Ayer, Kiev atacó una y otra vez las plantas de energía de Luch y Ráduga, cerca de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso, la mayor de Europa, cuyo funcionamiento quedó parcialmente interrumpido tras los bombardeos, al tiempo que se aplican las medidas de seguridad nuclear.

Moscú afirmó que Kiev tiene un "total desprecio" por la seguridad de las instalaciones nucleares.

"Esta no es la primera vez que el régimen de Zelensky demuestra claramente su total desprecio por la seguridad de las instalaciones nucleares pacíficas", declaró la vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, en un comunicado.

Para la diplomática, "el carácter sistemático de los embates de las fuerzas armadas de Ucrania tanto a la central nuclear de Zaporiyia, como a otras instalaciones energéticas rusas demuestra una tendencia a causar daños inaceptables a la economía de Rusia y crear riesgos de accidentes tecnológicos que puedan comprometer la seguridad nuclear de todo el continente europeo".

Rusia, aseguró Zajárova, hará todo lo posible para "privar al régimen de Kiev de la oportunidad de perpetrar este tipo de ataques".

La central nuclear de Zaporiyia se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, en una zona que permanece bajo control de militares rusos desde marzo de 2022.

## LANZA CHINA SATÉLITE PARA ESTUDIAR EL UNIVERSO

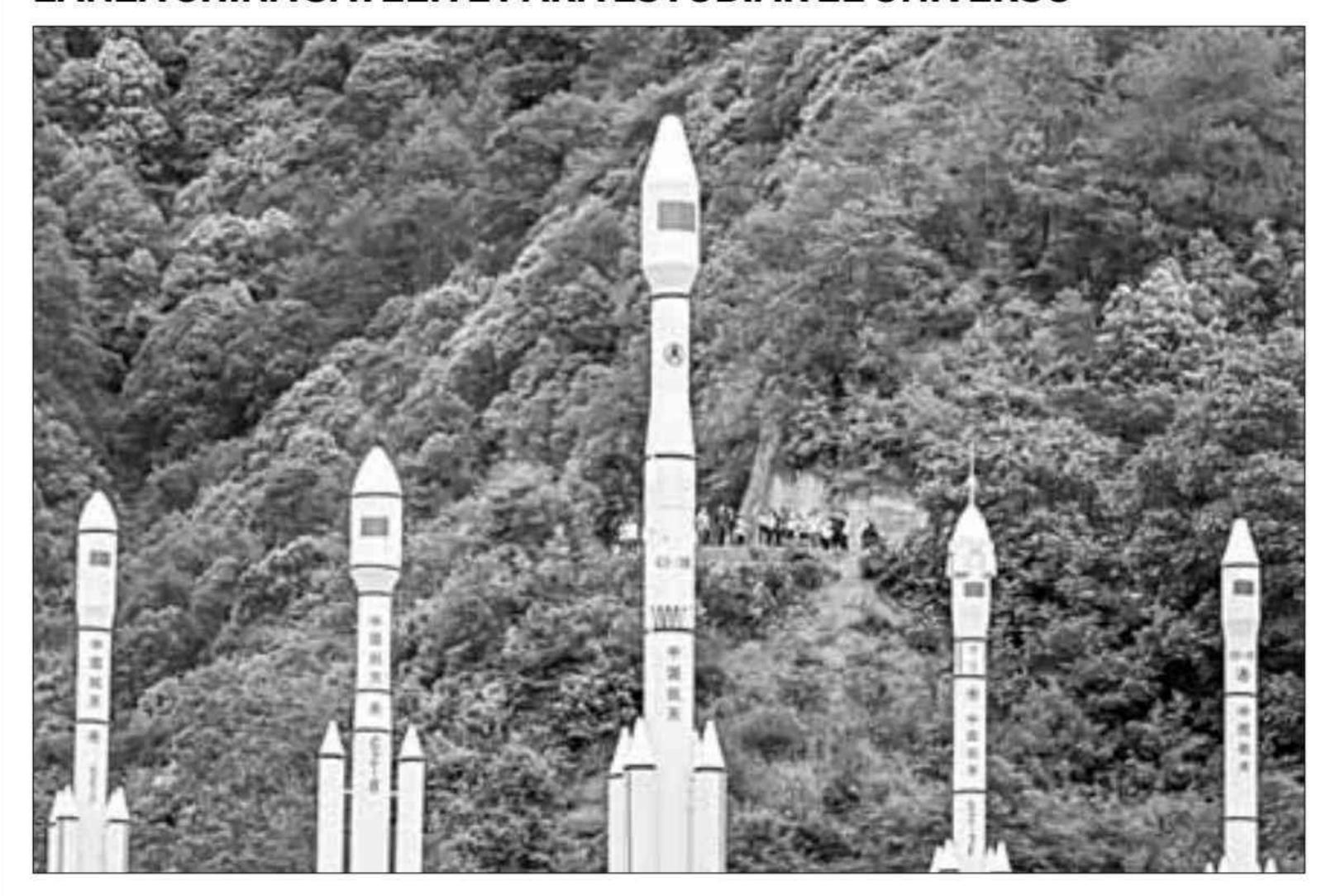

China lanzó ayer un satélite astronómico, resultado de casi 20 años de trabajo con científicos de Francia, para capturar ráfagas de rayos gamma en los confines del Universo. El Monitor de Objetos Variables Multibanda Basados en el Espacio despegó en un cohete Long March -2C a las 15 horas locales desde el Centro de Lanzamiento de

Satélites de Xichang, en la sureña provincia de Sichuan, informó la Administración Nacional del Espacio del país asiático. El satélite permitirá el estudio de la energía oscura y la evolución del Universo, entre otros aspectos. En la imagen, cohetes chinos en las instalaciones de base espacial. Foto Ap

## Pirotecnia desde un yate causa decenas de incendios en Grecia

**DE LA REDACCIÓN** 

Los fuegos artificiales lanzados desde un yate en Grecia provocaron un incendio forestal en la isla de Hydra, informó la autoridad local de lucha contra incendios.

El fuego quemó el único bosque de pinos en la isla y se extendió, por las potentes rachas de viento que sacuden la región, causando buena parte de los 70 incendios contabilizados desde antier, según el ministro de Protección Civil, Vasilis Kikilias.

Dado que no hay caminos a la playa, los bomberos tuvieron que acceder por mar, mientras los helicópteros arrojaron agua.

La causa del incendio provocó indignación en Grecia y condenas en redes sociales, calificando a los responsables como "gente rica con más dinero que cerebro". El alcalde de Hydra, Giorgos Koukoudakis, expuso que la ciudad espera los resultados de la investigación y luego "buscar acciones legales contra los responsables del yate", reportó la emisora griega ERT.

Cientos de bomberos trabajan, sin descanso para combatir los múltiples focos declarados en Grecia, que está en alerta máxima. Las autoridades confirmaron la activación del servicio de vigilancia por satélite de la Unión Europea, Copérnico, para facilitar la lucha contra las llamas.

Un bombero voluntario de 55 años murió antier a causa de las heridas que sufrió en la región sur de Ilia, en la península del Peloponeso, mientras en la isla de Andros, en el Egeo, cuatro comunidades fueron evacuadas.

Los incendios forestales de ve-

rano son comunes en Grecia y los científicos vinculan su creciente frecuencia e intensidad a fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático.

El país también tiene un problema con los incendiarios. Al menos 79 personas fueron arrestadas en agosto pasado por provocar incendios forestales mortales. A principios de este año, Atenas introdujo leyes más duras y los perpetradores se enfrentan ahora hasta a 20 años de prisión y multas de 213 mil dólares. En 2023, los incendios forestales arrasaron 1.3 por ciento de la superficie griega, cuatro veces la media de los 17 años anteriores.

Europa se prepara para otro verano con temperaturas récord, que en los casos de Londres, París y Berlín llegarán la próxima semana, pronostican expertos.

Con información de agencias

## Llega a Corea del Sur portaviones de EU

REUTERS, EUROPA PRESS Y AP SEÚL

El portaviones estadunidense de propulsión nuclear USS Theodore Roosevelt llegó ayer a la ciudad surcoreana de Busan para participar en maniobras militares conjuntas, con la nación anfitriona y Japón. La acción tiene lugar luego del reciente acuerdo, firmado entre Rusia y Co-

rea del Norte, que provocó la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur para criticar el acercamiento y fortalecer su cooperación bilateral. En el encuentro, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, asumieron también compromisos trilaterales de cooperación en materia de seguridad.

Freedom Edge es el nombre de las operaciones que incluyen ejercicios marítimos, de guerra antisubmarina y de defensa aérea, explicó el contralmirante estadunidense Christopher Alexander, comandante del grupo de ataque 9 del portaviones.

## Mejorar la operación conjunta

"La intención es mejorar la interoperabilidad entre nuestras armadas y garantizar que estemos preparados para responder a cualquier crisis o contingencia", declaró en rueda de prensa, indicando que el USS Theodore Roosevelt actuará como buque de mando.

La marina surcoreana expresó en un comunicado que la llegada del buque estadunidense demuestra que los aliados tienen "la firme disposición de responder a las crecientes amenazas norcoreanas".

El Roosevelt se encuentra acom-

pañado de los destructores *Halsey* y Daniel Inouye, según un comunicado de la Marina surcoreana recogido por la agencia oficial de noticias Yonhap.

Es el primer arribo de un portaviones estadunidense a Corea del Sur en siete meses, desde la visita del Carl Vinson en noviembre, cuyo viaje tuvo fines de disuación.

En esta semana, el ejército estadunidense anunció también el despliegue de varios bombarderos estratégicos en su base militar de la isla de Guam, en la zona occidental del océano Pacífico.



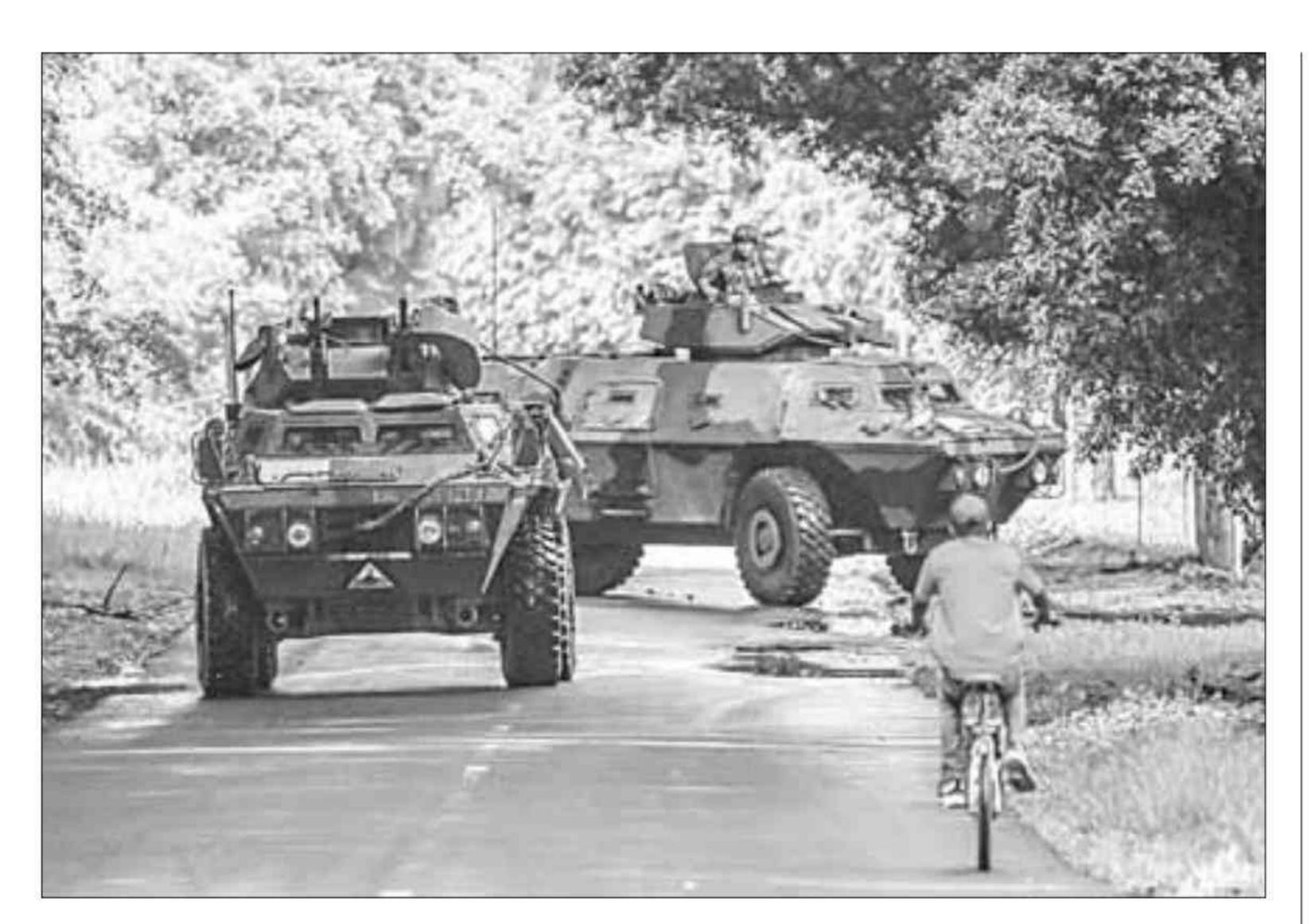

## Cocaleros colombianos queman tres vehículos del ejército y la policía

Suben a tres los muertos por coche-bomba en Remolino

JORGE ENRIQUE BOTERO

CORRESPONSAL BOGOTÁ

Cuando el eco de la explosión de un coche bomba en el poblado de Remolino aún atravesaba las montañas del sur de Colombia, tres vehículos eran incinerados por enfurecidos campesinos del municipio de Buenos Aires, que ayer inmovilizaron a una patrulla conjunta del ejército y la policía dedicada a erradicar cultivos de coca.

Ambos hechos, separados por menos de 24 horas y unos cuantos kilómetros, alimentaron la hoguera de violencia que viene afectando a toda la región suroccidental de Colombia donde se ubican Nariño y Cauca, dos departamentos de población indígena y negra que parecen condenados a vivir entre la muerte y la zozobra por cuenta de las economías ilícitas que se multiplican ante la mirada impotente del Estado.

En Remolino subió a tres la cifra de muertos tras el estallido, en horas de la tarde del viernes, de un coche-bomba estacionado a menos de 100 metros de la estación de policía local.

De esta manera, un joven comerciante, una mujer que se dedicaba a la venta informal y un policía que apenas llegaba a los 19 años, engrosaron la larga lista de ultimados que ha dejado esta guerra regional desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió, en marzo, suspender un alto al fuego con las guerrillas del llamado

Estado Mayor Central (EMC) que no se acogieron a los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Mandos militares de Nariño señalaron hoy al frente Franco Benavides, bajo el mando de alias *Mata*, de la planeación y ejecución del atentado, precisando que dicha estructura se mueve por los cinco municipios de la cordillera occidental del departamento, todos ellos con altos índices de cultivos de coca y presencia de laboratorios para el procesamiento de cocaína.

Al igual que el Cauca, Nariño limita al occidente con el océano Pacífico, vía segura de salida de la droga a los mercados internacionales.

## Asonada

Unas horas después de la explosión en Remolino, el ejército denunció que tropas del comando del Cauca "fueron víctimas de una asonada por parte de comunidades del mu-



El mandatario Gustavo Petro suspendió el alto al fuego en marzo pasado ▲ Tanques del ejército colombiano patrullan una carretera del Cauca. Foto Afp

nicipio de Buenos Aires, Cauca", que exigen su salida de la región.

De acuerdo con la misma fuente, las tropas llevaban a cabo "operaciones militares contra el narcotráfico" cuando fueron rodeadas por decenas de labriegos que inmovilizaron a los soldados y posteriormente prendieron fuego a tres vehículos, dos de la policía y uno del ejército.

Éste recurrió a la versión, un y mil veces difundida, de que "los campesinos fueron instrumentalizados" por las estructuras guerrilleras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, pertenecientes al EMC.

## Misión Cauca

Con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velázquez, altos mandos militares y autoridades regionales, el gobierno lanzó el viernes la llamada Misión Cauca.

Desde la ciudad de Popayán, capital del departamento de ese nombre, Velázquez explicó que el principal componente de la estrategia será la fuerza pública, acompañada de una robusta inversión social en la que participarán varios ministerios.

La Misión Cauca "pretende avanzar en el control territorial y consolidar avances mediante la transformación de las economías del territorio y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades", aseguró el titular de Defensa.

## Protestan en Hamburgo por entrega de premio a Javier Milei

"Es una vergüenza, una provocación", corean contra el presidente argentino

DPA/EUROPA PRESS

**HAMBURGO** 

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue condecorado ayer en Hamburgo con el Premio de la Sociedad Hayek en la sede de la Fundación Friedrich August von Hayek, llamada así en honor del pionero austriaco del neoliberalismo. Afuera, manifestantes protestaban contra la ultraderecha y la visita del mandatario.

Milei agradeció el "reconocimiento a esta lucha que hemos iniciado hace muchos años y que está dando frutos inesperados", luego de recibir la distinción de manos de Stephen Kooths, titular de esa organización, informó el medio argentino *Página 12*.

"Desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado. Hubo trabas, intentos de desestabilización y ataques, pero estamos saliendo", sostuvo.

Momentos antes, Kooths llenó de elogios a Milei y le dijo: "Usted no es un populista, es un popularizador de ideas de libre mercado".

En respuesta a la visita, varios grupos de izquierda protestaron en esa ciudad alemana. Uno de los lemas de los manifestantes era "Ningún premio para la extrema derecha-Ninguna medalla para Milei", en las inmediaciones de la sede de la fundación.

"¡Nein für Milei in Hamburg!",
"¡No a Milei en Hamburgo, no a
Milei en Alemania!", "¡No lo queremos!", corearon los activistas a
las afueras del hotel Hafen, donde
el argentino recibió el galardón.

"Para todos nosotros es una vergüenza, una provocación, que le entreguen a Milei un premio justo en el barrio de San Pauli, que es típicamente de izquierda, anti-

fascista, incluso conocido porque tiene un equipo de futbol antifascista", explicó Silvia Velázquez, argentina que vive en Alemania, en declaraciones al diario *La Nación*.

"¡Fuera Milei!", "¡Milei, basura, vos sos la dictadura!", "¡Milei, fascista, vos sos el terrorista!", "¡Libertad, libertad a los presos por luchar!", gritaron también.

El mandatario viaja acompañado de su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y del legislador Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

"Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad", publicó Iglesias en su cuenta de X.

Hoy, Milei se reunirá en Berlín con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz. Del encuentro entre dos políticos de corte tan dispar no se verá mucho, pues la recepción oficial con honores militares – habitual en la primera visita de un presidente recién elegido— fue cancelada, al igual que la conferencia de prensa, y el encuentro con Scholz se redujo a una hora.

Según declaró antier el vocero del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, el motivo del cambio se debió a una petición del propio Milei, que se cree estuvo motivada por las declaraciones de Scholz reprobando los comentarios del argentino sobre la esposa del presidente español, Pedro Sánchez.

▼ El mandatario (al centro) en la Sociedad Hayek durante el acto de reconocimiento. Foto tomada de la red X de Milei





**BANDA DELINCUENCIAL VENEZOLANA** 

## Condenan a 99 años de prisión a miembros de Tren de Aragua en Santiago

En Perú, arrestan a 520 integrantes de la misma organización

**AP Y EUROPA PRESS** 

SANTIAGO

Cuatro miembros de la banda de crimen organizado trasnacional Tren de Aragua fueron condenados ayer a 99 años de cárcel entre todos y a prisión perpetua el líder en Chile. Se trata de una sentencia "histórica, inédita y simbólica", explicó el fiscal a cargo del caso, Marcelo Maldonado.

Recibieron condenas por los cargos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación criminal y lavado de activos, detalló la fiscalía de la región de Los Lagos, en el sur chileno.

Los hechos se conocieron por una denuncia anónima que advirtió de la extorsión mediante la cual 40 personas fueron forzadas a prostituirse, 12 de ellas testificaron en la causa.

Las víctimas eran mujeres de



Es la primera sentencia contra integrantes del grupo criminal en expansión

entre 18 y 25 años, que fueron captadas en Venezuela y Colombia, a quienes se les hizo ingresar a Chile de manera irregular.

"Estamos muy conformes con el resultado de esta importante investigación", que permitió la condena para los autores de los hechos, afirmó la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, ya que viene a dar justicia a las 12 víctimas que "fueron afectadas gravemente en su integridad física y sicoemocional", agregó.

De acuerdo con la abogada, esta organización delincuencial de origen venezolano, y que se ha expandido por el continente, operó en Chile entre agosto de 2021 y marzo de 2022.

También ayer, la policía de Perú anunció la detención de 520 extranjeros integrantes del Tren de Aragua.

El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional de Perú (PNP), General Óscar Arriola Delgado informó que esta captura se suma a un total de 3 mil 600 extranjeros detenidos en Perú, muchos de ellos de nacionalidad venezolana, explicó Arriola, citado por la agencia de noticias peruana Andina.

El jefe policial destacó que Perú tiene una de las tasas más bajas de criminalidad y homicidios en comparación con otros países vecinos, lo cual se debería a la experiencia adquirida en la lucha contra el terrorismo en pasadas décadas, aseguró.



## Imputan a líder independentista por revuelta en Nueva Caledonia

Christian Téin permanecerá en prisión en Francia para enfrentar al menos cuatro cargos penales

**EUROPA PRESS Y AP** 

MADRID

El líder independentista canaco Christian Téin fue imputado ayer por alentar a los disturbios de mayo en el territorio francés de ultramar, Nueva Caledonia, en Oceanía, registrados durante las movilizaciones contra la concesión del voto a ciudadanos franceses en las elecciones locales, que dejaron nueve muertos.

Téin, líder de la llamada Célula de Coordinación de Acciones sobre el Terreno (CCAT), fue enviado a prisión preventiva tras comparecer ante un tribunal de Numea, la capital, en compañía de otras 10 personas sospechosas de provocar los disturbios.

Concretamente, Téin terminó imputado por asociación delictiva, participación en un grupo formado con miras a cometer daño o violencia intencional; robo organizado, destrucción de bienes y complicidad por instigación o provisión de medios en los delitos de asesinato o tentativa de homicidio de policías,

de acuerdo con información del portal de noticias La Voix du Callou.

El conflicto estalló el pasado 13 de mayo tras el debate en el Parlamento francés sobre una reforma electoral que concede el voto a los ciudadanos franceses.

El texto propone el derecho a sufragio para franceses que cuenten con una residencia de al menos 10 años en el territorio, y se aprobó en un primer momento por la Asamblea Nacional, pero el presidente del país, Emmanuel Macron, aplazó su ratificación para no "forzar" la crisis. La reforma electoral pre-

Estallido social de mayo se saldó con al menos nueve fallecidos

El canaco Christian Téin fue arrestado el pasado día 20, junto con otros siete sospechosos de impulsar las protestas. Foto Ap

tende reducir en un mes el peso político de los indígenas canacos, que son alrededor de 40 por ciento de la población,

Los canacos, y en especial la alianza independentista del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista, denunciaron la propuesta como un golpe a sus aspiraciones en un momento especialmente crítico de las relaciones con Francia, después de que la alianza boicoteara el último referéndum de independencia de 2021, que se saldó con victoria de los unionistas.

La revuelta obligó a Francia a declarar el estado de emergencia en el archipiélago de 260 mil habitantes y llevar con premura refuerzos policiales para unas fuerzas de seguridad locales que se vieron rápidamente sobrepasadas en medio de destrucción generalizada de comercios, negocios y viviendas.

## Guatemala: van 8 muertes infantiles por desnutrición

**PRENSA LATINA GUATEMALA** 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala confirmó el deceso de dos niños de cinco años por desnutrición crónica, con los que llega a ocho la cifra durante 2024.

La mitad de los casos ocurrieron en el departamento Alta Verapaz, y los demás en Chimaltenango, Chiquimula, Jutiapa y San Marcos, precisaron las autoridades.

El gerente de Oxfam (organización que realiza labores humanitarias) en Centroamérica, Iván Aguilar, advirtió sobre el incremento de los meteoros extremos, como sequías y lluvias, como factores que agravan las condiciones en que viven los niños y sus familias.

Al ser más frecuentes la inclemencias del tiempo, están colapsando los medios de vida agrícola de subsistencia, acotó el experto, quien consideró la urgente necesidad aumentar el presupuesto destinado a programas de producción social, para cubrir la brecha alimentaria en los hogares vulnerables.

La nutricionista Lisa Villanueva añadió que es importante, no sólo la asistencia con comida, sino que también hay que dotar de suplementos y micronutrientes a los niños para prevenir la desnutrición.

Este padecimiento se agrava a

escala nacional, principalmente durante la época seca, en la cual muchas familias subsisten sólo con las cosechas, en este país de 17 millones de habitantes.

El presidente Bernardo Arévalo, en la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a fines de febrero, calificó de inaceptable que los menores padezcan esa enfermedad prevenible, y que se ubique al país con más casos a escala mundial.

## Ministra argentina de Seguridad despide a su "número dos"

**BUENOS AIRES.** La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, cesó a Vicente Ventura y lo acusó ante la Oficina Anticorrupción por "interferir en un proceso de licitación de servicios" de comida para las cárceles. Sospecha que intentó "beneficiar a 15 compañías con una licitación hecha a medida" en perjuicio de 300 participantes.

Europa Press

CAMPESINOS DE CHIAPAS EXIGEN AYUDA POR DAÑOS A CULTIVOS

## Se desbordan ríos en Oaxaca y Tamaulipas; inundan viviendas

JORGE A. PÉREZ ALFONSO, **ÉDGAR H. CLEMENTE Y** MARTÍN SÁNCHEZ

CORRESPONSALES

Unas 600 familias del municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, resultaron afectadas por el desbordamiento del río Ostuta, que cruza por el lugar, informó el alcalde de esta localidad, Felipe López Matus.

Mientras, en Tamaulipas, dos mil 500 personas de varios ejidos del municipio de Llera sufrieron la misma suerte ante la salida de cauce del río Guayalejo, por lo que el Ejército activó el Plan DN-III-E a fin de salvaguardar la integridad de los pobladores.

Protección Civil de la entidad informó que se anegaron unas 630 viviendas en esa área y además el río Pilón también rebasó la cinta asfáltica de la carretera que comunica las cabeceras municipales de San Carlos y San Nicolás con las localidades de Padilla, Hidalgo y Güémez.

Respecto de San Francisco Ixhuatán, el alcalde explicó que debido a las lluvias que provocó la tormenta tropical *Alberto* en la entidad, el afluente creció y se desbordó en distintos tramos, lo que generó inundaciones hasta de un metro de altura y dejó incomunicada la demarcación.

## Reparten víveres

Señaló que las agencias más perjudicadas son Cerro Grande, 20 de Noviembre y Las Palmas porque se encuentran en la zona baja del municipio, aunque también al menos cuatro colonias de la cabecera municipal sufrieron daños. López Matus afirmó que ya se han comenzado a repartir víveres entre los lugareños y se solicitó la declaratoria de emergencia para esta localidad.

Otros dos municipios que se



quedaron incomunicados son Reforma de Pineda y San Francisco del Mar; en este último resultaron afectadas mil 500 viviendas, refirió el gobierno estatal. En esta zona del istmo de Tehuantepec ya se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina apoyando a la población.

En tanto, agricultores de una veintena de ejidos del municipio de Suchiate, Chiapas, exigieron al gobierno federal una declaratoria de desastre por los daños a sus cultivos provocados por las precipitaciones que generó *Alberto*.

José Manuel Ovalle Sosa, presidente de la Unión de Ejidos de esa localidad en la frontera con Guatemala, explicó que se hizo una petición al ayuntamiento y al gobierno del estado para que éstos,

a su vez, hagan la gestión respectiva a la Federación.

El líder campesino detalló que subió el nivel del río Suchiate y se desbordó en las zonas bajas afectando viviendas y las plantaciones de plátano, ajonjolí, soya, mango, entre otras. Ovalle Sosa aseguró que entre las comunidades más dañadas están La Libertad, Miguel Alemán, Ignacio López Rayón, El Dorado, La Libertad, 15 de Septiembre, Jesús, entre otras.

## Devastado, todo el Suchiate

"En sí todo el municipio de Suchiate fue afectado. Las lluvias han durado nueve días y por tanto nuestras tierras están bajo el agua" refirió en entrevista. Precisó que se requieren insumos agrícolas para desazolvar

Una familia del municipio de San Francisco Ixhuatán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, intenta rescatar algunas pertenencias de su vivienda anegada por las aguas que se desbordaron del río Ostuta. Foto La Jornada

las tierras y apoyos económicos para sobrevivir los próximos meses ya que el campo es la única fuente de ingreso de cientos de familias de la región. "Nos quedamos prácticamente en la calle, perdimos todos nuestros cultivos", apuntó.

Advirtió que de no tener respuesta inmediata en los próximos días, realizarán acciones de protesta que incluirían marchas y toma de edificios gubernamentales.

## Fiscalía de Veracruz pide intervención de la FGR tras desalojo

IVÁN SÁNCHEZ

CORRESPONSAL VERACRUZ, VER.

La Fiscalía General de Veracruz informó que solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos en Totalco, el jueves, cuando policías dispersaron una manifestación de campesinos frente a la planta de alimentos para animales Granjas Carroll, donde fallecieron dos personas.

El organismo indicó que continúa con la indagatoria de diversos acontecimientos, "posiblemente constitutivos de delitos del fuero común", y se han realizado diligencias de fiscales, peritos y policías ministeriales", pero no detalló que delitos perseguiría la Federación.

En tanto, habitantes de Totalco, municipio de Perote, advirtieron a las autoridades que continuarán las movilizaciones hasta que detengan y presenten ante la justicia a los policías involucrados en el asesinato de dos campesinos, durante una protesta frente a Granjas Carroll.

Por tercer día consecutivo, los inconformes bloquearon la carretera Perote-Puebla con vehículos, piedras e incluso llantas quemadas.

"La primera demanda es justicia, saber quién dio la orden a la fuerza civil para venir a asesinar a los campesinos que demandaban que Granjas Carroll se vaya de estas tierras porque contaminan los mantos acuíferos de la región, saquean y acaparan el agua", dijo enato Romero, dirigente del Movimiento de la Cuenca Libres Oriental.

El jueves, elementos de Seguridad Pública desalojaron a los inconformes de forma violenta e incluso abrieron fuego en varias ocasiones.

En la agresión perecieron los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vázquez, de 22 y 27 años, respectivamente y varias personas resultaron heridas, por lo que ahora los pobladores piden la presentación de los uniformados involucrados.

## NL solicitará declaratoria de emergencia ante afectaciones por Alberto

**RAÚL ROBLEDO** CORRESPONSAL MONTERREY, NL

El gobierno del estado solicitará mañana a la Federación ser declarado en emergencia para contar con los fondos para reparar los daños en materia de infraestructura vial que dejó la tormenta tropical *Alberto*, informó Hernán Villarreal, secretario estatal de Movilidad.

Detalló que lo anterior fue acordado ayer en la tarde en una reunión en la que participó de manera virtual el gobernador Samuel García Sepúlveda, así como autoridades

municipales de la zona metropolitana. El funcionario dijo que aún no se tiene un monto estimado de los daños causados por el meteoro, pero anticipó que hay varias demarcaciones afectadas, tanto en el área conurbada de Monterrey, como de la zona rural.

Por otra parte, elementos de Protección Civil Nuevo León localizaron ayer en la mañana el cuerpo de una mujer de 35 años que el pasado jueves fue arrastrada por la corriente del arroyo La Rosita, en el ejido Los Ebanos, municipio de Cadereyta, luego de las intensas lluvias que provocó *Alberto* en la entidad.

Por la tarde, la dependencia in-

formó que localizó el cadáver de un hombre en el arroyo Topo Chico, municipio de Apodaca; no precisó si este deceso está relacionado con el fenómeno meteorológico.

Cabe recordar que el miércoles, cuando comenzaron en la entidad las precipitaciones generadas por Alberto, murieron tres menores; uno de 15 años se ahogó en el río La Silla y los otros, de 12, se electrocutaron con un cable de alta tensión en el municipio de Allende.

El jueves, un hombre se electrocutó en la localidad de El Carmen, cuando durante el temporal intentó una reparación de su medidor de luz.

En tanto, aumentaron los nive-

les de las principales presas en la entidad, de viernes para sábado; El Cuchillo pasó de 45.6 por ciento de almacenamiento a 67.8, y Cerro Prieto, de 27.3 a 39.2 por ciento. La única en la que disminuyó el nivel fue La Boca, debido a que las autoridades la están desfogando: de 105.4 por ciento se redujo a 91.7 de llenado.

## Continuarán las lluvias por zona de baja presión

El temporal de lluvias se mantendrá este domingo en la mayor parte del país, pero particularmente se prevén torrenciales en regiones de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene en vigilancia una zona de baja presión.

A las 18 horas de ayer, tiempo del centro de México, el fenómeno se localizaba en el suroeste del Golfo de México y mantenía 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los pronósticos a 48 horas; ayer se ubicaba a 230 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.

El SMN pronosticó que el sistema impactará entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Con información de ABC Noticias



SU CHOFER Y 4 EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO FUERON LIBERADOS

## Asesinan al alcalde de Malinaltepec luego de ser retenido por pobladores

## SERGIO OCAMPO ARISTA

CORRESPONSAL CHILPANCINGO, GRO.

Acacio Flores Guerrero, alcalde del municipio de Malinaltepec, en la Montaña Alta del estado, fue hallado muerto y con un balazo en la cabeza, en la batea de una camioneta abandonada en un camino hacia la comunidad de Alacatlatzala, tras haber sido retenido por pobladores del lugar desde el jueves pasado, informaron fuentes de seguridad.

El edil, quien llegó al cargo postulado por el Partido Encuentro Solidario, se había trasladado a las colonias Monte de Olivo y La Guadalupe para inaugurar obras, donde presuntamente los pobladores lo retuvieron en exigencia del cumplimiento de otros proyectos. Iba acompañado de cuatro trabajadores del ayuntamiento y su chofer, quienes fueron liberados.

Zenaido Cano Galindo, presidente de los bienes comunales de Alacatlatzala, quien lamentó el asesinato de Flores Guerrero, aseguró: "esto no se derivo del conflicto agrario que tiene Alacatlatzala con Malinaltepec, es un tema muy aparte, que surgió de la colonia La Guadalupe, con el ayuntamiento; tampoco había problemas electorales, todo estuvo tranquilo, sin accidentes".

Narró: "yo anduve en Chilpancingo el miércoles y el jueves, y creo que el alcalde se confió mucho, porque nunca me informó que iba a subir a Alacatlatzala a inaugurar las obras. Primero fue a Monte de Olivo, de acuerdo con la información que me proporcionaron, y ahí no hubo ningún incidente; como a las 12 del día se retiró rumbo a la comunidad de Santa Anita, que es anexo de esa localidad, y entregó la obra, después convivió con la gente".

Alrededor de las 15 horas "se fue a La Guadalupe, donde fueron pavimentadas 150 metros de calles, y ahí es donde lo retuvieron reclamándole que se había comprometido a hacer un comedor



comunitario, pero como ya está por terminar su periodo, a lo mejor les dijo que no, y ese habría sido el motivo del enojo, por eso lo retuvieron ahí, esa es la información que tengo".

## Reprochan la tardía intervención del gobierno

Tras el homicidio del político, sus familiares reprocharon que la intervención del gobierno estatal fue tardía, pues desde el momento en que fue retenido por los pobladores se denunció que se escucharon varios balazos.

Su esposa, Bellarina Bernardino Arzate, confirmó su deceso: "Me acaba de notificar el gobierno que a mi esposo lo encontraron muerto".

Desde el jueves, día en que se llevaron a su pareja, demandó a través de los medios de comunicación, que el gobierno interviniera, pero "actuó tarde y ahora mi esposo está muerto".

En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien a petición de las autoridades municipales de Malinaltepec, participó en una comisión integrada por autoridades estatales y regionales, así como la Guardia Nacional y estuvo en el lugar del crimen, explicó que la tarde del jueves pasado después de retener al edil, "la gente ya no salió de sus casas, porque los que cometieron el crimen tienen atemorizada a la comunidad".

Detalló que "desde ese día estuvo abandonada la camioneta rodeada de piedras, pasó todo el viernes, es decir ya tenía día y medio; entonces se decidió que la comisión fuera al lugar y al llegar estaba el cuerpo ▲ Acacio Flores, presidente municipal de Malinaltepec, en la Montaña Alta de Guerrero (en imagen de archivo), quien fue localizado el viernes en la noche dentro de una camioneta en la comunidad de Alacatlatzala. Foto tomada del perfil de X del

periódico El Sur

(del alcalde) en el asiento de adelante, cubierto con su chamarra, y bocabajo. Día y medio después fue localizado muerto el edil, aunque se cree que fue asesinado la misma tarde del jueves".

Advirtió que "hay focos rojos en la Montaña Alta de Guerrero, el gobierno no cuenta con un diagnóstico claro de cómo están los problemas". La fiscalía estatal abrió una investigación por homicidio calificado en agravio de Acacio N.

## Congreso de Morelos avala alza salarial de 25% para el fiscal Uriel Carmona

**RUBICELA MORELOS CRUZ** 

CORRESPONSAL

CUERNAVACA, MOR.

La 55 Legislatura de Morelos aprobó un aumento salarial de más de 25 por ciento para el fiscal Uriel Carmona Gándara, quien pasará de ganar 81 mil pesos a 102 mil pesos mensuales; el incremento también se aplicará a mandos medios, superiores, personal operativo, de confianza y sindicalizados, así como a empleados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El Congreso avaló la modificación del anexo 36 del decreto 1621, mediante el cual se autoriza el presupuesto de egresos del gobierno de Morelos para el ejercicio fiscal 2024, "con relación a los tabuladores de los sueldos de la Fiscalía General del Estado (FGE)".

El ajuste a los tabuladores de los sueldos de la FGE, según el dictamen de proyecto de decreto presentado por la Comisión de Hacienda (desde marzo de 2024, pero aprobado por mayoría el pasado 13 de junio), se trata de la "modificación" del anexo 36, del decreto de presupuesto de egresos de 2024, "para sustituir" los tabuladores de sueldos de la FGE.

Una vez aprobada la "sustitución" de los tabuladores de sueldos de la fiscalía, Uriel Carmona cobrará 102 mil, 206 pesos, de 81 mil 339 pesos que ganaba al mes; una vez que se publiqué el dictamen en el periódico oficial de Morelos *Tierra y Libertad*. El incremento en su salario es de más de 25 por ciento, es decir 21 mil 206 pesos mensuales más.

En tanto, el fiscal de investigación de delitos de alto impacto ganaba 68 mil pesos y con la actualización obtendrá 85 mil 252 pesos; los fiscales regional y especializado, de ganar 65 mil pesos obtendrán un salario de 81 mil.

El secretario ejecutivo, así como los coordinadores generales de la FGE, pasarán de ganar 60 mil pesos a 74 mil pesos; los directores generales, de 45, 35 y 30 mil pesos, ganarán 54, 42 y 35 mil pesos, respectivamente, entre otros.

En tanto, el titular de la Fiscalía Anticorrupción que ganaba 70 mil pesos, ahora con el nuevo tabulador obtendrá 80 mil pesos.

Carmona Gándara, fiscal de Morelos, encarcelado 48 días en un penal de máxima seguridad en 2023 (el 4 de agosto y fue liberado el 22 de septiembre), fue vinculado a proceso por cuatro procesos penales, tres relacionados con la obstrucción de la justicia en el feminicidio de Ariadna perpetrado en octubre de 2022 en la Ciudad de México. La cuarta vinculación fue por tortura contra el joven Luis Alberto, del municipio de Huitzilac.

## León: vinculan a proceso a 2 implicados en multihomicidio

CARLOS GARCÍA

CORRESPONSAL LEÓN, GTO.

Jonathan Joaquín y Brayan Manuel fueron vinculados a proceso penal por un juez de control como presuntos autores del homicidio de cuatro mujeres y dos niños, perpetrado el 9 de junio en la colonia Industrial.

La audiencia del caso se realizó en la sala 13 de oralidad penal, de la ciudad de León, donde el agente del Ministerio Público (MP) hizo la imputación contra los detenidos.

Al exponer el asunto, narró que la noche del 9 de junio, los acusados y otros tres hombres salieron de una casa ubicada en la privada Cataluña y fueron a otra vivienda en la calle Pénjamo, en la colonia Industrial. Los cinco hombres viajaban en una camioneta Ford Explorer y portaban armas de alto poder.

El agente del MP narró que los

sicarios ingresaron a la vivienda, sometieron a las cuatro moradoras y después las acribillaron, al igual que a los menores. Los pistoleros regresaron a la vivienda de la privada Cataluña, ahí dejaron la unidad y las armas, sostuvo.

Ante ello, los detenidos fueron vinculados a proceso penal y estarán en prisión preventiva.

Asimismo, cinco elementos de la Guardia Nacional están aprehendidos porque estuvieron en el domicilio de las víctimas minutos antes de que se cometiera el crimen. En la audiencia, la Fiscalía General del Estado no mencionó la probable participación de los efectivos federales.

Cabe mencionar, que las personas vinculadas a proceso aparecen en una manta del crimen organizado, junto con el nombre y la fotografía de otros tres sujetos y tdos son señalados como los autores de la masacre. En el mensaje de las lonas un grupo de Jalisco se deslindaba del multihomicidio.



UNA VECINA DE LAS COLORADAS ASEGURA QUE "DIOS LO PIDIÓ"

## Zacatecas: pretenden demoler casa de profesora para construir templo

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL ZACATECAS, ZAC.

Habitantes de la comunidad de Las Coloradas, municipio de Ojocaliente, pretenden desalojar a una profesora que habita en una Casa del Maestro para edificar una nuevo templo, luego de que una mujer identificada como Stacy de Luna aseguró que "Dios pidió construir una iglesia".

Las Coloradas es una localidad rural de unos 400 habitantes –ubicada a 45 kilómetros al suroeste de la capital de Zacatecas-, donde desde el pasado mes de abril, un grupo de 34 mujeres auxiliares de la parroquia han confrontado e incluso amenazado a la profesora Lucila Torres Bustos, para que abandone el lugar y poder construir un santuario en el predio de la primaria Vicente Guerrero, donde ha dado clases durante 19 años. La docente vive en la Casa del Maestro ubicada frente al centro escolar, a unos metros de la iglesia.

El caso ha dividido a la comunidad y es conocido por las autoridades eclesiásticas del estado, por la Secretaría de Educación del estado, e incluso existe un acta circunstanciada en el Ministerio Público de Ojocaliente, pero nadie actúa y la presión religiosa contra la profesora persiste.

El 17 de abril Stacy de Luna, conocida en Las Coloradas como *La predicadora*, porque es la principal
auxiliar religiosa del clero en el
lugar, pues coordina con otras mujeres se cumplan todos los días el
rezo del rosario por la mañana, tarde y noche, convocó a una reunión
urgente, en la que también estuvo
presente el comisariado ejidal de la
comunidad vecina, Nuevo Mundo.

Las 34 devotas hicieron una asamblea, donde el comisariado ejidal redactó un acta, donde se dejó plasmado el supuesto acuerdo de todas ellas, para que se hiciera la entrega del terreno para la construcción de una iglesia, pidiendo por el altavoz a los habitantes de Las Coloradas firmarlo, ya que se pasaría

casa por casa con el documento, y "quien no firme, está ofendiendo a Dios". Luego de unos días, trascendió que firmaron el documento 67 personas de la comunidad.

Mientras, Torres Bustos salió en defensa de la Casa del Maestro y del terreno de la primaria Vicente Guerrero. Acudió con autoridades municipales y convocó a una reunión para exponer la problemática, y recordar que legalmente, en el Registro Agrario Nacional, están inscritos los bienes de la escuela federal, que el grupo de religiosas le están exigiendo entregar.

La maestra rural y sus otros tres compañeros, obtuvieron el respaldo y firma de 113 habitantes de Las Coloradas, para que se mantengan a salvo los bienes inmuebles del centro escolar. No obstante, el grupo que encabeza *La predicadora* siguió con el acoso y amenazas contra Torres Bustos.

Según un acta circunstanciada, elaborada por la Dirección Regional 10 Federalizada de la Secretaría de Educación de Zacatecas, levantada el pasado 29 de mayo –de la que este diario obtuvo una copia–, la señora Rosa Elia Rivera Ramírez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia (APF) de la primaria, y su comité, pidieron vía WhatsApp una reunión con carácter de urgente, con los cuatro maestros de la escuela multigrado, que atiende a un total de 87 niños.

De acuerdo con el acta circunstanciada, la presidenta de la APF, planteó que "ya estuvo bueno de estar permitiendo que nosotros estuviéramos trabajando en esta escuela, que ya era tiempo de que se diera un cambio", pidiendo que Torres Bustos "ya debe dejar la Casa del Maestro, porque ya tiene muchos años disfrutando de ella, y sin pagar luz ni agua".

Después de discutir con los docentes, se dio por terminada la reunión, y la señora Rosa Elia siguió a la profesora hasta su salón, donde de acuerdo con la docente le dijo que "por dignidad ya se fuera –de la comunidad–, que evitara que le pasara algo a ella o a sus hijos".

## Morelia: policías liberan vialidad tras plantón de ocho días

MORELIA, MICH. Elementos de la Guardia Civil -antes Policía Michoacán-despejaron el libramiento de la capital michoacana frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, tras llegar a un acuerdo con autoridades gubernamentales. Los inconformes mantuvieron tomada la vía desde el 14 de junio anterior pues la tesorería de la SSP les descontó parte de un bono de entre mil 500 y 2 mil pesos. Dos días después les pagaron el faltante; sin embargo, el medio centenar de policías decidió continuar con la protesta para demandar un incremento salarial que no han recibido en tres años, así como equipamiento, entre otras exigencias. El plantón duró ocho días y fue hasta antier en la noche cuando liberaron la vialidad, tres días antes se sumaron a la protesta policías estatales de Apatzingán, La Piedad y Uruapan, entre otros municipios. Horas antes de la negociación fue destituido el titular de la SSP, José Alfredo Ortega, y en su lugar fue designado Juan Carlos Oseguera Cortés. El titular de la institución sostuvo un encuentro con los representantes de los uniformados inconformes y entre los acuerdos, dijeron, se reunirán nuevamente el 1° de julio para analizar y dar respuesta a cada una de las demandas.

Ernesto Martínez, corresponsal

## El horror de Acteal se reproduce este año en Chiapas: Las Abejas

**ELIO HENRÍQUEZ** 

CORRESPONSAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

La organización de la sociedad civil Las Abejas señaló que este año se está reproduciendo "el horror que vivimos en 1997" con la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, luego de los hechos de violencia en Tila, Chicomuselo, Frontera Comalapa y Pantelhó, entre otros municipios.

"Con preocupación vemos que la raíz de la violencia provocada por el crimen organizado y la complicidad de las instituciones de gobierno es el poder del dinero, que los ha convertido en esclavos, trabajan por sus intereses mirándose a sí mismos y a la vida desde el dinero, con la dignidad perdida", agregó.

En un comunicado difundido ayer durante la misa en Acteal dirigida por el sacerdote Enrique Sánchez, decenas de personas recordaron como cada 22 de mes a los 45 tsotsiles masacrados.

El prelado explicó: "estos días nos hemos despertado escuchando disparos de armas de fuego que salen de las comunidades de Pantelhó, que se encuentran muy cerca de Acteal", y estamos preocupados por nuestros hermanos que están sufriendo".

"También escuchamos que hay desplazados de Tila, Frontera Comalapa, Chicomuselo y otros municipios del estado, que son atacados por células criminales, y nosotros nos preguntamos, ¿cuál será la raíz de tanta violencia?, ¿por qué hay hombres y mujeres que caminan con dos corazones?".

La organización civil Las Abejas

sostuvo que "la matanza planeada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo cometida el 22 de diciembre de 1997, transformó nuestro dolor más profundo en esperanza, en lucha por la justicia, resistencia, sin venganza, sin violencia, con perdón y sin olvido".

## AUTOMOVILISTA QUEDA ATRAPADO EN PUENTE DE NAUCALPAN



▲ Un auto particular quedó atrapado en las escaleras de un puente peatonal que conduce al palacio municipal de Naucalpan, estado de México, la madrugada del viernes, luego de que el automovilista intentó incorporarse al Periférico Norte. Tras lo anterior, elementos de la Subdirección de Movilidad Segura acudieron al

lugar para apoyar en el retiro de la unidad. El tripulante del Toyota Prius blanco fue identificado como Esteban David N, quien indicó a las autoridades que desconocía la zona, por lo que terminó en las escaleras del puente. Captura de pantalla de video de X, con información de Silvia Chávez, corresponsal

## Murió Marisa Kramsky, defensora de las causas de los pueblos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. La activista Marisa Kramsky Espinosa falleció ayer en este municipio a los 68 años, informaron sus familiares. Kramsky desempeñó un papel muy importante en la integración de los denominados cinturones de paz, que se formaban con cientos de personas para proteger a los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuando participaban en los diálogos de San Andrés con el gobierno federal en 1995 y 1996. Comprometida con la lucha de las comunidades asumió la responsabilidad de llevarles alimentos. También se integró en la misma acción cuando se realizaron los diálogos de paz en la catedral de San Cristóbal de Las Casas, en febrero de 1994, entre la dirigencia del EZLN y el comisionado del gobierno federal, Manuel Camacho Solís. A principios de 1994 colaboró en la fundación de la agrupación Ciudadanos Sancristobalenses por la Paz, integrada por habitantes que se oponían al racismo de un sector local conservador. Marisa era hija del fotógrafo Vicente Kramsky, uno de los descubridores de las grutas de Rancho Nuevo, ubicadas en esta ciudad.

en esta ciudad. Elio Henríquez, corresponsal

| ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER |        |      |          |    |    |          |        |      |          |    |    | HOY NO CIRCULA               |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----|----|----------|--------|------|----------|----|----|------------------------------|-------------------|
| Ozono                                                          | máximo | hora | Centro   | 50 | 16 | pm-10    | máximo | hora | Centro   | 24 | 07 | Contingencia F-1: 150 puntos | SIN RESTRICCIONES |
| Noroeste                                                       | 39     | 16   | Suroeste | 71 | 17 | Noroeste | 23     | 14   | Suroeste | 19 | 19 | 5.70                         | SIN RESTRICCIONES |
| Noreste                                                        | 44     | 16   | Sureste  | 49 | 16 | Noreste  | 25     | 18   | Sureste  | 31 | 07 | Contingencia F-2: 200 puntos |                   |

**TODAS VENDEN ALCOHOL A MENORES** 

## Chelerías y bares abren sin control; el ruido, la principal queja vecinal

Encabezan la lista de quejas ante la PAOT en cinco alcaldías // Asistentes bloquean con motocicletas las aceras y rampas vehiculares de casas y unidades

### ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ Y ELBA MÓNICA BRAVO ARELLANO

Desde locales comerciales, bodegas, cocheras y terrazas habilitadas como *chelerías* y áreas para fiestas clandestinas, hasta bares formalmente establecidos, abren en las alcaldías de la Ciudad de México, como se constató en recorridos; en esos lugares hay venta de alcohol a menores, cupo y horarios de servicio excedidos y sin condiciones de protección civil que garanticen la seguridad de clientes ante una emergencia.

En Corregidora, entre San Ciprián y avenida Circunvalación, en la Cuauhtémoc, es común la instalación de puestos con venta de cerveza al aire libre y en establecimientos que ocupan calles y aceras.

Desde el mediodía se colocan en las calles Limón, Santa Escuela y Rosario, entre San Ciprián y avenida Circunvalación, a las que acuden grupos de amigos, parejas heterosexuales y del mismo sexo.

Hombres y mujeres de todas las edades, así como jóvenes, entre ellos menores de edad que llevan su mochila en la espalda, se camuflan entre los asistentes que bailan al ritmo de salsa y reguetón, no importa que sea de día, las luces neón de los negocios son uno de los atractivos, sin importar que al lado estén puestos de ropa, accesorios y calzado, entre otros artículos, con los gritos de los comerciantes "¡le damos precio!" "¡qué talla buscaba!".

Como en la calles del primer cuadro, los comerciantes se comunican con radios y hasta en grupos de WhatsApp para burlar algún operativo, aunque en el recorrido no se observó a ningún policía ni a personal del gobierno capitalino.

Vecinos dijeron que han presentado quejas a la alcaldía sin que hasta el momento tengan una respuesta para que retirar esos negocios.

Los asistentes generan, además, altercados con vecinos, como es el caso de un negocio en la calle Bilbao 106, colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa, que pese a su reducido tamaño convoca a decenas de personas que estacionan autos y motocicletas sobre la calle, donde ingieren sus bebidas y bloquean

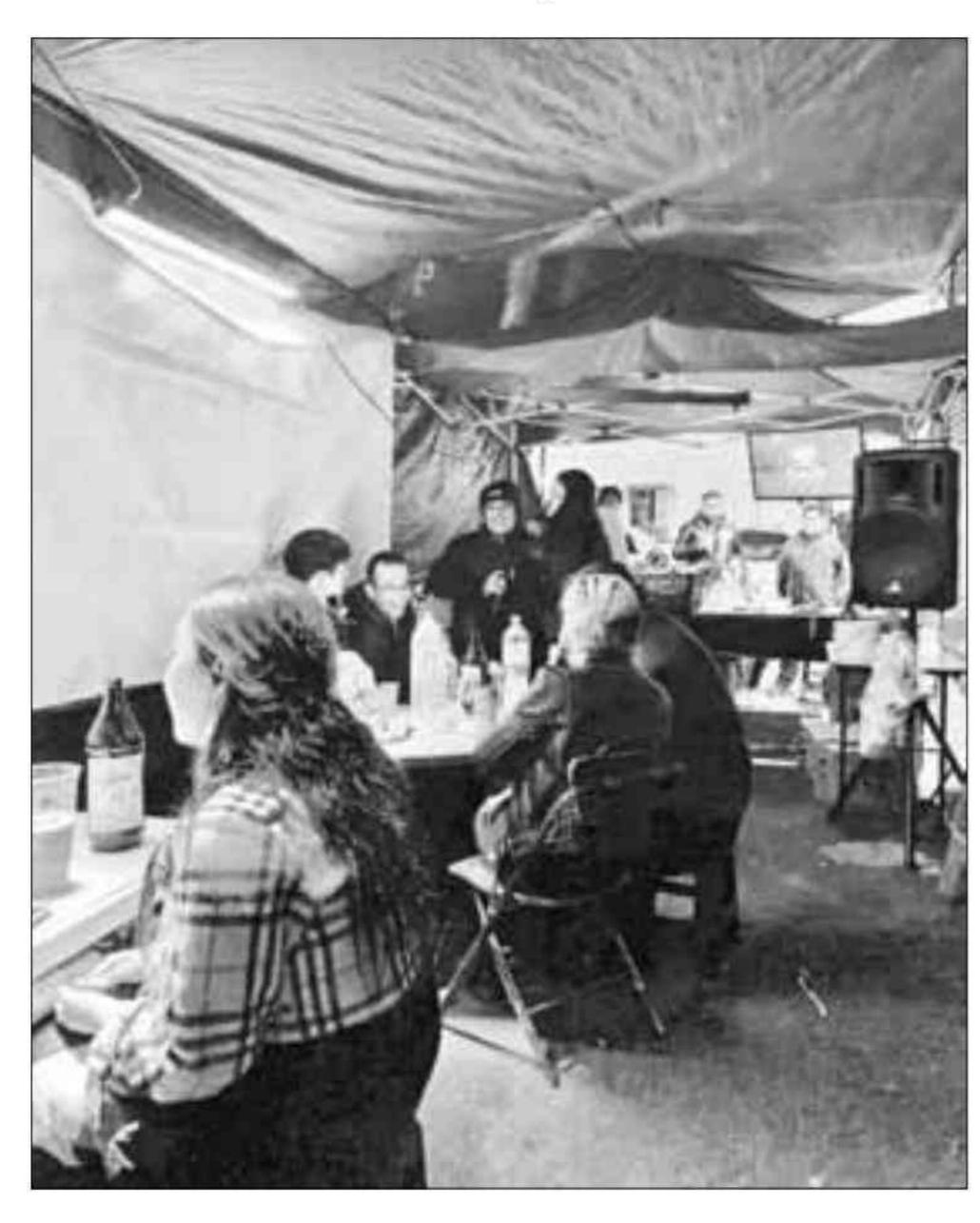

los accesos vehiculares a tres unidades habitacionales.

Vecinos señalaron que no exhibe rótulo pero es conocida como Las Refrescantes, había sido clausurado y hace unas semanas abrió nuevamente, vende alcohol a menores de edad y si bien cierra a las 11 de la noche, suben y bajan la cortina para atender hasta la madrugada.

La principal queja en torno a esos lugares es el ruido. De 2019 a lo que va de este año estos negocios tuvieron 5 mil 710 querellas ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT); las demarcaciones con más denuncias son: Cuauhtémoc, con mil 744; Benito Juárez, 787; en Miguel Hidalgo, 589; Iztapalapa, 456, y Coyoacán, 453.

En Copilco, Coyoacán, dentro de una plaza comercial en Cerro del Agua 235, funciona un bar clandestino donde un chico que monta guardia afuera dijo que el ingreso "es por invitación"; residentes de la colonia comentaron que hay una terraza en Cerro de las Palomas

▲ Cerca de La Merced, El Cartel Drinks opera en la calle hasta las 3 de la mañana, bajo lonas, sillas de plástico, reguetón y con luces neón. Foto La Jornada

y Tres Zapotes, donde los jóvenes llegan con sus propias bebidas y sólo pagan la estancia, aunque este fin de semana, por el periodo vacacional, estuvo cerrada.

Lo mismo ocurre en bares de Coapa, en Tlalpan, donde convergen Acoxpa y División del Norte, que entre sus parroquianos tienen a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 5, que se ubica a poco más de un kilómetro, a quienes atraen con promociones como 50 por ciento de descuento en la carta de bebidas de lunes a miércoles en el bar Bunny.

Autoridades de la alcaldía señalaron que negocios de la zona, además de vender a menores, sobrepasan su capacidad y con sus accesos por pasillos y escaleras estrechas son un riesgo.

## Los ambulantes se apoderan de aceras en la avenida Juárez

Entre ellos se disputan lugares //
Obstruyen el paso de peatones y
utilizan las bancas de la Alameda

### **ELBA MÓNICA BRAVO**

Vendedores ambulantes se han apropiado de algunas áreas en calles del Centro Histórico donde hasta hace unos meses las autoridades capitalinas no permitían el comercio callejero, como las aceras de la avenida Juárez, entre Balderas y el Eje Central, en la Alameda Central, la explanada del Palacio de Bellas Artes, frente a las instalaciones del Poder Judicial, así como en el corredor peatonal Madero.

Los visitantes de la Alameda ya no pueden ocupar las bancas, que ahora son utilizadas por los vendedores, quienes también suelen colgar la ropa que ofrecen en tendederos amarrados entre los árboles y los postes del alumbrado público.

El tramo de Balderas, entre Juárez y avenida Hidalgo, que fue cerrado al tránsito vehicular para convertirlo en paso peatonal, ahora es utilizado como estacionamiento de motocicletas y motonetas, además de que los ambulantes aprovechan para colocar sus bancos, carros de supermercado, mercancías, botes y hasta utilizan las coladeras como anclas para atar los lazos de las lonas de sus puestos ubicados a un costado de la Plaza de la Solidaridad.

Sobre la acera de la avenida Juárez hay quienes en el piso exhiben sus productos, en puestos armados con rejas, como lentes de cristal, ropa interior, artículos alusivos a la diversidad sexual, hay uno donde hacen uñas de gel, los carros de hot dogs, tacos de bistec, elotes, esquites y aguas en ambos lados de la acera, hasta llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que dejan sólo un reducido paso al peatón, que tiene que sortear a

otros comerciantes que pasan con mercancía en *diablitos*. Ni hablar de quien quiera pasar con silla de ruedas o bastón.

Asimismo, los peatones tienen que estar al pendiente de no ser arrollados por quienes usan patinetas, bicicletas y vehículos eléctricos y que circulan sobre la banqueta.

Otros paseantes, como padres de familia que acuden con sus hijos, prefieren caminar por lo reducido del espacio antes que transitar del otro lado de la avenida –frente al museo Memoria y Tolerancia– donde este año creció el plantón Hijas de la Canabis, donde se concentran decenas de personas para consumir mariguana, que despide su fuerte y desagradable olor sin que las autoridades intervengan.

En el mismo lugar, el servicio de Turibús tiene su base y sus trabajadores prefieren no hacer comentarios, mientras los grupos de ambulantes se disputan entre ellos los lugares, porque las agrupaciones de mujeres "se extendieron y ahora son comerciantes. Empezaron dizque haciendo trueque y ya se quedaron", aseguró una vendedora de elotes.

Un joven que exige se le deje trabajar y vender aguas frescas "para ganar el dinero honradamente", dijo en torno a ellas: "dicen que porque son feministas y mujeres tienen más derechos, pero todos somos iguales; si nos quitan a unos, que nos quiten a todos. Todos coludos o todos rabones".

▼ Las bancas de la Alameda las dejaron de usar parejas y familias, pues ahora sirven para exhibir mercancía. Foto María Luisa Severiano





## **DESDE OTRAS CIUDADES**

Año Nuevo Andino, oportunidad para pedir a la madre Tierra por buena salud y mejores cosechas

L SOL DEMORÓ bastante en aparecer el pasado viernes sobre las montañas de la cordillera de los Andes en la celebración del Año Nuevo Andino, festividad tradicional en Bolivia que se remonta a los antiguos pueblos prehispánicos y que celebra, en coincidencia con el solsticio de invierno, el regreso del astro Sol.

AL DESPUNTAR EL alba, miles de creyentes se dan cita en cerros y serranías para recibir con las palmas abiertas los primeros rayos que, según las creencias andinas, vienen cargados de nuevas energías. Para los antiguos pueblos y sus descendientes, la fecha marca el inicio del nuevo calendario agrícola, que en los pasados años se ha visto alterado por los efectos del cambio climático.

EN AÑOS RECIENTES la celebración ha cobrado relevancia por el impulso del turismo, con más de un centenar de puntos de concentración en todo el país, incluso en regiones del oriente. La fecha ha pasado a ser feriado nacional.

LA CELEBRACIÓN TAMBIÉN recibe el nombre de Willka Kuti, que significa retorno del sol, en aymara.

**EN EL PUEBLO** de Huarina, a 60 kilómetros al oeste de La Paz, autoridades originarias y pobladores ataviados con ropa para la ocasión ascendieron a Turriturrini, un cerro sagrado desde donde se divisa el Titicaca, el mayor lago de los Andes, para celebrar con ofrendas a la Pachamama (madre Tierra) y pedir por buenas cosechas y salud.

UNA DENSA NUBOSIDAD, poco habitual en el invierno a esa altura cubría el inmenso espejo azul, que el viernes lucía gris.

"ESTA VEZ EL tiempo no ha sido bueno, parece enojado; el sol no ha salido, pero estamos aquí para hacer la challa (ofrenda) para que este año sea productivo para todos los hermanos. Esta celebración significa producción y salud; nuestros abuelos venían acá. Vamos a consultar a los chamanes para saber cómo nos irá en la producción", dice el alcalde aymara Wilson Mamani.

EN LA ZONA del altiplano, por encima de los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar, la papa, un tubérculo originario de esta región, es el principal cultivo. En los últimos años la producción se ha visto golpeada por prolongados periodos de sequía.

A UNOS 30 kilómetros al sur, el presidente boliviano Luis Arce participó de la celebración en el antiguo pueblo arqueológico de Tiwanaku, capital de la milenaria cultura del mismo nombre que surgió en el altiplano antes de los incas.

BAILARINES CON COLORIDAS vestimentas folclóricas se congregaron desde la noche del jueves alrededor de fogatas para esperar los primeros rayos del sol. "Le pedimos a nuestra Pachamama, a nuestro Tata Inti (dios Sol) que este año sea mejor que el que está pasando... Sin peleas ni discordias", dijo el mandatario ante una multitud de creyentes y turistas frente al mayor templo de la cultura Tiwanaku (1580 aC a 1100 dC).

DISPUTAS INTERNAS EN el partido gobernante complican la gestión económica del mandatario con alzas en el costo de vida.

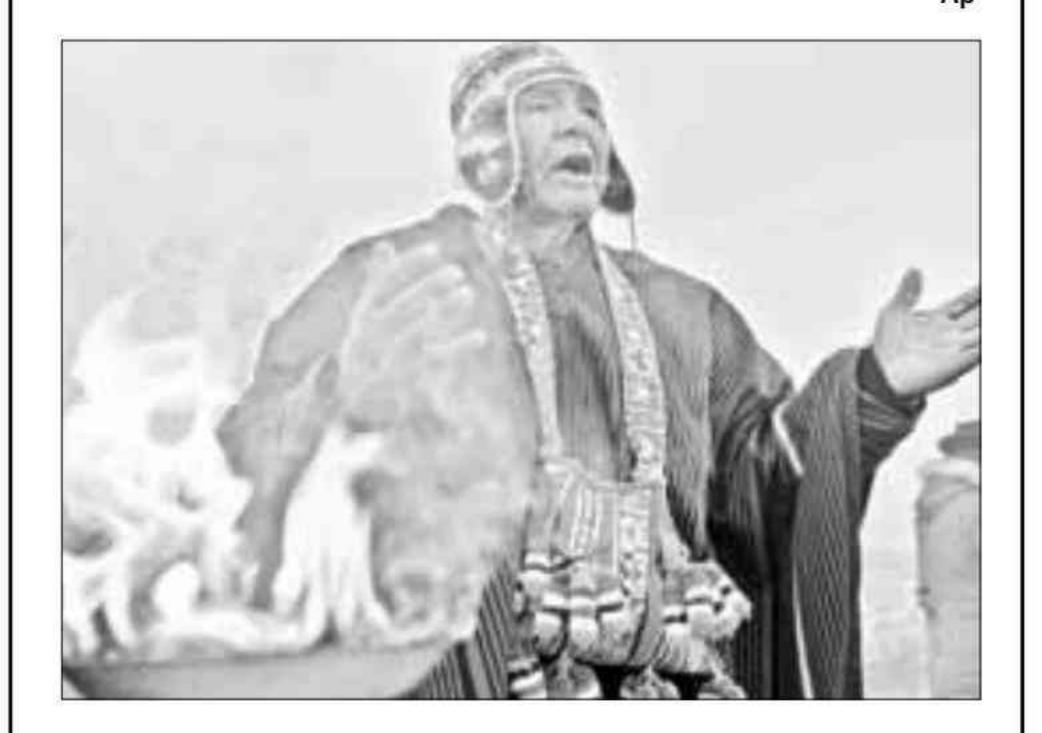

▲ Uno de los líderes espirituales, en la ceremonia del viernes pasado, que data de tiempos ancestrales. Foto Ap

## Dueños de bares irregulares son ajenos a la industria: empresarios

**ELBA MÓNICA BRAVO** 

El presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, Helking Aguilar Cárdenas, aseveró que las identidades de los dueños y representantes legales de los bares Black y El Perro Salado, cuyas identidades difundieron las autoridades la noche del viernes, "no son nombres que conozcamos ni es gente que tenga alguna trayectoria o conocidos en el medio, que era como lo esperábamos".

El representante de ese tipo de establecimientos dijo tener conocimiento de que el bar Black llevaba por lo menos cinco años funcionando con distintos nombres y razones sociales en el corredor Madero 20, "era a todas luces un establecimiento que abrió de manera irregular,

haciendo eventos clandestinos desde hace mucho tiempo".

En la Ciudad de México, dicha agrupación cuenta con mil 800 establecimientos formales que generan 90 mil empleos directos, 35 mil indirectos y dejan una derrama económica mensual de 4 mil millones de pesos.

Aguilar se expresó a favor de que se cumplan el Código Penal y los diversos ordenamientos para que se aplique la ley a los responsables de vender bebidas alcohólicas a menores de edad y generar sobrecupo en los negocios como el Black y El Perro Salado, este último se encuentra en la colonia Tránsito. Agregó que la cadena de responsabilidades va desde el dueño del inmueble, el representante legal, el encargado y el mesero.

"Aplaudimos a la autoridad y

que sigan cerrando este tipo de lugares, que lo único que hacen es demeritar la actividad nocturna de empresarios que invierten en cuestiones de seguridad y cumplen con mucha reglamentación", entre los que se encuentra un trámite con 37 requisitos.

La Secretaría de Gobierno informó que los propietarios del Terraza Madero Black son Alberto Sacal Farca, Alice Sacal Farca y Jaques Sacal Farca, mientras Jesús Guillermo Rentería Hoyo se ostenta como representante legal.

En el caso de El Perro Salado, el dueño del inmueble es Carlos Pérez Díaz, quien se ha ostentado con ese carácter en diversos trámites y procedimientos. De la misma manera lo ha hecho Uriel Alejandro Caballero Romero, quien se dice arrendatario y titular del edificio.

## Usuarios del Metro están inconformes por el cierre de la estación Zócalo

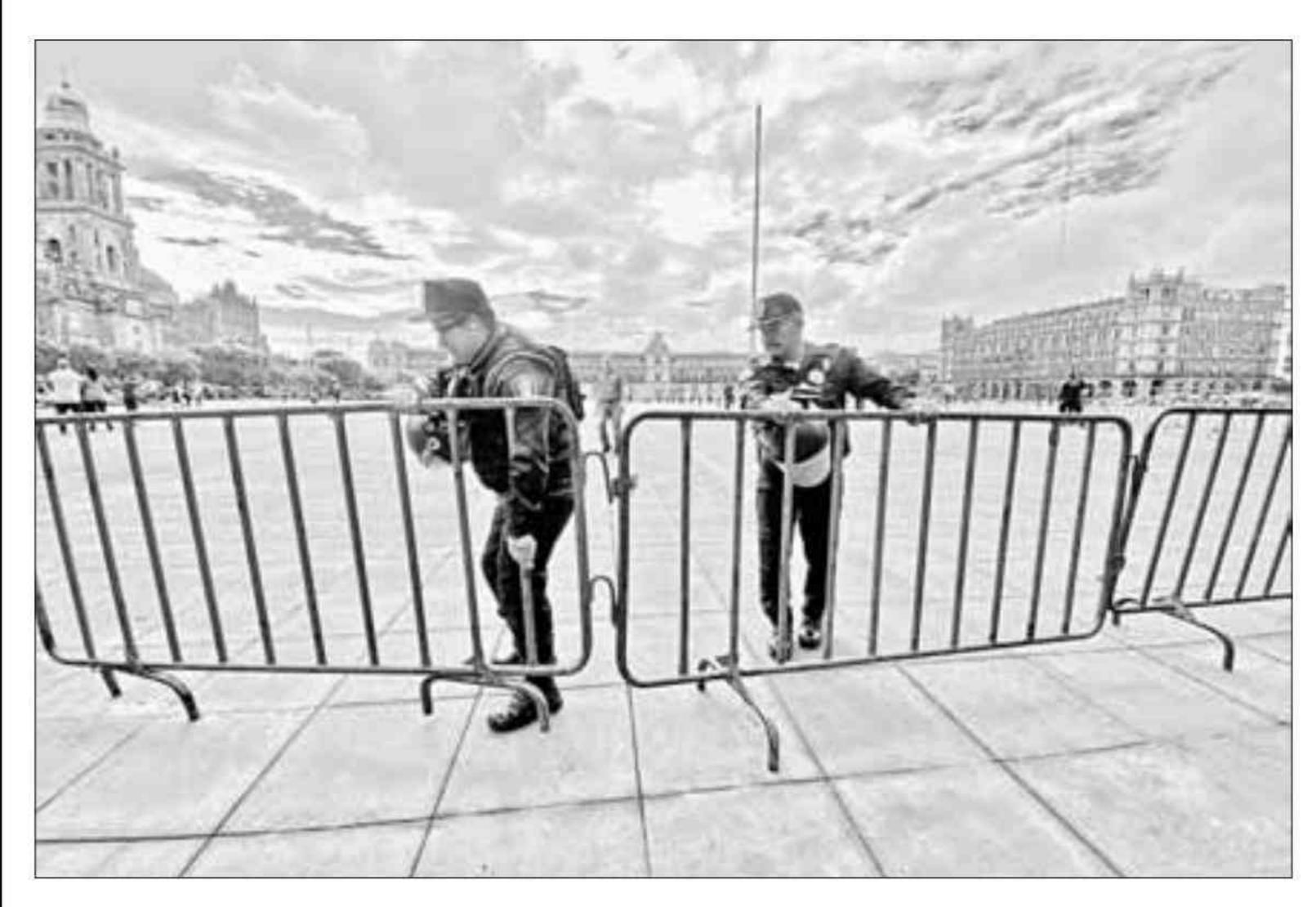

## **NAYELLI RAMÍREZ**

Desde hace tres semanas la estación del Metro Zócalo, de la línea 2, fue cerrada al público, lo que ha ocasionado afectaciones a los usuarios que desconocen la medida. El 8 de junio, el Sistema de Transporte Colectivo informó en sus redes sociales la suspensión hasta nuevo aviso; sin embargo, muchos pasajeros ignoran que no hay servicio, lo que ha generado molestias, pues ni un aviso los previene.

Personas que laboran en las inmediaciones del primer cuadro señalaron que por eso han llegado tarde a sus empleos, "ya que además de que no hay servicio deben caminar más, hay que tener en cuenta los avances lentos y las veces en que el Metro se

queda detenido por varios minutos en horas de mayor afluencia", expresó Jorge Pérez un tanto molesto.

De manera oficial, el Metro informó que el cierre se debe a las manifestaciones que hay a diario en el Zócalo, mientras personal de la Secretaría de Gobierno señaló que dicha acción es con el propósito de evitar que se extienda el plantón de indígenas triquis instalado en la Plaza de la Constitución y evitar la suciedad en la zona, "porque utilizan el espacio como baño público".

Usuarios se manifestaron porque haya algún anuncio que indique que la estación Zócalo está fuera de servicio, debido a que el audio que lo refiere en el vagón da escasos segundos para descender, comentó Yolanda, una de las afectadas: "si viene lleno el tren puede que no alcances a salir".

▲ Para prevenir que las escaleras se usen como sanitarios, hay vallas en la zona. Foto Germán Canseco

En un recorrido, se corroboró que no existen avisos que mencionen el cierre de la estación, y que si se llega a la siguiente, Allende, los efectivos de la Policía Bancaria e Industrial explican que la opción para trasladarse hacia Taxqueña es pagar otro boleto o bien seguir hasta Bellas Artes.

En la publicación del Metro en sus redes sociales sobre la suspensión no se dan mayores detalles y se limita a sugerir a la población tomar en cuenta rutas alternas, como la estación Pino Suárez, Allende y Bellas Artes, en la misma línea 2, así como San Juan de Letrán en la línea B.







**COOPERATIVA EXPORTA MÁQUINAS A EU** 

## Fábrica de molinos, la transformación de una antigua actividad que da sabor único a alimentos

La familia Moreno Hernández tiene un catálogo de 20 aparatos con oferta de refacciones y mantenimiento

## **ELBA MÓNICA BRAVO**

Para la familia Moreno Hernández, la fabricación de molinos de acero inoxidable en el pueblo de Nativitas, en Xochimilco, representa no sólo un negocio, sino un compromiso con los clientes, porque "es como casarse, no nada más es vender. Hay que dar mantenimiento y atención a las máquinas utilizadas para la molienda de granos", las cuales han llegado a diferentes entidades del país y a California, Estados Unidos.

Cristina Moreno, originaria del poblado, explica que la cooperativa Fabricación de maquinaria de molido. Molinos La Morenita, que se constituyó en agosto de 2022, cuenta con un catálogo de 20 aparatos como lavadoras de maíz, cernidores de harina para tamal, amaranto, avena y chile, así como batidoras para masa de tortilla, entre otras.

Es la tercera generación que se dedica a la fabricación de los molinos, que también fueron patentados. Menciona que decidieron ingresar al programa de economía social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México "para que lleguemos a más personas y así aumentar la cartera de clientes", además de acceder a los beneficios económicos y de capacitación que ofrece la dependencia.

## Servicio completo para clientes, su mero mole

Cristina recuerda que su familia empezó con la manufactura de las máquinas "por la necesidad que tenían, en su momento mi padre, de satisfacer el mantenimiento de ellas porque no encontraban al personal que lo hiciera o dónde comprar las piezas".

Con el primer apoyo económico

que recibió la cooperativa en 2023, por 80 mil pesos, la familia compró un torno que le permite realizar las flechas de los molinos, piezas milimétricas y hacer a la medida las poleas y catarinas de las máquinas que, una vez terminadas, llegan a pesar al menos 350 kilos, por lo que se requiere de seis personas para moverlas.

Sus principales clientes se ubican en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Chiapas Veracruz, Chihuahua, además de que sus aparatos han llegado "a mexicanos que residen en California y se dedican al negocio del mole".

En Xochimilco y Milpa Alta también se encuentran algunos de sus compradores que adquieren las máquinas que muelen 30 productos distintos "brutos o fuertes", como maíz, pepita verde, mole y las maquilas nobles dedicadas a las salsas,

adobos, pipianes, chocolate, amaranto y avena, entre otros.

"Estamos muy apegados al sector agrícola, es decir, ayudamos; una vez que tienen la materia prima, entran las máquinas al molido, ya sea para los productos del consumo humano o del ganado".

La representante legal de la cooperativa asegura que los molinos La Morenita, del pueblo de Nativitas, son de calidad y tienen la garantía de que se les dará mantenimiento, incluso a las que se enviaron a California, Estados Unidos, que compraron "mexicanos que residen allá, que hicieron su vida y negocio, porque incluso tienen su receta casera de mole y nada más necesitan la maquinaria, que es un molino de rodillos y de discos tostadores".

El catálogo de los molinos que se difunde en redes sociales son de acero inoxidable y negro que cumple con la norma oficial, con motores,

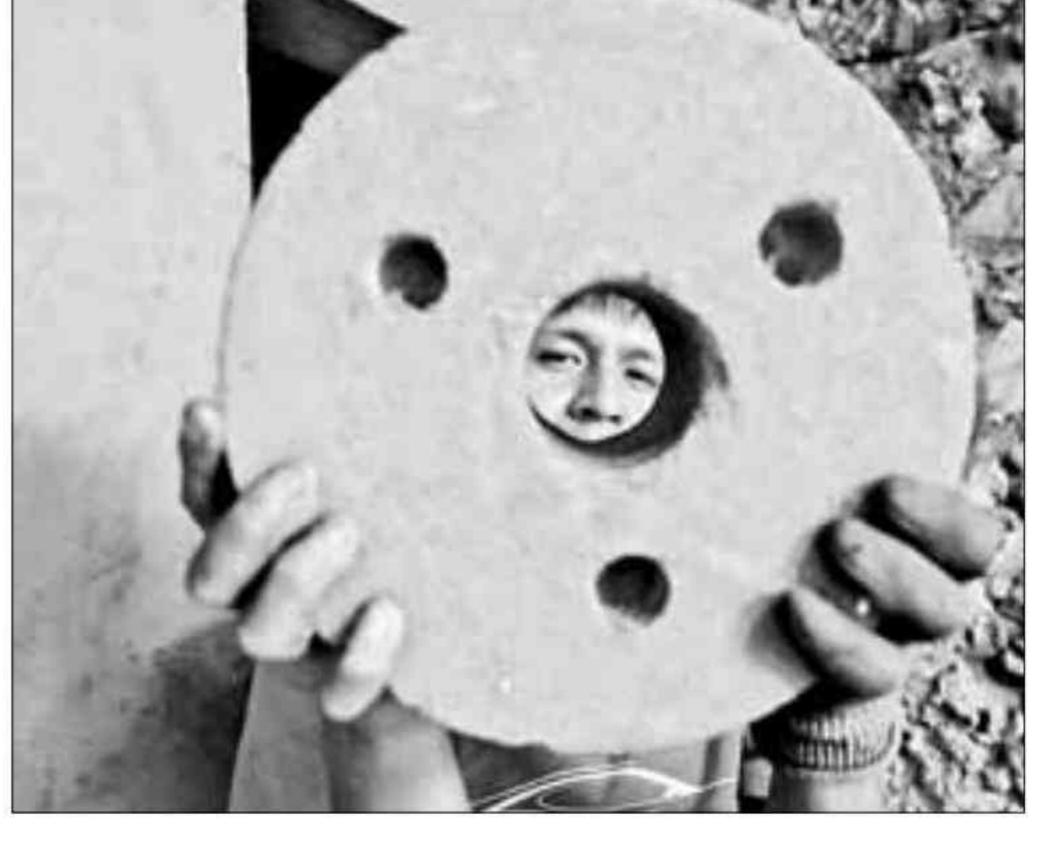

▲ ▼ Para su construcción usan acero inoxidable y negro que le da mayor durabilidad, además de piedra negra para las catarinas, que prefieren los clientes por su calidad. Fotos Luis Castillo

rodillos y discos, pero también se elaboran con piedra volcánica porosa, proveniente de Puebla, que los clientes buscan porque se obtiene una mejor calidad en el sabor de los productos como chiles en polvo, moles y salsas.

Junto con su mamá, hermana, esposo y cuñado, Cristina Moreno espera acceder a un segundo apoyo de la dependencia capitalina que le permita adquirir una planta para soldar.

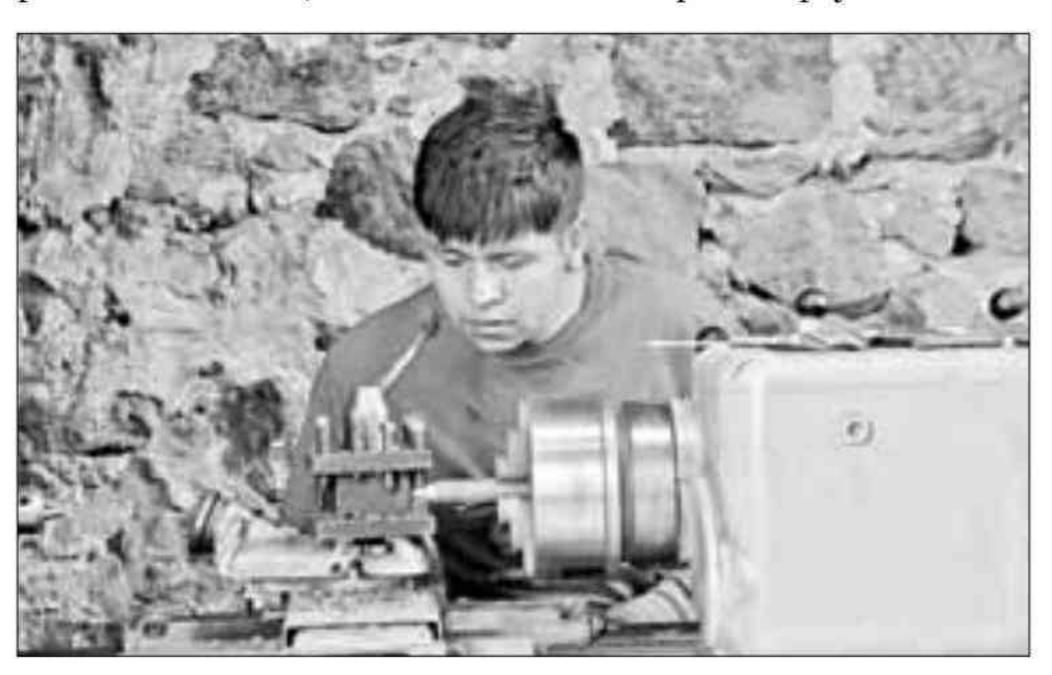





## Regularizó el Gobierno de la CDMX 9 campamentos en beneficio de 3 mil familias

### **ALEJANDRO CRUZ FLORES**

Con una inversión de 2 mil 700 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México logró regularizar nueve campamentos en beneficio de unas tres mil familias. algunas de las cuales tenían más de 30 años habitando en las calles, en casas de materiales precarios; también se favoreció a comunidades indígenas, señaló el director del Instituto de Vivienda (Invi) capitalino, Anselmo Peña Collazo.

Subrayó que se trata de una iniciativa impulsada por la hoy virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando fue jefa de Gobierno de la capital del país, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda de población en situación de vulnerabilidad; entre ellos, damnificados del sismo de 1985.

De esta manera, se ha logrado levantar siete de los ocho campamentos instalados en la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la semana pasada se entregaron 286 departamentos, construidos en la calle Fresno, de esa circunscripción, en un terreno donado por Petróleos Mexicanos.

El funcionario explicó que sólo queda el campamento de la calle Crisantemo, donde hay 80 familias, aunque ya se está en la bús-



queda de suelo para la edificación de las viviendas.

## Miguel Hidalgo e Iztapalapa

También, durante esta administración se erigió el complejo habitacional Ciudad del Bienestar para 185 familias asentadas en la llamada ciudad perdida de Tacubaya, en Miguel Hidalgo; mientras, en Iztapalapa continúan las obras del complejo de mil 600 viviendas para el campamento conocido como La Montada, cuya primera etapa se prevé entregar en un mes y concluir las obras el próximo año.

▲ Se entregaron 286 viviendas de interés social en Fresno 409, alcaldía Cuauhtémoc. Foto La Jornada

A esto se suman las acciones en la materia para comunidades indígenas con seis proyectos, de los cuales ya fueron otorgados dos, en las calles de República de Paraguay y San Camilito.

Mientras, en el programa de vivienda de alto riesgo en el Centro Histórico se trabaja en la expropiación de inmuebles vulnerables para construir inmuebles dignos para quienes viven en ellos.

## Santa Cruz Atoyac, en BJ, notifica al Congreso local adscripción como pueblo

## ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

La comunidad de Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, notificó al Congreso de la Ciudad de México la determinación de su asamblea de adscribirse como pueblo originario con una autoridad representativa denominada concejo del pueblo.

Anunciaron también acciones en defensa de sus derechos –en particular por la incesante actividad de inmobiliarias- como una "moratoria urbana", hasta que entre en vigor un programa de ordenamiento territorial avalado por sus habitantes.

La medida "consiste en la prohibición, suspensión y nulidad de toda autorización de construcción, cambio de uso de suelo, creación de polígonos de actuación, introducción de comercios de alto impacto, trasferencia de potencialidad, fusión de predios, cimentaciones y perforaciones y modificaciones estructurales a avenidas y calles, tanto a nivel de suelo como en subsuelo y espacio aéreo".

Sustentan lo anterior, explicaron, con base en la fracción segunda, apartado a del artículo 2 constitucional sobre el derecho de aplicar sistemas normativos propios en la regulación y solución de conflictos internos, así como en los numerales 1, 2 y 8, apartado b de la Constitución capitalina, relativos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y sus facultades.

En su diagnóstico admiten un debilitamiento en la estructura social, política y cultural de la comunidad, atribuida a un "agresivo e intenso" desarrollo urbano, sumado a la ausencia de políticas públicas para la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la ciudad, sobre todo a partir de mediados del siglo pasado, en que los gobiernos autorizaron la construcción de grandes proyectos y desarrollos comerciales, culturales e inmobiliarios en sus territorios.

"El desarrollo ha modificado la arquitectura y vida tradicional del pueblo, tanto en sus casas, espacios sagrados y ceremoniales, como calles, espacios públicos y comercios tradicionales" y ha generado condiciones de marginación y gentrificación ante el alto poder adquisitivo de los nuevos residentes.

El concejo, señalan, debe gestionar y crear vivienda social para las familias troncales, entre otros aspectos.



Habrá "moratoria urbana", en espera de un ordenamiento

## Un mundo alado

## ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO

os seres con alas han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Los sumerios, considerados la civilización más antigua, tenían a Inanna como su diosa más importante. Era una figura femenina con alas y pies de águila que representaba la sexualidad, fertilidad, el amor y la guerra.

Desde entonces, muchas civilizaciones han venerado a seres alados que hoy conocemos como ángeles y que han formado parte de religiones como la judía, musulmana y del universo mitológico cristiano.

Ahora, el Museo Nacional de Arte (Munal) presenta la exposición *Angeles*. Las huestes celestiales en la Tierra, que reúne alrededor de 200 piezas, provenientes del acervo del propio recinto y de comodatos de 38 colecciones públicas y privadas. El objetivo es explorar la iconografía angélica y sus significados en Europa y el Nuevo Mundo.

Angelus en latín significa mensajero, y de ahí proviene la palabra ángel. En los primeros concilios de la iglesia cristiana se estableció una serie de categorías que conforman una compleja es-

tructura que confiere grados y poderes. Este universo alado se divide en nueve grandes grupos que se llaman coros: en el primero están serafines, querubines y tronos; en el segundo, dominaciones, virtudes y potestades, y en el tercero se ubican los principados, ángeles y arcángeles.

Como se pueden imaginar, esto ha dado origen a lo largo de los siglos a una enorme diversidad de representaciones en el arte. Esta exposición comienza desde la tradición novohispana hasta el siglo XXI; se analiza la vinculación del imaginario colectivo y la estrecha relación de lo civil con lo religioso, a través de cuatro núcleos temáticos: ángeles marianos; santos y ángeles; el jefe de los ejércitos celestiales, y ángeles alegóricos. Se advierte la manera en que en nuestra historia cultural, estos seres alados desempeñan diversas funciones, como mensajeros, guardianes, conductores de los astros, ejecutores de las leyes y protectores.

Se recorren más de cinco siglos de iconografía que muestra la ambivalencia entre el ángel sagrado y el profano. Un gran trabajo de curaduría logra conjuntar obras de los mejores pintores virreinales y decimonónicos: Cristóbal de Villalpando, Luis Juárez, Juan

Correa y Miguel Cabrera, entre los primeros, y de los segundos: Manuel Ocaranza, Félix Parra y Juan de Mata Pacheco, con artistas modernos y contemporáneos como Chucho Reyes, Jesús Guerrero Galván, Manuel Álvarez Bravo, Juan Soriano, Mathias Goeritz, Cordelia Urueta y Carmen Parra, entre otros.

De Parra hay varias obras de gran formato que codo a codo, con las de los grandes pintores del pasado nos brindan una extraordinaria visión de la transformación artística en el tiempo dentro de una misma iconografía.

La pintora lleva décadas plasmando a toda la familia angélica, así como vírgenes y santos. Baste mencionar que pintó todos los altares de la Catedral y hay uno, de los más bellos, todo dedicado a los ángeles. Existe un par de libros que guardan las imágenes, uno de ellos con textos del escritor Gonzalo Celorio.

Carmen es, sin duda, la pintora de los seres alados, ya que también tiene una vasta obra sobre las mariposas monarcas y de nuestra águila mexicana. Gracias a ese trabajo consiguió que se instalara un criadero para la majestuosa ave que aparece en nuestro Escudo Nacional y que está en peligro de extinción.

La exposición termina con la cabeza de la Victoria alada, conocida como Angel de la Independencia, que se cayó durante el sismo de 1957. La acompañan los encantadores ángeles de calendario que ha generado la cultura popular, que por fortuna difundió durante medio siglo (1930-1980) la fábrica Galas de México.

Ya estando aquí vale la pena darse una vuelta por el soberbio palacio que alberga al Munal, que mandó construir Porfirio Díaz para que fuera la sede del Ministerio de Comunicaciones.

No deje de apreciar, antes de salir, las dos soberbias esculturas de mármol de dos desnudos femeninos: la famosa Malgré Tout (A pesar de todo) de Jesús Contreras (1882-1948), y Après l'orgie (Después de la orgía), de Fidencio Lucano Nava (1869-1938), que en su momento causó escándalo.

Para la comida, en la misma Plaza Manuel Tolsá está un restaurante Cardenal, con la misma extraordinaria cocina mexicana de sus hermanos mayores y con un interesante mural de Rafael Guízar, que muestra cómo era ese lugar antes de las construcciones porfiristas que cambiaron su fisonomía. Aparecen cronistas y personajes de todas las épocas.





## Marcha lencha, espacio para todas las identidades sexuales

**CAROLINA GÓMEZ MENA** 

Con motivo del mes de la diversidad sexual, ayer se llevó a cabo la cuarta edición de la marcha *lencha*, en la Ciudad de México, con el propósito de celebrar a todas las *lenchitudes*: personas lesbianas, bisexuales, transexuales, no binarias, pansexuales y asexuales; además, condenar la *lesbofobia* y los crímenes de odio.

Lorena González, del comité organizador y una de las fundadoras de la movilización, declaró a La Jornada que "uno de los principales objetivos (de la marcha) es visibilizar a las mujeres, así como a las personas que se relacionan con otras personas con vulva. No sólo en el tema de las relaciones sexoafectivas, sino también en el posicionamiento político".

Una enorme bandera con los colores que representan a la comunidad lésbica estuvo a la vanguardia de la movilización que partió del Angel de Independencia al Monumento a la Revolución.

## Movilización del orgullo, dominado por hombres gay

González explicó el porqué "las lenchas marchamos antes de la movilización LGBT+", que se realizará el próximo sábado, "se ha convertido en un espacio dominado por los hombres gay, entonces ¿dónde están las lesbianas y las bisexuales, y todas esas otras identidades que no se nombran?"

Pasado el mediodía, el contingente multicolor avanzó al clamor de: "con pucha o sin pucha, lenchas en la lucha", "lenchitud consciente se une al contingente" y "libertad, libertad, Palestina libertad".

Las asistente exigieron vidas libres de violencia y que se establezcan acciones integrales, amplias y

Las asistentes partieron del Angel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Foto Yasmín Ortega Cortés

efectivas de prevención y atención, incluyendo aquellas relacionadas con el sexismo. También pidieron el retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, así como la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos.

Al abordar la situación en Palestina, axhortaron al Estado mexicano a imponer embargos y sanciones contra Israel hasta que cumpla su obligación de reconocer "el derechos inalienable del pueblo de esa nación a la autodeterminación".

Concluyeron que la marcha es un "espacio de resistencia política que celebra las relaciones sexoafectivas entre mujeres y otras personas que experimentan la *lenchitud*.

## AL CIERRE

## A una semana del cierre de registro, Iga logra su boleto en natación a París 2024

**DE LA REDACCIÓN** 

El nadador Jorge Andrés Iga consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la prueba de 100 metros libres, realizó un tiempo de 48.30 - récord absoluto mexicanoen un chequeó avalado por la World Aquatics, ayer por la noche en el CCCAN Monterrey 2024.

En su última oportunidad en este encuentro internacional, Iga nadó por debajo de la marca mínima (48.32) requerida para asistir a la justa. Junto a Miguel de Lara y Gabriel Castaño, se convirtió en el tercer nadador tricolor que consigue la marca A olímpica, cuando resta una semana para que se cierre el registro.

Además de una vitrina de talento, el CCCAN es considerado por los nadadores mexicanos la última oportunidad para cumplir los tiempos requeridos hacia la justa olímpica.

Por otra parte, en Tlaxcala, Juan Virgen y Ricardo Galindo avanzaron a las semifinales en el Torneo Preolímpico de Voleibol de Playa al imponerse 2-1 en tres sets (21-11, 18-21 y 15-12) a la dupla De Jesús-Martínez, de República Dominicana.

Aunque aún no se encuentra en plenitud como al inicio, Virgen logró recuperarse de una lesión que puso en duda su continuidad en el torneo, para definir las últimas plazas olímpicas de la región.

"La gente es nuestro tercer jugador. Los últimos encuentros han sido un poco dramáticos. Lo más importante es que no dejamos de luchar y salimos adelante. No es lo más agradable, pero hemos sabido reponernos contra todo tipo de problemas y adversidades. Mañana (hoy) es el día definitivo para llegar a la final", declaró el mexicano sobre su pase a la siguiente ronda, en la que enfrentarán a El Salvador, un rival "muy difícil y al que tendremos que estudiar", consideró.

## Recursos suficientes harán funcional una secretaría de las mujeres: GIRE

CAROLINA GÓMEZ MENA

Las instancias gubernamentales que promueven la igualdad de género, independientemente de su rango en la administración pública, "deben tener presupuestos suficientes para cumplir con sus misiones, tener objetivos claros y actuar con perspectiva de derechos humanos", indicó Camila Rivapalacio, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ante la posibilidad de que en el próximo sexenio se cree una secretaría de las mujeres.

La abogada expresó lo importante es que logre la igualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, eso no se conseguirá sin los recursos necesarios y se tendrá una dependencia que no podrá "operativizar".

En la presentación del libro Paso a paso; decisiones emblemáticas sobre salud reproductiva, consideró que es muy poderoso y emblemático que la titular del Ejecutivo sea una mujer, sobre todo si se tiene en cuenta que hace varias décadas "ni siquiera podíamos votar; esto quiere decir que la lucha para que las mujeres estén en los espacios públicos sí ha funcionado".

Sobre el aborto, sostuvo que, derivado de las elecciones del 2 de junio, también podrían darse avances en esa materia con los nuevos congresos en diversas entidades y recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra la criminalización de esa práctica.

"Si bien hay separación de poderes, también entre poderes deben escucharse; si ya la Corte dijo que es inconstitucional, los congresos de cada estado tienen que empezar a despenalizar el aborto, es decir a sacarlo de los códigos penales locales." Explicó que la estrategia jurídica del GIRE consiste en la presentación de amparos para obligue a los legislativos de cada entidad a cumplir con la derogación del aborto en sus códigos penales. "Si no se logra por vía legislativa, será a través de la presentación de amparos", afirmó.

"Las resoluciones que tenemos son precedentes judiciales. La de Coahuila fue la primera sentencia que estableció que criminalizar el aborto de manera absoluta era inconstitucional; al ser precedente, la resolución es de carácter obligatorio para todas las personas juzgadoras. Por ello a todos los jueces que les llegue una decisión que implique decidir sobre el tema deben decidir conforme a la Corte y decir que es inconstitucional".

Al tratar el tema de la reforma judicial, descartó algún tipo de retrocesos en el rubro.

## Féminas víctimas de violencia de su pareja, también sufren ciberacoso, revela estudio

**VÍCTOR BALLINAS** 

En una encuesta realizada en 53 de los 117 refugios que hay en el país para mujeres "que huyen de sus casas por la violencia de su pareja", se detectó que 88 por ciento de ellas también sufrieron ciberacoso por parte de su cónyugue, concubino o compañero sexual, aseveró el investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), de la UNAM, Roberto Castro.

Uno de los hallazgos más importantes de los sondeos realizados a 413 mujeres, de las 4 mil que albergan esos refugios, resaltó el investigador, "fue la altísima proporción de féminas que han padecido el ciberacecho, ciberacoso o violencia que ejercen sus parejas a través de aparatos digitales: teléfono celular, tabletas, computadoras, entre otros".

Eso, subrayó, "fue uno de los hallazgos más importantes", porque no es una forma de violencia

sobre la que se esté trabajando. Es un descubrimierto importante "porque apenas nos estamos enterando de la magnitud del problema".

Al llegar al refugio, añadió el especialista, "todas ellas habían sufrido varios tipos de violencia. Nueve de cada 10 padecieron agresiones emocionales o físicas. Seis de cada 10 acusaron haber padecido violencia sexual; seis de cada 10 dijeron haber sido víctimas de violencia patrimonial, esto es, sus compañeros o esposos les quitan sus propiedades o sus recursos económicos".

Castro aseveró "en el estudio se reveló que muchas mujeres no sabían que estaban padeciendo ciberviolencia o acoso por parte de sus parejas. Sus compañeros o cónyugues no tienen derecho a pedirles sus contraseñas, de la computadora, del teléfono celular, de la tableta. Tampoco tienen porqué pedirles que les manden su ubicación todo el tiempo, para saber dónde están".

## Rayuela

Hay privilegios que no se corresponden con estos tiempos.

# OR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

## www.jornada.com.mx

## OPINIÓN

| Rolando Cordera Campos        |              |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Antonio Gershenson            |              |  |  |  |  |
| Fernando Jiménez Mier y Terán |              |  |  |  |  |
| Mauro Jarquín Ramírez         |              |  |  |  |  |
| José Antonio Rojas Nieto      |              |  |  |  |  |
| Ángeles González Gamio        | 30           |  |  |  |  |
| Carlos Bonfil Espectác        | Espectáculos |  |  |  |  |
|                               |              |  |  |  |  |

## COLUMNAS

Despertar en la IV República
José Agustín Ortiz Pinchetti
Bajo la Lupa

Alfredo Jalife-Rahme

No sólo de pan

Yuriria Iturriaga

7 502228 390008

Cultura

## CDMX: proliferan chelerías sin regulación



▲ Bares formalmente establecidos, así como chelerías habilitadas en locales comerciales, bodegas, cocheras y terrazas operan en la Ciudad de México con venta de alcohol a menores de edad, aforo y horarios de servicio excedidos y sin medidas de protección civil, se constató en recorridos por varias alcaldías. Los altercados con vecinos son comunes cuando ocupan las calles o por el ruido que generan. Imagen de un establecimiento en Iztapalapa. Foto Marco Peláez ÁNGEL BOLAÑOS Y ELBA M. BRAVO / P 27

## Se disparó el gasto en alimentos procesados y ultraprocesados

Tienen alto contenido calórico, pero son más baratos: BdeM • De 2006 a 2022 subió 30% y 20% en esos productos, revela el organismo

 En contraste, el consumo de los saludables se estancó, subraya

Mayor presión al sistema público sanitario y menor productividad

BRAULIO CARBAJAL / P 18

## Luz verde en China para probar autos sin conductor

- El aval a nueve fabricantes acelerará la tecnología en siete urbes, incluida Pekín
- La ciudad de Wuxi es pionera; ya hay robotaxis y robobuses autónomos

DANIEL GONZÁLEZ, ENVIADO / P17



## Tri debuta con victoria 1-0 en Copa América

■ Gerardo Arteaga celebra el gol que dio el triunfo a la selección mexicana sobre Jamaica, en partido correspondiente al grupo B, disputado en Houston. El mediocampista Edson Álvarez salió lesionado y es una baja importante para el equipo de Jaime Lozano. Foto Ap REDACCIÓN / DEPORTES